MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024



EL DIARIO LÍDER EN SEVILLA Y ANDALUCÍA

# Puente también mintió al anunciar que licitará el tren al aeropuerto este año

Transportes admite ahora que el anteproyecto está sólo en «fase inicial», por lo que es imposible cumplir el plazo prometido por el ministro

PÁGINAS 16 Y 17





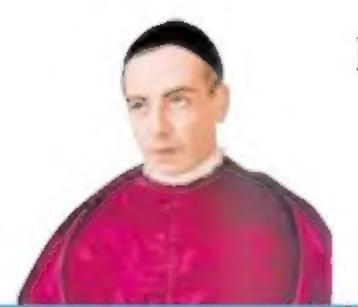

Exhuman los restos del padre Torres para su proceso de beatificación

SEVILLA

# El Gobierno duda de que la reapertura de Pegasus vaya a destapar al autor del espionaje

La Audiencia Nacional ordena nuevas pesquisas para tratar de ver si los ataques a Sánchez y tres ministros proceden de la misma fuente que los de Francia ESPAÑA



#### El Gobierno impone a la Iglesia el plan de indemnizaciones a las víctimas

La Conferencia
Episcopal mantiene su
determinación de dar
reparación a quienes
sufrieron abusos
sexuales «siempre que
se aborde el problema
en su conjunto»
sociedad



#### SALA DE MÁQUINAS JULIÁN QUIRÓS

### Espionaje a Sánchez

tra impostura, a cuenta del jaqueo del telefono móvil de Pedro Sánchez. Ya resulta extraña, o sintomática, la velocidad con la que se archivó el caso a raíz de la falta de entusiasmo gubernativo para esclarecer un asunto turbio que supone un riesgo potencial para la seguridad nacional y puede condicionar el margen de autonomía del poder ejecutivo. Los mismos que alentaron una campaña de escándalo por las amenazas postales e inofensivas de un perturbado hacia Mar-

laska y Maroto (cuyo riesgo quedó neutralizado en la mismísima puerta de entrada de los ministerios) orillan la importancia de un ataque de pirateria informática que ha llegado hasta el bolsillo donde el presidente del Gobierno lleva su móvil. Algo no encaja en unas reacciones tan discordantes. Ahora la investigación gala aporta novedades que obligan a reabrir la causa en la Audiencia Nacional. Allá Sánchez, pero el Estado no puede pasar página sobre esto, aunque sólo sea para no abonar teorías conspirativas.

#### Sevilla cubre su cuota de nuevos médicos de familia pero el 40 por ciento se irá

Una tercera parte se presentará de nuevo al examen MIR en 2025 para cambiar de especialidad SEVILLA

Andalucía rechaza el plan de inmigración bilateral del Gobierno con Canarias

ANDALUCÍA

La exresponsable de Compras de UGT admite el 'bote' y el 'rapel' con los cursos

ANDALUCIA

Meloni ordenó al CEO de Enel aumentar el control sobre Endesa

**ECONOMÍA** 

Vocento profundizará en los negocios digitales y de diversificación

**ECONOMIA** 

MAÑANA CON ABC ALFA Y OMEGA



#### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

### La metamorfosis de Bildu

### POR ÓSCAR MONSALVO

«Y ahora, ¿qué? ¿Qué se puede hacer en esta fase tal vez definitiva de las relaciones entre la izquierda socialista y la izquierda aberzale? Lo primero es reconocer la dimensión real del problema. El PSOE es el partido que más ha trabajado para que EH-Bildu esté hoy donde está, y para que mañana esté donde sabemos que va a llegar. Tanto sus votantes como sus dirigentes eligieron hace mucho tiempo alinearse con Bildu»

L pasado domingo, durante el recuento electoral, me venia a la memoria un artículo de Pedro Gorospe en 'El País'. Se publicó en 2019 y su título era «EH Bildu ensaya su metamorfosis». En realidad no he dejado de recordarlo desde que lo lei, porque así fue como empezó a gestarse la victoria de la izquierda aberzale. La victoria de Bildu va más allá del resultado en estas últimas elecciones. No han sumado los votos suficientes para colocar a Pello Otxandiano en Ajuria Enea, pero seguramente esta nueva mayoría de PNV y PSE sólo conseguirá retrasar un poco más lo inevitable. Bildu es desde hace tiempo un fenómeno social ascendente, y el proceso que los ha colocado donde están ha sido esencialmente un proceso nacional. Un proyecto político y mediático con sede en Madrid mediante el que el PSOE y sus periodistas afines han convertido a la marca actual de la izquierda aberzale, heredera de Herri Batasuna, en una opción electoral legítima, atractiva e incluso ejemplar para los votantes de izquierdas.

Es necesario recordar algunos de los momentos más importantes en este proceso. Francisco Martin, el delegado del Gobierno en Madrid, decia hace menos de un año que Bildu había hecho más por los españoles que muchos «patrioteros de pulsera». Óscar Puente, tal vez el representante más puro del socialismo, defendia poco después en el Congreso que el PSN entregara la Alcaldía de Pampiona a los aberzales con unas palabras que hoy adquieren un significado clarísimo: «En pocos días habrá en España otra alcaldía progresista más, y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema en que un partido progresista y democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España». Y cuatro años antes de que los portavoces oficiales y extraoficiales del Gobierno llamasen cobarde a Pello Otxandiano por no calificar a ETA como una banda terrorista, el presidente Pedro Sánchez, en una réplica a un representante de EH-Bildu en el Senado, lamentó el fallecimiento en prisión del etarra Igor González Sola con las siguientes palabras: «Me quería referir al caso de Igor González Sola, el preso de la banda... ETA».

Ninguna de estas declaraciones partieron, como han venido repitiendo demasiados análisis críticos, del cálculo electoral. No se trataba de componendas transitorias, y tampoco disfrazaban un rechazo profundo a lo que representa EH-Bildu. Todas ellas mostraban claramente la disposición amistosa que une desde hace tiempo a los socialistas con los aberzales. Un último detalle para poder interpretar correctamente la situación actual: el PSOE no tuvo ningún reparo en firmar aquel 'Manifiesto en favor de la democracia' con EH-Bildu aun sabiendo que las juventudes aberzales constituían brigadas antifascistas dedicadas a impedir los actos electorales de CS, PP y Vox en el País Vasco. No tuvo ningún reparo en hacerlo ni tuvo que pedir perdón ante sus votantes por-

que siempre se trató de una alianza natural. Y para que esa alianza funcionase los socialistas debían ser muy claros respecto al eje que divide a los demócratas y a los antidemócratas. El mensaje de Óscar Puente no es el de un socialista desviado e incontrolable, sino la culminación de muchos años de normalización: todo lo que suponga menor presencia política de la derecha en cualquier lugar de España es un motivo de alegría para las fuerzas progresistas.

Y ahora, ¿qué? ¿Qué se puede hacer en esta fase tal vez definitiva de las relaciones entre la izquierda socialista y la izquierda aberzale? Lo primero, sin ninguna duda, es reconocer la dimensión real del problema. El PSOE es el partido que más ha trabajado para que EH-Bildu esté hoy donde está, y para que mañana esté donde sabemos que va a llegar. Por eso es inútil apelar a su sentido ético. Tanto sus votantes como sus dirigentes eligieron hace mucho tiempo alinearse con Bildu y dejar al otro lado del muro a todos aquellos que rechazasen sin contemplaciones a los herederos, amigos y compañeros de los etarras.

También es necesario dejar de repetir los cuatro errores fundamentales que han imposibilitado la construcción de una respuesta social y política a la nueva izquierda aberzale. El primero tiene que ver con los jóvenes. Pensamos que no conocen lo que hizo la izquierda aberzale, o que lo han olvidado. No se trata de eso. Es mucho peor. En el voto joven a EH Bildu hay

únicamente dos sensibilidades. La de quienes conocen lo que hicieron y no le dan importancia y la de quienes conocen lo que hicieron y se sienten parte de esa obra. En cualquier caso, se trata de una cuestión ética, no pedagógica. Sin duda es mucho más tranquilizador creer que ignoran lo que hizo ETA y lo que defiende el partido al que votan, pero no deberíamos

buscar el consuelo sino el análisis, por mucho que sea descorazonador. Los jóvenes de Bildu son conscientes de lo que votan. Es inútil organizar la respuesta a todo eso desde las escuelas, porque no se trata de algo racional. Es un cúmulo de afectos que se encienden y se fortalecen desde organizaciones juveniles no siempre explícitamente políticas. Por decirlo de otra manera: ninguno de esos jóvenes dejaría de votar a Bildu después de escuchar una charla de la hija de un guardia civil asesinado.

El segundo error tiene que ver con los mayores. Con nosotros. Hablamos de ETA como el único agente del terror, y al hacerlo desligamos inconscientemente a la izquierda aberzale de esa responsabilidad. Cada vez que un representante de EH-Bildu evidencia el afecto que sienten hacia los miembros de la banda repetimos el mismo lamento: «¡Son ETA!». Y lo cierto es que no, no son ETA. Son la izquierda aberzale. ETA dejó de existir. Y dejó de existir porque el trabajo ya estaba hecho. Porque trabajaban precisamente para que la rama política pudiera llegar a la situación en la que se encuentra hoy: EH-Bildu puede presumir de un País Vasco sin presencia de España en sus instituciones, sin presen-

cia de la derecha en sus calles y con una influencia creciente de los aberzales tanto en el País Vasco como en el Gobierno de España. Como dijo Otxandiano, la izquierda aberzale no hizo todo lo que debió hacer mientras ETA asesinaba; pero el caso es que lo que hizo fue suficiente. Y necesario.

l tercer error tiene que ver con los sentimientos. El mensaje de rechazo a la izquierda aberzale se ha construido sobre un axioma equivocado: el dolor de las víctimas. Fue algo comprensible durante los años de plomo, pero no puede seguir siendo el cimiento político, pedagógico y ético de ese rechazo, porque detrás de ese dolor hay responsables concretos, porque el objetivo de ETA era la sociedad española y porque el rechazo debe partir de unos principios éticos universales, y no sólo de la empatía ante el sufrimiento.

El cuarto y último error tiene que ver con las palabras. Con cuatro, en concreto: «Hasta que no condenen». Es un error doble. Primero, porque la condena es un acto irrelevante en quienes llevan a etarras en sus listas. Y segundo, porque tarde o temprano condenarán. Y entonces quedará desactivada la única barrera real para el pacto definitivo entre socialistas y aberzales.

> Óscar Monsalvo es presidente de la plataforma Ego Non

ABC DE SEVILLA FUNDADO EN 1929 POR DON JUAN IGNACIO LUCA DE TENA

### ABC

DIRECTOR
JULIÁN QUIRÓS

DIRECTOR ARC SEVILLA

ALBERTO GARCÍA REYES

Director Adjunto

Juan José Borrero

Subdirectores

Manuel Contreras

Alejandra Navarro

Reductores Jefe Juan Soldan

Eduardo Barba

Secciones

1 M. Serrano (Fotografia)

M. Jimenez (Web)

A. R. Vega (Andalucia)

J. Arms (Desarrollo digital)

M. González (Deportes)

J. Macias (Sevilla)

H. Roman (Audiencias)

M Lainez (Cierre)

A. Rodríguez (SEO y Rodes Sociales)

J. Diaz (Sevilla)

Directora General Ana Delgado Galán

ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR GENERAL Álvaro Rodríguez Guitari

Control de Gastion y RR.HH. Juan José Bonillo

Publicidad

Zoila Sorrego

Marta Parias

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. Albert Einstein, 10 Isia de la Cartuja - 41092 Sevilla

Teléfono de atención Diario ABC Sevilla 954 488 888 Centralita 954 485 600

Precio ABC 2,00 estros

#### vocento

Ulario ABC X. L. Il Reservados tudos los deres bos Queda probatida la reproducción distribución, inminio ación oubbra y utilización total e parcial, de los comunidos de esta publicación, en casiquier forma o masea alad un previa, expresa y estres autorización incluyencia en parta das su mero reproducción y o poesta a disposición conta resumentes reseñas o resistas de premia mil les comes tudos y directa o indirectamente locativos a la que se manificada oposición recenesa. Numero 39.560 D.L. SE 3-1956 Apartición.

de Carteus Cl. Maurio

#### **EDITORIALES**

### UNA MEMORIA FALAZ Y DESLEAL

Apenas cuarenta y ocho horas después de que se cerraran las urnas en el País Vasco, el PSOE contenta a sus socios de EH Bildu e impugna la calidad democrática de los años 1978-1983

RAS la campaña electoral del País Vasco, el PSOE ha tardado menos de veinticuatro horas en considerar a EH Bildu un partido democrático, por boca de la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, y menos de cuarenta y ocho en expedir otro pago a la formación aberzale. Nadie podrá imputar a los socialistas especial recato o disimulo, ya que en el Consejo de Ministros celebrado ayer se aprobó crear tres comisiones parlamentarias «de estudio y técnicas» enmarcadas en la ley de Memoria Democrática. Entre ellas, la que estudiará si existió vulneración de los derechos humanos de personas «por su lucha por la consolidación de la democracia» entre los años 1978 y 1983. Lo relevante de la comisión no es tanto su objeto como su extensión, que rebasaría el tiempo de la dictadura franquista hasta adentrarse en el período plenamente democrático y constitucional.

Este paréntesis temporal no es casual y se distingue por ser uno de los puntos más frágiles y polémicos de la ley. Durante su tramitación, Unidas Podemos introdujo una enmienda para prolongar la memoria democrática hasta el año 82, cuando fue investido presidente Felipe González. Aquella propuesta vendría a impugnar de facto la Transición Española, en coherencia con la obsesión que siempre han demostrado los de Pablo Iglesias contra nuestro pacto constitucional. Un acuerdo civil que ellos, despectivamente, denominaron 'candado del 78'. El envite de Podemos fue superado por el órdago de Bildu, que exigió extender la ley de Memoria Democrática hasta el año 1983, una solicitud que el PSOE atendió sin resistencia, deformando y subvirtiendo

el espíritu de una norma que deberia estar llamada a procurar, además de la justicia y la reparación, una reconciliación entre españoles.

Tal y como se lee en su preámbulo, la polémica norma pactada con los aberzales estaría destinada a promover la «memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista». Por puro respeto a esas víctimas de la contienda civil, sean del bando que sean, y de la dictadura posterior, constituye una deslealtad histórica injustificable prolongar el objeto de esta legislación durante el primer lustro democrático. Salvo que se intente, claro, deslizar una sombra de sospecha sobre el momento constituyente y sobre las bases fundacionales de la convivencia democrática española, objetivos explícitamente declarados por los socios de Pedro Sánchez.

El propósito de los de Otegi no es otro que deslegitimar el consenso democrático, algo que no debería sorprender en una formación que ni oculta su agenda ni disimula su complicidad con la violencia totalitaria. Lo preocupante es que el PSOE esté dispuesto a sacrificar su propia memoria y su dignidad como partido, ya que con esta ley y con la comisión que ayer se aprobó estarían cuestionando no sólo la democracia, sino también los primeros años de gobierno de Felipe González. Que los socialistas estén dispuestos a dilapidar su patrimonio histórico para satisfacer a Bildu es, sin duda, un signo del proceder de Sánchez. Pero que consientan debilitar el relato constituyente para conservar los apoyos de los herederos políticos de ETA es, además de un gesto de dudosa dignidad política, un atentado contra la memoria de quienes si fueron víctimas reales y que requerirían un amparo legislativo específico y consensuado. De todos los pactos de investidura del Partido Socialista, las condiciones que sirvieron para recabar el apoyo de Bildu siguen sin hacerse públicas. Desafortunadamente, con el avance de los meses, las concesiones del PSOE se van desvelando con perfecta puntualidad.

#### PREOCUPACIÓN SELECTIVA DEL GOBIERNO POR LOS ABUSOS

El Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto ley con el que pretende que la Iglesia católica indemnice a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de esa institución durante décadas, incluso en los casos en los que no se haya producido un proceso judicial, una eventual condena, o los delitos hayan prescrito por el paso del tiempo. La intención puede ser loable en cuanto aspira a una reparación moral justa para víctimas de abusos injustos. Sin embargo, todo apunta a ser el inicio de la enésima operación de imagen del Gobierno, en la medida en que plantea que el Estado no se haga cargo de ninguna indemnización, sino que la pague la Iglesia en función de criterios inconcretos, sin el establecimiento de baremos para cada víctima, sin la debida garantía jurídica, y con un señalamiento público de la institución católica. Y además, con un criterio excluyente: nueve de cada diez abusos no provienen de la Iglesia. ¿Quedarán estas otras víctimas expuestas, humilladas y sin tanto celo del Gobierno?

#### **PUEBLA**



OPINIÓN 5

LLÁMALO X

### 1.000 agresores

El Ministerio de Justicia detectó en 2023 a mil agresores sexuales que solicitaron un trabajo en contacto con menores

JM NIETO Fe de ratas





#### **PUNTADAS SIN HILO**

MANUEL CONTRERAS

### Trenes de alpaca

Los andaluces podemos tolerar que no inviertan en nuestra tierra, pero no que nos tomen por imbéciles

ACE muchos años, cuando el reloj vital de mi generación marcaba la hora de casarse, unos amigos recibieron en su do- micilio como regalo de bodas un lustroso juego de bandejas de plata cuidadosamente en vueltas en el papel satinado de una de las más acreditadas joyerías de la ciudad y guardada en una bolsa con el escudo del establecimiento. Por la tarjeta de felicitación que acompañaba al presente supieron que provenía de un matrimonio amigo de los padres de uno de los contrayentes, gente muy respetada en la alta sociedad local. Mis arnigos agradecieron sinceramente el regalo, pero unas semanas después pensaron que aquellas bandejas señoriales no encajaban en el menaje de su casa, que apostaba por un diseño más moderno. Así que fueron a la prestigiosa joyería para devolver el artículo con la idea de pedir (aún no existían los ticketsregalo) un vale por su importe para gastar en el establecimiento. Apenas desembaló y examinó las bandejas, a la dependiente se le cambió la cara:

—Me van a perdonar, pero estas bandejas no son de esta tienda, les comentó con gesto apurado. Mis amigos se miraron atónitos, y la encargada aprovechó el desconcierto para terminar de tirar de la manta:

 —...Y permitanme decirles que tampoco son de plata.

La anécdota se me vino a la cabeza durante la reciente rueda de prensa del ministro Óscar Puente en la que anunciaba la llegada de trenes a varias líneas ferroviarias andaluzas. El inefable mandatario presentó la operación como una generosa inversión –«un hito en la historia de los transportes en España», dijo mientras encendía figuradamente un puro-, cuando en realidad consiste en llevar al sur los viejos trenes sobrantes tras la entrada en funcionamiento de los modernos S-106, la niña bonita de Renfe, que van a circular por el norte de España. Los trenes de Puente son como las bandejas de alpaca que recibieron mis amigos, una estafa envuelta en celofán que denota dos cosas: la bajeza de quien lo regala y su desprecio hacia quienes lo reciben.

Los andaluces podemos tolerar que no se invierta en nuestra tierra, pero no que nos tomen por imbéciles. Estamos entrenados en el agravio después de ver durante décadas cómo el desarrollo pasa de largo; vale que ignoren nuestras esperanzas, pero no pisoteen nuestra dignidad. Desde la apuesta por el primer AVE, Andalucía no ha liderado ningún ciclo inversor de los sucesivos gobiernos. Llevamos más de treinta años recogiendo las migajas de los presupuestos. Pero hasta ahora no habíamos tenido que soportar la vacilada de un ministro diciendo al presidente de la Junta que elija entre terminar la SE-40 o la Alta Velocidad a Portugal, como si propusiese a un niño escoger entre dos chucherías. Para el Gobierno, eso son las inversiones, engañifas para ganarse a ingenuos y acaparar votos. Pero el tren de verdad, no el de alpaca de Puente, no es una golosina ni un regalo, sino una herramienta de desarrollo a la que tiene derecho Andalucia.

UNA RAYA EN EL AGUA

IGNACIO CAMACHO

### El Estado menguante

Cada operación de supervivencia de Sánchez supone un avance hacia una estructura confederalista de poderes bilaterales

UANDO Sánchez trazó desde primera hora su plan de alianzas plurinacionalistas partió de la base de que el PSOE cuyo liderazgo había alcanzado sólo podía llegar al poder a través de una coalición de minorías. Digamos que ese modelo no revelaba mucha confianza en sí mismo como revulsivo del momento crítico que atravesaba el partido, pero las bases le compraron la mercancía porque la competencia con Podemos las había contagiado de radicalismo. Les servía cualquier cosa que pudiese ayudarles a recuperar el gobierno y tras el desplome de Zapatero y la fallida etapa de Rubalcaba no estaban para detenerse a pensar en la autonomía de su propio proyecto. El PNV, la Esquerra golpista, los herederos de una ETA que entonces aún no estaba disuelta; lo que fuera con tal de desalojar a la derecha. El control del Ejecutivo serviría para recuperar la hegemonía y a través de ella recomponer a su favor la correlación de fuerzas.

Ocurre que seis años después de la moción de censura esa correlación sigue estancada y ha aumentado la dependencia de las formaciones políticas empeñadas en distanciarse de España. Y que el sanchismo ha apostado abiertamente por otras marcas en las recientes elecciones gallegas y vascas, diluyendo sus siglas y su oferta con tal de mantener a escala nacional una débil liga parlamentaria. El federalismo que proclaman los estatutos socialistas se ha transformado en una difusa coalición de tintes confederales donde soberanistas y secesionistas de toda clase imponen sus condiciones en claros términos de chantaje: es incluso probable que el PSC haya de renunciar a sus aspiraciones para no contrariar a los independentistas catalanes. La estrategia del presidente consiste en cambiar su permanencia en La Moncloa por la entrega y blindaje de crecientes poderes territoriales. Y la consecuencia práctica, que el Estado reconoce una bilateralidad más o menos camuflada que favorece su desguace.

En cada una de esas operaciones, el modelo autonómico se vuelve más desigualitario. Este proceso no es nuevo; González. Aznar y ZP también lo propiciaron, pero la precariedad del actual Ejecutivo lo ha exacerbado hasta extremos alarmantes y tal vez dramáticos porque existe el precedente de un motin institucional de secesión a punto de ser amnistiado, lo que equivale a una invitación para reiterarlo. Y si hasta ahora era Cataluña el principal foco de conflicto, el crecimiento de Bildu -auspiciado por su blanqueo previo como parte del bloque 'de progreso' - convierte al País Vasco en nueva zona de riesgo donde el PSOE acepta y hasta celebra su papel subalterno, cerrando los ojos a la evidencia de que un eventual pacto entre soberanistas anularía por completo su capacidad de contrapeso. Poco parece importar ese detalle a quien ha hecho de la estructura del Estado una herramienta de comercio y de su supervivencia personal la única medida del éxito.

# \*

TRAMPANTOJOS

EVA DÍAZ PÉREZ

### Ligeros de equipaje

Huelva no tendrá AVE, pero al último poblachón catalán siempre llegarán los trenes, cuestión de servicios prestados

l'AJABA Antonio Machado en vagón de tercera por los caminos de España, siempre ligero de equipaje. Podríamos imaginar los trenes de su época con olor a humo y madera sucia, atravesando los campos de Castilla para llegar a un paisaje que era el alma de España.

Muchas veces, al viajar en tren por algún rincón de nuestra Andalucía recuerdo esos viejos y destartalados ferrocarriles en los que debió de recorrer la geografía española, de Soria a Baeza y de Segovia a Madrid. Por los caminos de hierro de esta Andalucia olvidada pienso que los trenes que nos asignan en el reparto nacional no deben de ser muy diferentes de los que utilizaba el poeta cuando llegó a la aún más olvidada Soria de 1907. Cafeteras andantes, máquinas polvorientas traqueteando por vías frágiles y mal cuidadas: «El tren camina y camina,/ y la máquina resuella,/ y tose con tos ferina...».

Viajar a Soria es también una extraña aventura, porque es otro de esos lugares de la España de segunda, como pueden serlo nuestra Almería, Jaén o Huelva. Ahora que conocemos la estrategia de reparto del Gobierno con la red ferroviaria andaluza confirmamos que Machado ya advirtió que estábamos condenados a viajar en vagones de tercera. Una Andalucía que viaja con trenes usados para aparentar que aquí también se invierte en infraestructuras, como en la muy favorecida Cataluña.

Huelva no tendrá AVE, pero al último poblachón catalán siempre llegarán los trenes, aunque sea en la versión modesta del Cercanías. Pagaremos con nuestros impuestos esos trenes antes de que el gobierno ceda a Cataluña la gestión de esos Rodalies. Un buen regalo por los servicios cumplidos...

Huelva también tuvo otro gran escritor —Juan Ramón Jiménez— que cantó la poética del burro Platero, quizás el único medio de transporte que le quede a esa tierra olvidada por la desidia de muchas décadas. De Huelva salieron los barcos que nos enseñaron el mundo. Su geografía asomada al balcón Atlántico permitió las travesías ultramarinas, pero ni siquiera esa privilegiada situación en el mapa favoreció el curso de su historia. Nada cuajó en aquel litoral de los asombros y la ciudad terminó arrumbada en los desvanes, devorada por un engañoso apoyo industrial que terminó como regalo envenenado de chimeneas escupiendo veneno químico.

Para el ministro Óscar Puente, que parece utilizar la gestión de Transportes como un combate pugilístico contra enemigos, Huelva está en un rincón
apartado de España. Un rincón esquinado, sí es cierto, pero no más que esa Girona privilegiada por los
fondos públicos con un excepcional aeropuerto. Un
aeródromo de vuelos internacionales, aunque no
exista la demanda. Y un proyecto para 2026 que incluirá—según las previsiones gubernamentales—
la construcción de una estación de Ave—aquí sí—
junto al aeropuerto de Girona. Girona, otro rincón
apartado de España, pero al Norte, no al Sur como
nuestra despreciada Huelva, La Huelva de las conquistas Atlánticas, la Huelva poetizada de un Nobel de Literatura...

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### El contenedor del saber

Escribo a vuelapluma este 23 de abril, Día del Libro, en el que de camino a mi trabajo en Madrid capital, a primera hora, en un contenedor de papel, descubro decenas de libros arrojados en su interior. No lo puedo entender, y una grima me sacude: 'Fortunata y Jacinta', 'El lobo estepario', 'Entre visillos' o 'La montaña mágica', entre muchos otros, yacen a su suerte allí, inertes. Puedo apreciar entonces que en este caso el saber sí ocupa lugar, el del espacio del pozo del más absoluto ostracismo, a la espera de la destrucción de la esencia y el saber del ser humano, porque todo ello está en esos libros. Desencantado, extraigo los que puedo y los dejo apilados en busca de un mejor destino y provecho.

FRANCISCO JOSÉ EGUIBAR MADRID

#### El tapón de la botella de plástico

La Unión Europea ha tomado una decisión que a pocos gusta, la de unir el tapón a la botella para asegurar un reciclaje íntegro del plástico y así garantizar la seguridad del medioambiente. ¿Es

realmente necesario este cambio en nuestras vidas? Quiero decir, teniendo en cuenta el daño que causa, ¿Qué prevalece? ¿Nuestra comodidad o el cuidado del planeta? Es aquí donde debemos concienciarnos de que en la vida hay que dejar atrás cosas que nos resultan mejor a nuestro parecer. despegar la nariz del muro y darnos cuenta de lo que de verdad es lo mejor. Es entonces cuando salimos de nuestra zona de confort y dejamos atrás ese yo, mi, me, conmigo para pensar en el bien común. En ocasiones hay que inmolar ese tapón que no para de fastidiarnos a la hora de servirnos leche o de beber refresco para un propósito mayor. Así que hay que salir de lo habitual si quieres de verdad mejorar el mundo.

ÁLVARO GUTIÉRREZ DE SAN MIGUEL SEVILLA

#### RAMÓN



#### **Imperialmente**

El dólar, el Pentágono y la Casa Blanca son las bases



Puestos callejeros en el Día del Libro // EP

funcionarios y los 16
órganos ubicados en la
Casa Blanca. Estados
Unidos condiciona la
política mundial, mientras
que en La Moncloa y para
un país intranscendente

un país intranscendente internacionalmente, veinte veces menor, se necesitan 2.000 empleados y asesores, y siete órganos. En algo sí que estamos a un nivel imperial: la residencia para el presidente del Gobierno, La Moncloa, cuyo valor es 38 millones más cara que la Casa

Blanca, y las de sus vaca-

ciones, ya que los presi-

de la supremacía mundial

de EE.UU. Con los 5.000

F. J. MEMBRILLO DOS HERMANAS

adosado.

Pueden dirigir sus cartas a ABC de Sevilla al correo electrónico cartas, sevilla@abc.es. Su extensión no debe exceder los 900 caracteres, con espacias. ABC se reserva el derecho de extractar o reductr los textos cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

dentes americanos dispo-

los españoles de tres, Las

Marismillas, La Mareta y

Quintos de Mora. Bien

podría Pedro Sánchez

asumir los hábitos de su

nórdicos), que vive en un

equivalente británico (o los

nen de una, Camp Davis, y

#### TIRO AL AIRE

MARÍA JOSÉ FUENTEÁLAMO

#### Una ministra valiente

Si usted o yo no podemos dormir es porque tenemos otro problema, pero es más fácil -¿y barato?- engullir una pastilla que atacar su raíz

ONICA García ha abierto, en menos de seis meses como ministra, dos cajas de Pandora de la Sanidad española. Primero, el debate sobre las guardias médicas, un problemón económico y organizativo de nuestro sistema. Ya veremos en qué queda. Pero reconocer el problema suele ser la mitad de su solución. O, como bien saben en medicina, un buen diagnóstico siempre es el mejor camino para curar o paliar.

De igual forma, la de Sanidad se ha mojado con un tema que, a tenor de algunos comentarios médicos, también resulta espinoso. Va a elaborar un plan para que se receten menos psicofármacos. Las estadísticas pedían a gritos una voz gubernamental como la suya: un 20 por ciento de la población española toma ansiolíticos. Somos tan 'top' que en 2022 España fue el país del mundo donde más diazepam se consumió. Lo confirmó un informe sobre estupefacientes de la Agencia Española del Medicamento. Porque se venden en farmacias, pero son drogas, estupefacientes. Y aun así, Mónilitico.

ca García no ha dicho abajo los psicofármacos, ni que se corten los tratamientos de los pacientes que los necesitan, ni de aquellos a quienes les mejoran la vida. Ha dicho que hay que recetarlos menos. Sabe que con eso, más que a los facultativos, a quien se va a echar encima es a las farmacéuticas. No infravaloremos su valentía.

En las farmacias españolas se venden unas pastillas con forma de gominola. Si usted o yo no podemos dormir es porque tenemos otro problema, pero es más fácil –¿y barato? – engullir una pastilla que atacar su raíz. La chuche dormilona es como un chicle contra el mal aliento: lo tapa pero no lo erradica. Para eso se necesita un diagnóstico, lo que requiere más reflexión, más tiempo, más paciencia. A lo mejor hasta más dinero y más profesionales.

Una sola de esas gominolas para dormir serviría para explicar nuestra época. Queremos siempre la solución más rápida y con el mínimo esfuerzo para todo. La industria farmacéutica está dispuesta a dárnosla. Bueno, a vendérnosla. Y nosotros a comprarla. Y hasta a exigirla. Pregunten a su médico de cabecera cuántos pacientes llegan diciendo: «Doctor, vengo a que me recete pastillas para dormir». O para la depresión, o para la ansiedad. La cifra debe de ser similar a la de quienes dejan caer, como si nada, que a los médicos les pagamos nosotros. No es verdad, nosotros pagamos al político -aunque no siempre lo elijamos- para que gestione el sistema sanitario. El médico pasa un largo proceso de formación y selección para estar donde está. Proceso diseñado por la parte que gobierna. Por tanto, las quejas sobre el conjunto, al político.

Mónica García podría tomarse una gominola y echarse a dormir junto a la España empastillada. Ha preferido no hacerlo. Es la profesionalidad que deberíamos esperar de todo médico. Y de todo político.

MAR DE FONDO



TEODORO LEÓN GROSS

### Teatro mediocre, mala política

Todo esto no merece la cobertura de un drama, sino de una farsa

E evidencia, una vez más, que Pedro Sánchez es una máquina de votos para los independentistas», decia Borja Semper. Pues sí. Y a su modo, también el PP es una máquina de votos para los independentistas, incapaz de cortar esa inercia. Tras el auge del BNG en Galicia, en el País Vasco «55 de los 75 diputados decimos que Euskadi es una nación con derecho a decidir; 55 de 75 son aberzales, soberanistas, independentistas, esa es la realidad», resumía Otegi, sin mencionar que esos 55 son aliados del PSOE. Pero Sanchez surfea el soberanismo para disfrutar de una aritmética favorable y Feijóo ha naufragado y naufraga bajo esa ola. Nada hace pensar que en el PP haya una estrategia. Ahora claman «¡más madera!», pero confundir esto con una estrategia es como creer que un trompetazo cuartelero es tocar música. De momento el PP de nuevo va a Cataluña con la aspiración de ser cuarta fuerza y confiar en una carambola que entorpezca los planes de Sánchez.

Los primeros tanteos en las comisiones de investigación colocadas en el calendario electoral ya an-

ticipan el bluf. Habrá que aguardar a los tribunales. porque esto va a quedarse en una mascarada teatrera. Más que investigación, son comisiones de escenificación. Sí, también son comisiones de confrontación, porque se trata de escenificar duelos a quemarropa, a cara de perro, pero en definitiva efectismo sin más sorpresa que algún golpeo de 'folha seca'. La teatrocracia, como la denomina Balandier, favorece el auge de políticos de perfil mediócrata con dominio de la escena para actuar a golpe de gestos destinados a acumular clics en las cámaras de eco de las redes. A Rufián lo rescataron del permiso de paternidad para producir titulares como salchichas, que, como admitía Bismarck, es mejor no saber de qué están hechas. Mientras Miriam Nogueras descargaba su 'mala llet' para la clientela doméstica, Rufián puso en evidencia que Illa estaba allí haciendo campaña como candidato. Claro que él también.

Bendodo también está dotado para el intercambio de golpes, pero en un duelo dialéctico se brilla si además hay sustancia. Él pudo cobrarse de Illa el clic de «usted está mintiendo», pero esto, sin pruebas, no va más allá del regate corto para la galería. Tampoco basta, para poner a Illa en apuros, la fotografía de un tipo de la koldosfera dormitando mientras esperaba a uno del ministerio. Al de Bildu le dio manteca Koldo, que hizo su papelón en el Senado ensayando el rol de chivo expiatorio doliente. El físico no le acompaña para escenificar jeremiadas, y tampoco las evidencias contra él. En lugar de tanta pregunta hueca, se podrían haber reunido todos a cantarse a coro aquello de La Lupe: teatro, lo tuyo es puro teatro... Pero la mala noticia no es esa política teatrera, sino que el periodismo, en lugar de plantar una barricada ante esa impostura, se preste, o nos prestemos, a servir de correveidiles de esa mascarada. Todo esto, por el momento, no merece la cobertura de un drama, sino de una farsa.

EL PLACER ES MÍO



MIGUEL ÁNGEL ROBLES

### Es su culpa

Se siente incapaz de dejar sin contestar una sola de las consultas que llegan. Es su culpa, y vive con ella de ocho de la mañana a ocho de la tarde

se dice que le gusta su trabajo. Conoce a la mayoría de sus pacientes por su nombre y los pacientes la conocen a ella. A veces, alguno, durante la consulta, la interrumpe, y le dice, y tú, cómo estás, se te ve cansada, se te nota en los ojos. Y no puede evitar emocionarse. Le gustaría poder responderle, y entablar una conversación, y disfrutar de lo mejor de su profesión, que es esa calidez humana. Pero la verdad es que no tiene tiempo. La mayoría de los días no es que no desayune. Es que se le pasa la mañana sin poder ir al baño.

Y eso que llega temprano al centro de salud, como el colega neurótico del examen del MIR. En realidad, su trastorno obsesivo-compulsivo debe de ser aún peor, porque ella empieza la jornada laboral la noche antes. Después de cenar, se mete en el Diraya para ver los resultados de las pruebas solicitadas a los pacientes, repasar si hay que renovar algún tratamiento... Todo lo que puede adelantar antes de meterse en la cama siempre le parece poco a la mañana siguiente. Aun así, habitualmente llega a su consulta unos minutos antes de su hora, con la idea de tener margen suficiente para descargar el buzón y ver las novedades.

Si le da tiempo, incluso, antes de que empiecen las consultas presenciales, va adelantando las telefónicas. Algunos pacientes se lo agradecen porque así no están con la inquietud de aguardar la llamada. Y para ella, esos minutos pueden ser la salvación. En teoría el número de consultas que tiene que pasar no está mal, y el tiempo estipulado para cada una es razonable. El problema es que entre la teoria y la práctica media siempre una gran distancia y raro es el día en que no atiende a muchos más pacientes de los que están citados, bien porque no tienen número y la buscan, y cómo no va a atenderios, bien por otras razones. El caso es que cuando acaba los avisos nunca es antes de las cuatro de la tarde, y aún todavía le queda por meter en el Diraya la información del diagnóstico y tratamiento de esas visitas.

Probablemente es culpa suya, que no gestiona bien su tiempo, se dice a sí misma. Como los veinte o treinta mensajes de wasap que recibe diariamente de sus pacientes. Sí, eso lo admite: claramente fue un error suyo. Empezó a dar su número a algunas personas mayores y frágiles que le daban mucha pena y ahora es raro quien no lo tiene. Ha estado muchas veces tentada de cambiar de número pero, a la hora de la verdad, se siente incapaz de hacerlo, como se siente incapaz de dejar sin contestar una sola de las consultas que le llegan. Es su culpa, y vive con ella de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

Sí, definitivamente, es un problema suyo. Un problema y una culpa que comparte con cientos, miles, de médicos de familia que actúan igual que ella. Lo ha leido en el periódico y no le ha extrañado: récord histórico de plazas sin adjudicar en Atención Primaria. Qué joven va a querer vivir con semejante trastorno obsesivo-compulsivo.

8 OPINIÓN

HAY QUE VIVIR

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA

### Réquiem por la palabra blanqueamiento

No es que en el resto de España no se entienda a Bildu, es que en el País Vasco vende mucho la influencia en Madrid

A penúltima moda en el progresismo es proscribir la palabra 'blanqueamiento'. El buen analista no la debe pronunciar. ¿Que Sánchez ha blanqueado a Bildu? Jamás, ¿Que el PSOE ha adelantado una generación la incorporación de los herederos de Batasuna sin que hayan concluido el mínimo trayecto ético? ¡No! Entonces, ¿a qué se debe ese subidón de Bildu en las elecciones vascas? Veamos.

Se ha instalado en el argumentario de izquierdas la idea de que desde Madrid no se entiende el crecimiento de la coalición de partidos de Arnaldo Otegi y se repite de modo cansino la idea de que los herederos de Batasuna lo están haciendo muy bien porque hablan de gestión, de farolas y de acceso a la vivienda. Y, oiga, que es verdad que la estrategia de Bildu es mostrar otra cara, y que en el Congreso Jon Iñarritu y Óskar Matute representan algo distinto y más amable que Mertxe Aizpurua; y es verdad que en Bildu hay matices, como en todo colectivo, pero lo verdaderamente cierto es que el candidato que esa coalición de partidos dirigida por Arnaldo Otegi eligió para las elecciones vascas es Pello Otxandiano, y no Teresa de Calcuta. Y que fue él quien se retorció para no decir que ETA es una banda terrorista.

De modo que si proscribir la palabra blanquear es la penúltima moda, ¿cuál es la última?: culpar a Madrid porque en la capital no es que no se entienda a los votantes de Bildu, es que no se entiende a los vascos. Como si Madrid no fuera una suma cero de todas las Españas, como si no hubiera vascos por aquí, ni catalanes, ni andaluces. ¡Pero si lo que menos hay en Madrid son madrileños! De todos modos, no les falta parte de razón si por Madrid entendemos las élites de Madrid, que a veces la capital se envuelve en sus propios debates nacionales y se pierde toda sensibilidad de patria chica. Porque es verdad que en el País Vasco, como en Galicia, votan los de allí y la mayoría viven ajenos a los debates politicos tóxicos que copan las tertulias de las teles de Madrid.

Pero ojo, el diagnóstico es incompleto. Al final, por mucho que se culpe a la capital de no mirar hacia la periferia, no se puede negar que la periferia sí mira a Madrid. ¿O es que no vende en el País Vasco la influencia que ha ganado Bildu en el Congreso de los Diputados? ¿No es este un hecho diferencial que debe ser tenido en cuenta como también lo es que los de Otegi han conseguido presentarse, especialmente ante las nuevas generaciones, como una marca blanca, amable, ecologista y social?

La influencia de Bildu en Madrid es tan obvia como la esquizofrenia que vive el PSOE en este salto mortal que hacen por obligación aritmética. 48 horas después de las elecciones vascas, el Gobierno ha creado la comisión que va a estudiar si se vulneraron derechos humanos durante la Transición y en los primeros dos años de Felipe González. Exactamente hasta los asesinatos de los etarras Lasa y Zabala, como reclamó Otegi. De modo que no es que en el resto de España no se entienda a Bildu, es que en el País Vasco vende mucho la influencia en Madrid.

TRIBUNA ABIERTA

### ETA no ha perdido



Las que han perdido han sido sus víctimas; los miles de asesinados y heridos, secuestrados, extorsionados, exiliados y los cientos de miles de personas de todos los rincones de España que jamás pondrían en duda que ETA fue una organización terrorista

i un candidato a unas elecciones en una parte de España se atreve a decir que ETA no era una organización terrorista, ofen diendo no solo la dignidad de sus víctimas sino la de todos los españoles y no solo no es castigado sino premiado con más votos, ETA no ha perdido.

Si un partido no condena el terrorismo de ETA y ello no le penaliza, sino que le hace rozar la victoria. Si homenajear a los terroristas como héroes les hace más populares entre jóvenes y mayores. Si se construye un presente y un futuro sobre las cenizas de los muertos de ETA y la independencia es el ayer, el hoy y

el mañana donde se miran abuelos, padres e hijos, ETA no ha perdido.

Si el mal se confunde con el bien y se impone el olvido sobre la memoria, la dignidad y la justicia. Si el mañana consiste en pasar página sin leer el libro del dolor causado por ETA y el valor demostrado por sus víctimas. Si esta victoria del nacionalismo es festejada por los presos y el entorno de ETA que ven ya las puertas abiertas de una inmerecida libertad, ETA no ha perdido.

Si cientos y cientos de familias que perdieron a sus seres queridos, en atentados terroris-

tas, les lloran hoy más que ayer. Si quienes aún conservan algo de decencia se preguntan cómo hemos llegado hasta aqui, con un terrorista sacando pecho, orgulloso y feliz y las víctimas del terrorismo humilladas y olvidadas. Si quienes deberían haber defendido el constitucionalismo no solo no lo han hecho sino que llevan años blanqueando a los herederos de ETA sin pudor por mantenerse en un poder que abrasa la conciencia de quien lo ostenta. Si quienes pretenden engañarnos acercándose a las víctimas mientras negocian con los herederos de nuestros verdugos sacando rédito político de tanta indecencia. Si ya ni sabemos quiénes son los ganadores porque casi todos son lo mismo, ETA no ha perdido.

Si al final siento, Alberto mío, que a pesar de ir a colegios y universidades de España, incluida alguna ciudad del País Vasco, noto que hay que explicar bien que tú, que Ascen y que tantos asesinados erais los inocentes. Si al salir de un «cole» de Vitoria habían escrito mientras yo hablaba «Gora ETA». Si un chico dijo en una entrevista que él iba a votar al partido de la ETA. Si a pesar de años de lucha en Europa y en España, dando voz a las víctimas, para que la verdad se conociera. Si a pesar de todo, los legatarios de ETA, los que callan, los que blanquean, los que les hacen pasillos a los etarras, los que simplemente prefieren a ellos, a los terroristas, antes que a sus víctimas. Si después de tanto esfuerzo ganan y ganan y vuelven a ganar los de siempre con distintas caretas, ETA no ha perdido.

Si la foto fija del resultado electoral en el País Vasco es esta, permitanme que me haga una pregunta. ¿Quién ha ganado? La respuesta me cuesta escribirla. Vamos a dejarlo en que ETA no ha perdido, las que han perdido han sido sus víctimas; los miles de asesinados y heridos, secuestrados, extorsionados, exiliados y los cientos de miles de personas de todos los rincones de España que jamás pondrían en duda que ETA fue una organización terrorista y que combatimos entre todos con sangre, sudor y lágrimas y que hoy por hoy sentimos un profundo dolor al ver que tanto sacrificio ha sido en vano.

No hemos llegado hasta aquí para ver a terroristas puño en alto celebrar el camino a la independencia, mientras nos hacen creer que todo es normal, que es el triunfo de la demo-



.

cracia. Explíquenmelo porque no lo entiendo.

¿Qué democracia puede triunfar negando los crimenes que una organización terrorista como ETA llevo a cabo durante más de 50 años? ¿Qué democracia puede llamarse tal cuando cada año son cientos los homenajes a terroristas que se llevan a cabo, confundiendo a la juventud que no vivió el terrorismo de ETA?

Sigan contando votos y descorchando champán, que yo sigo acordándome del champán que pidió el terrorista De Juana Chaos desde la cárcel para celebrar el doble asesinato de mi hermano y su mujer. La historia se repite, ahora no nos matan, pero siguen matando la dignidad de quienes jamás nos rendiremos ni ante ETA ni ante sus herederos, ni ante quienes nos quieren hacer olvidar lo inolvidable por su indigno interés.

TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL ES ADJUNTA AL DEFENSOR DEL PUEBLO ABC MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024



con

# Dña. María Guardiola

Presidenta de la Junta de Extremadura

26 ABRIL 2024 10:00h

#ForoABC

En directo en abc.es

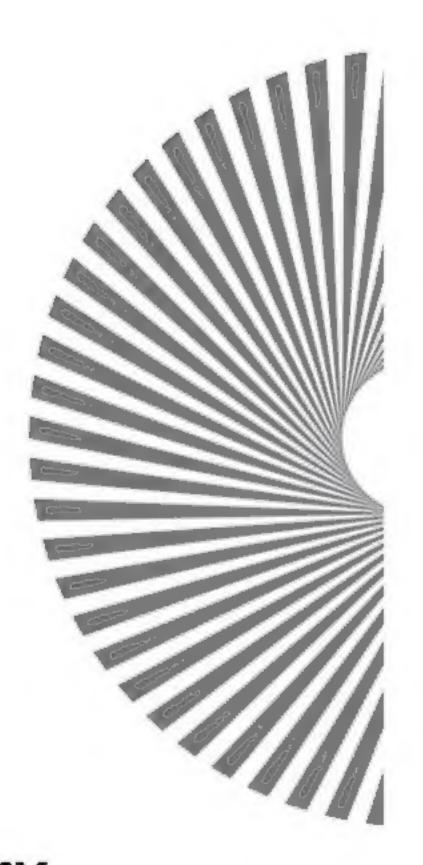

Patrocina:

BENBROS

Colabora:

MEOWAY
Transporte 8. Logistica

#### Alberto del Campo Catedrático de Antropología y escritor

#### El fútbol y su antropología

Con el derbi en el horizonte y la presencia de exjugadores de Sevilla y Betis se presentó ayer el libro 'Antropología del fútbol: la cara oculta del jugador', con el que Alberto del Campo, doctor en Antropología, profesor de la Pablo de Olavide y colaborador de ABC de Sevilla, ahonda más allá de la propia piel del futbolista a través de cientos de horas de convivencias e interesantes conversaciones.

#### Catalina Amalia de Orange Princesa de Orange

#### Amenazas sin ataduras

Varios años dedicó la Policia a estrechar su cerco sobre Karim Bouyakhricham, cabecilla de una organización criminal -la Mocro Maffia- que llegó a amenazar a la heredera del trono de los Países Bajos y que logró reunir en España un patrimonio millonario. Detenido el pasado enero, el narcotraficante fue liberado al mes siguiente por la Audiencia de Malaga, que en un ejercicio de irresponsabilidad y descoordinación judicial, y contra el criterio de la Fiscalía, le impuso una fianza de 50.000 euros. Nadie sabe ahora dónde está. El mismo país que hace unos días agradeció a España la ayuda prestada para proteger a la Princesa de Orange muestra su estupor por la puesta en libertad de un delincuente cuya extradición a Ámsterdam es ya papel mojado, sellado en Málaga.





#### ▲ POLÍGONO SUR

#### Los sueños se cumplen en el Día del Libro

Dieciséis jóvenes del Polígono Sur son los autores de 'Doiz viaja a la Tierra', un libro presentado ayer con ocasión de la celebración del Día del Libro en su barrio que contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo. La directora de la Asociación Entre Amigos de Sevilla, María José Domínguez, y el presidente de la Fundación José
Manuel Lara, Manuel Lara García,
organizadores del acto y alma máter
del proyecto, recalcaron la ilusión de
los 16 jóvenes para cumplir un
sueño, hecho realidad gracias al
trabajo realizado en clases extraescolares gracias al cual han convertido al Polígono Sur en protagonista
de uno de los días más importantes
en los que se celebra la Cultura con
mayúsculas.

#### Emilio del Río

Escritor, profesor y divulgador

#### La cultura clásica vive

Emilio del Rio se
convierte manana en el
protagonista del Aula de
Cultura de ABC, a la que
viene a presentar su última obra
'Pequeña historia de la mitologia

'Pequeña historia de la mitologia clásica', que en apenas unos meses se ha convertido en uno de los libros mas vendidos en España. La cultura clásica, a pesar de los planes educativos donde tiene una presencia residual, está mas viva que nunca. Sus libros así lo demuestran.

#### Pablo Isla Vicepresidente de Nestle

#### De nuevo al mando

Tras seis años como consejero independiente en el gigante suizo de la alimentación, Pablo Isla es elegido como numero dos de la compañía. Consejero delegado y más tarde presidente de Inditex, Isla da el salto definitivo al exterior y refuerza su posición directiva en Nestlé, conglomerado que cerró el ejercicio pasado con un beneficio neto de 11.775 millones de euros.

### Vicente Guilarte Presidente interino del CGPJ

### Una mano inocente

«A título personal», segun aclara, Guilarte firma una propuesta para la renovación del CGPJ que pasa por mantener el sistema actual de elección, en manos de los partidos, pero con la condición de que los vocales nombrados sean ajenos «a toda contaminación política previa». El buenismo de Guilarte choca con la experiencia, más que contaminante, de la ultima renovación del TC



RAL L DOBLADO

#### ▼ EXHUMACION EN EL CONVENTO DE LAS HERMANAS DE LA CRUZ

#### Un paso más en el proceso de beatificación del padre Torres Padilla

La capilla de los Dolores del convento Casa Madre de las Hermanas de la Cruz en la calle Santa Ángela acogió ayer el acto de exhumación de los restos del venerable padre José Torres Padilla, cofundador de esta congregación, y que se encuentra ahora en proceso de beatificación. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, los obispos

Ramón Valdivia, así como la madre general de la Compañía, sor Reyes de la Cruz, fueron algunos de los asistentes. El acto se inició con el juramento de los oficios que han intervenido tanto en la exhumación como en el reconocimiento de los restos mortales del venerable. El feretro fue conducido por los obispos y

sacerdotes presentes desde la cripta por el claustro de la Casa Madre, hasta el lugar donde se procedió a su apertura para el posterior reconocimiento y extracción de reliquias. Todas las hermanas de la Cruz presentes pudieron pasar a venerar los restos del padre Torres Padilla por indicación expresa del arzobispo.



# Sevilla cubre sus plazas de médicos de familia pero luego se van el 40%

- El Sindicato Médico de Sevilla recuerda que hace dos años sólo uno de los que acabaron la especialidad aceptó un contrato del SAS en Sevilla
- Alrededor del 30 por ciento de estos médicos volverá a presentarse al examen MIR el año que viene para cambiar de especialidad, según el SMS

JESUS ÁLVAREZ SEVILLA

evilla debe de ser un destino atractivo para cursar cualquier especialidad de Medicina porque ha cubierto en su primera convocatoria todas sus plazas MIR de 2024, incluso las de Medicina de Familia y Comunitaria. De las 332 ofertadas para este año, 72 correspondian a esa especialidad y no ha quedado ninguna vacante, algo que en Andalucía sólo ha logrado Almeria. Ni Malaga, ni Granada, ni Córdoba, ni Cádiz, ni Jaén, ni Huelva lo lograron.

La falta de interés de los graduados en Medicina por esta especialidad no es un fenómeno andaluz sino algo generalizado en España, pues el 97% de las plazas MIR que han quedado vacantes en todo el Estado corresponden a Medicina de Familia. De esas 459 vacantes, sólo Medicina Preventiva y Salud Pública (12) y Medicina del Trabajo (2) han impedido el pleno negativo de esta especialidad

En Andalucía se han quedado sin cubrir 64 plazas de Medicina de Familia, un numero sólo inferior al de Cataluña (98) y Castilla y León (81). Sevilla es la cuarta provincia española en número de plazas MIR, únicamente superada por Madrid (1.549), Barcelona (1.082) y Valencia (471). Inmediatamente detrás de Sevilla, se sitúan Murcia (290), Malaga (272) y Vizcaya (223). Granada, con 216, es la octava provincia española con más plazas MIR.

#### Déficit de profesionales

Aunque Sevilla ha cubierto todas sus plazas de Medicina de Familia, la especialidad quizá más necesaria en la capital andaluza por el déficit de profesionales en los centros de Atencion Primaria, que se irá agravando con la oleada de jubilaciones prevista para los próximos años, la realidad es que será difícil que esas 72 plazas puedan cubrir las vacantes de los que abandonen el sistema.

Además, según destaca Rafael Gómez, presidente de Atencion Primaria del Sindicato Medico de Sevilla, «estas cifras de MIR de Medicina en Familia que se han cubierto en esta convocatona son engañosas porque cerca del 30 por ciento de los que eligen Medicina de Familia y Comunitaria se vuelven a presentar al MIR al año siguiente para cambiar de especialidad, a menudo a Medicina Interna. La tasa de abandono alcanza el 30 por ciento antes del fin de los estudios». Y de los que la acaban, segun Gómez, tampoco todos se quedan en Sevilla o el resto de Andalucia. El Pais Vasco y Francia son algunos de los destinos favoritos de los médicos andaluces que quieran tener más ingresos, más estabilidad laboral y menos estres laADRIANO

#### Bucle

l imprescindible aumento de las plazas ficiente para resolver el problema de la falta de médicos de familia en Sevilla, que se agrava año a año con la oleada de jubilaciones que se mantendrá hasta el 2030. Andalucia necesita hacer sus contratos más atractivos para los que se formen aqui no se vayan, con su titulo en la mano, a trabajar al País Vasco o zonas del norte donde les pueden pagar más

Ha cubierto las 72 plazas en la primera convocatoria, algo que únicamente lograron Sevilla y Almería en toda Andalucia

boral, «Hace dos años sólo uno de los nuevos médicos de familia formados en Sevilla aceptó un contrato de los que ofreció el SAS para todos ellos. Todos los demás lo rechazaron y se fueron a otros lugares de fuera de Andalucía», dice Gómez. Lo previsible es que para cubrir las vacantes andaluzas en los MIR de Medicina de Familia, el SAS amplie cupo de los profesionales extracomunitarios, especialmente hispanomericanos, «Pero si en Francia, Alemania o Suecia les pagan el doble que aquí y les ofrecen un contrato indefinido pocos van a querer quedarse en Andalucía, donde en el mejor de los casos les ofrecerán un contrato hasta el 31 de diciembre», asegura.

De hecho, segun datos oficiales, en 2023 finalizaron su residencia en Andalucía 341 doctores, de los cuales 58 eran profesionales de Medicina de Familia. El SAS puso en marcha un sistema para ofrecer contratos a este nuevos médicos a fin de retenerlos y la realidad fue que menos de la mitad firmaron. Según el Sindicato Médico, de esos 58 médicos de familia, sólo 26 aceptaron las condiciones ofrecidas por la Administración sanitaria para ejercer su profesion en centros de salud sevillanos.

El portavoz del sindicato atribuye



el rechazo de los facultativos a esta especialidad «al deterioro de las condiciones laborales en Atencion Primaria, con excesivas cargas de trabajo en los centros de salud». Y recuerda que los últimos pediatras formados para equipos básicos de Atención Primaria (EBAP) de la última convocatoria sólo diez pidieron plaza en centros de salud y el resto solicitaron hospitales.

«En el caso de médicos de familia prefieren irse de médico de puerta a los hospitales o de medicos de urgencias a cualquiera de los hospitales». El problema de base, según el portavoz sindical, para que los médicos quieran ejercer la medicina de familia en Sevilla y el resto de Andalucía «no es que oferten más plazas MIR sino que la hagan atractiva para los médicos». Y añade que «ante el desprestigio y las agresiones que se sufren en Primaria, la mayoría de los profesionales prefiere trabajar en un hospital donde tienen consultas programadas, sin jornadas leoninas con más de 40 o 50 pacientes al dia, y ganando, además, más dinero».

#### Jubilaciones

En de Sevilla se han jubilado 30 médicos de familia y pediatras en lo que va de año, según datos de Sindicato Médico, y la falta de profesionales impide desde años cubrir muchas bajas por enfermedad o los periodos vacacionales de verano y Navidad. Desde 2018 se habrían jubilado cerca de 500 médicos de familia desde 2018. Lo mas relevante, no obstante, es que no se han podido cubrir el 30% de estas bajas





La primavera es una época marcada en rojo en el calendario de los alérgicos - VALERIO MERINO

# Se dispara en los últimos días el polen de las gramíneas en Sevilla

 El jefe de Alergias de Valme dice que las consultas no están aumentando de momento

J. A. SEVILLA

«Nos liegan a nuestras consultas los pacientes habituales pero, de momento, con menos sintomas que el año pasado», asegura a ABC el doctor José Carlos Orta Cuevas, jefe de la Unidad de Alergia del Área Hospitalaria de Valme 2023 fue un ano negro para los alergicos sevillanos por la elevada concentración de polen y este año no lo está siendo, en general, a pesar de que en los ultimos días se ha disparado la concentración de polen por gramineas en las estaciones de El Tomiliar y Hospital Macarena. «Ayer se registró el pico más elevado del año -confirma el doctor Orta-, aunque de momento la situacion hospitalaria es la habitual»

Explica este experto que «en general, las previsiones que teniamos a principios de año hablaban de una primavera variable en materia de polen, en la que preveiamos por las altas temperaturas de diciembre, que la polinización pudiera aparecer antes. Y asi ha sido en efecto con el del ciprés, que suele aparecer entre febrero y marzo y en abril empieza a bajar. Este año se ha visto ya en diciembre», asegura.

Este polen se adelantó, pues, dos meses, con los efectos correspondientes para los pacientes alérgicos pero con picos máximos menores a los del año pasado. «En 2023 el ciprés tenía contabilizados 17.000 granos por metro cubico mientras que este año la estación de El Tomillar tiene contabilizados 6.000 granos. El año pasado tuvimos un pico máximo de 1.000 granos el 27 de marzo, y este año el 18 de marzo tuvimos un pico máximo de 400 granos. Menos cantidad pero más tiempo», explica el doctor Orta.

#### Polen de olivo

En cuanto al polen de olivo, el año pasado fue un ano excepcionalmente malo. «2023 fue el peor de polen de olivo de los 20 anos que llevamos haciendo registros en la estación del Tomiliar. Del 1 de enero a 23 de abril de 2023 recogimos 21.000 granos de polen de olivo por metro cubico, que es una barbandad, con un pico máximo de 5.000 el 18 de abril, mientras este año hemos recogido 8.000 granos por metro cubico con un pico máximo el 12 de abril de 2024 con 1.800, que son las cifras habituales. Lo del año pasado fue record», explica el doctor Orta.

Con las grammeas ha pasado este año lo contrario. «Vimos poquisima gramínea, en total, el pasado año, apenas 72 granos por metro cúbico de enero a abril,

#### Mejor, de momento

2023 fue de los peores años del siglo para los alérgicos al polen de olivo, que este año se ha reducido mucho cuando este año ya llevamos 1.600 y sólo ayer se alcanzó el pico del año».

La Unidad de Alergia del Área Hospitalaria de Valme ha realizado 5.400 test cutáneos, epicutáneos y exposición controlada, más de 400 de óxido nítrico en aire exalada: y más de 1.600 tratamientos de inmunoterapia. Se atendieron a 1.200 personas entre primeras consultas y revisiones

#### Síntomas en niños

Por otra parte, especialistas de Grupo IHP advierten del aumento de la aparición de alergias primaverales en edades cada vez más tempranas con un incremento de sintomas propios de la rinoconjuntivitis alérgica en miños a partir de los 4 años de edad. La prevalencia en menores de entre 6 y 14 años se da de manera más frecuente que en la edad adulta, segun los últimos estudios.

«La rinoconjuntivitis alérgica es la reacción inmunitaria más atendida en las consultas pediátricas de alergologia en esta época del año», dice la doctora Remedios Cárdenas. La alergóloga insta a «vigilar los sintomas de esta inflamación de las mucosas nasales, que incluyen no solo afecciones oculonasales (rinorrea, prurito y lagrimeo ocular, estornudos en salvas o taponamiento nasal), sino tambien aquellos compatibles con cuadros más graves, como el asma bronquial, tos persistente, sibilancias o disnea». Esta enfermedad alérgica genera un gran impacto sobre la calidad de vida de los niños, produciendo alteraciones del sueño, cefaleas, problemas de conducta o falta de atención, afectando incluso al rendimiento escolar

14 SEVILLA

# La consulta de Sanz sobre la Feria supera el primer día a la de Espadas

- A las 20 horas de ayer habían votado 51.810 personas, 11.000 más de los que lo hicieron en la anterior consulta
- La participación registrada roza el 9 por ciento y se han descargado el código para votar más de 80.500

MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA

Primer dia del referendum (la consulta como lo ha denominado el Ayuntamiento de Sevilla) sobre el formato de la Feria de Abril. Sólo tres días después de que se apagaran las luces del real, ayer comenzó la cuestión sobre el formato de la fiesta que, de momento, ya ha superado la participación que se obtuvo en la anterior realizada por Juan Espadas en 2016 en más de 11.000 votos.

A las ocho de la tarde de la primera jornada habían votado ya 51 810 votos y el numero de usuarios registrados era de 80.504 códigos a esa misma hora. El dato refleja que la participación rozaba el 9 por ciento ayer

Eso supone que el primer dia de votaciones se superó la participación que logró el socialista Juan Espadas cuando hizo su referendum en 2016 y logró algo más de 40 600 votos. En aquella consulta se podia votar a partir de los 16 años pero solo podian hacerlo los ciudadanos empadronados en Sevilla. En esta ocasión e s a partir de los 18 años pero también pueden participar en la votación titulares de casetas y carruajes.

Los primeros avances de participación reflejaban que las cifras iban en aumento. Sólo seis horas después de comenzar, se habian descargado el código QR necesario para emitir el voto 69.839 personas y se habían emitido 21.824 votos. Eso suponía que a esa hora eran ya «un 53,7 por ciento mas» que en el mismo lapso de tiempo de la consulta celebrada en el año 2016 y de la que deriva el actual modelo de Feria de Abril de sabado a sábado.

Bajo el título 'Decide la Feria que quieres', los empadronados en Sevilla y titulares de casetas y carruajes pudieron comenzar a decantarse por una de las dos opciones que plantea el Ayuntamiento: dejar la Feria como esta empezando el sabado y acabandola una semana después o volver al formato anterior cuando el pescaito se celebraba el lunes por la noche y la fiesta culminaba el domingo con los fuegos artificiales.

Se trata de una consulta que se hace, según el Ayuntamiento, para «cumplir» la promesa que el alcalde, José Luis Sanz, hizo cuando aun era candidato a la Alcaldia. Y que llega nada más acabar la primera Feria de Sanz como alcalde que ha sido calificada por su equipo de gobierno como un éxito de afluencia (con más de tres millones de visitas) y de organización y seguridad ya no ha habido prácticamente incidencias

Tras una semana en la que era casi el tema principal de las casetas, las primeras horas de la votación dejaron claro que el tema es de trascendencia para los sevillanos provocando que incluso durante algo más de una hora la web del Ayuntamiento de Sevilla se colapsara.

#### Incidencia

De hecho, a primeras horas era imposible acceder a la web. «Si no puedes emitir tu voto, inténtalo en unos minutos. La página puede colapsarse ante la solicitud masiva de votos», decía el aviso que lanzaba el Ayuntamiento tres cuartos de hora después de comenzar las votaciones. Fue, en cual-

El ímpetu por elegir entre el sábado o el lunes del pescaíto colapsó la web del Ayuntamiento a primera hora de ayer

Quedan aún dos días para seguir votando y elegir qué formato de Feria se prefiere; se puede acudir a las oficinas de distritos



#### Sanz propone que el festivo local se pase al martes

El alcalde, José Luis Sanz, animó ayer a participar en la consulta ciudadana promovida por el Ayuntamiento planteando ademas la propuesta de «adelantar» el festivo local de esa semana del miércoles al martes y la idea de acometer la ampliacion del numero de casetas «en dos fases». En una entrevista en Capal Sur Talegician, local le capal S

JOSE LUIS SANZ acometer la ampliacion del fases». En una entrevista en Canal Sur Television, José Luis Sanz evaluó el transcurso de la última edición de la Feria de Abril, manifestando que el evento «ha batido todos los récord» de asistencia de publico e impacto; exponiendo que los calculos del Ayuntamiento apuntan a un impacto de unos «6.000 millones de euros» entre la Semana Santa, parcialmente truncada este ano por la Iluvia; y la Feria, las dos fiestas mayores de Sevilla. Sanz cree que «las fiestas mayores, aparte de otras muchas cosas, son un importante motor economico».

quier caso, una incidencia que se resolvió y antes del mediodia ya se podía votar desde cualquier dispositivo móvil. Hay que tener en cuenta que el censo está compuesto por un total de 581.334 sevillanos y 2.931 titulares de

> nados. Eso significa que pueden votar 584.265 ciudadanos.

#### Primera jornada

La primera jornada «electoral» transcurrió con normalidad en las oficinas de los once distritos de Sevilla capital que se habilitaron para

el voto presencial. En algunas de ellas se registraron algunas colas por la mañana (el horario presencial es de 9 a 2 y de 5 a 8)

En cada una de esas oficinas se han instalado dos ordenadores para el voto. Uno de ellos está a disposición de los ciudadanos para que lo utilicen para hacer su propia votación, algo que facilita la participación a las personas que no tienen portátil.

El segundo ordenador está asistido por un funcionario que asiste al ciudadano en el proceso. Es decir, primero le pide la documentación que acredite que está empadronado en Sevilla y cumple los requisitos necesarios para ello y luego se le facilita el código necesario para votar.

Además estas oficina de distrito pueden facilitar el código en caso de que se bloqueara el sistema de envío ABC MIERCOLES, 24 DE APRIL DE 2024



de SMS, lo que significa que las personas que tengan algún problema con el ordenador o el móvil pueden acudir personalmente a votar a esas dependencias municipales.

#### Por los chats

En cuanto a las votaciones virtuales, era el tema del que se habiaba en la mayoria de chats y grupos de whatsapp por los que el enlace para votar circuló durante todo el dia. Y también hubo algunas criticas como las de los que aseguraban que es una votación más fácil para los jóvenes que manejan mejor las nuevas tecnologias.

Además, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla insisten en que todo el proceso está siendo fiscalizado por un notario que certificará el proximo jueves, cuando acabe el proceso de votación, que el resultado que se haga público es el que realmente han votado los ciudadanos.

Quedan aun dos dias de votaciones para decantarse por un modelo u otro. Luego, el jueves por la noche está previsto que el Ayuntamiento de Sevilla haga publicos los resultados de la consulta y se sepa que formato de Feria de Abril prefieren realmente los sevillanos



SEVILLA AL DÍA

**ESUS DIAZ** 

### Un segundo referéndum

Siguiendo con la moda populista, el Ayuntamiento podria preguntar si se está a favor de cobrar a los que vengan a dormir y a qué destinar esos fondos

a ciudad ha superado, y con nota, el Tourmalet de sus Fiestas Mayores, entre las que se ha colado, otro año más, una final de la Copa del Rey de futbol que atrajo a Sevilla a unos cien mil aficionados. No es tarea pequeña cuantificar las personas que llegaron a la capital por tierra, mar y aire desde la lluviosa Semana Santa hasta la recien apagada Feria de Abril. Pero pocos se atreverian a dudar de que se pueden contabilizar por decenas de miles, de los que en un porcentaje relevante han pernoctado en la ciudad. Mucho se ha bla del impacto econômico de estos eventos, cifra curiosamente siempre millonaria que, como senalaba Daniel Ruiz este fin de semana en estas mismas páginas, nadie sabe de donde sale. Solo un comité de sabios como aquel que conformara el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia conoce la formula matemática para definir el dinero que reportan estas fiestas. Después surge la siguiente cuestión, ¿a qué bolsillos van esos euros? Arranca el debate. Unos dirán que a la ciudad como una figura etérea. Ya lo dijo la cordobesa Carmen Calvo: «El dinero publico no es de nadie». Otros puntualizarán que los cuartos irán a parar a hoteles, restaurantes, taxis, etc. Sea. como fuere, en ese intercambio de pareceres emerge otra cuestion. Y si a esos que durmieron en la ciudad desde el Domingo de Ramos hasta el sabado del apagon de alum-

brado tras más de una semana de farolillos, por ejemplo, se le hubiera cobrado una tasa turistica, como ya lo hacen otras ciudades europeas sin que éstas se hayan resentido en su atractivo furistico. Fijen ustedes la cifra por noche. Entonces sí se podrá señalar el dinero que devuelven a Sevilla estos acontecimientos que mueven grandes masas.

Esos macro eventos puntuales. mas allá de los de siempre, como la final de la Copa o de la Europa League, los Grammy, los Goya o grandes conciertos como Manuel Carrasco tienen un coste para la ciudad innegable, porque confleva un despliegue de servicios publicos en materia de segundad, movilidad y limpieza. Luego, las redes harán de las suyas y nos enseñarán algunas imágenes que no nos gusta y alentará a los 'anti-todo'. Pero ya saben que quien algo quiere algo le cuesta. Y Sevilla quiere estar siempre en el mapa de la agenda internacional deportiva, cultural y social.

Por eso, y siguiendo con esta moda populista de consultar al pueblo, propongo al Ayuntamiento que pregunte a los sevillanos, no solo al sector de turno, si están a favor de cobrar un precio simbólico a los que vengan a dormir y a qué destinar esos fondos. Si en tu barno arreglan el asfalto de las catles o adecentan el parque infantil con el dinero que dejaron los vascos hace un par de semanas, seguro que los ojos con lo que se miran estos asaltos a la ciudad son más receptivos





# Puente mintió al anunciar la licitación de la conexión con el aeropuerto para 2024 642.000 euros IVA incluido, que tiene ciocho meses tras su firma el pasado

▶El Ministerio reconoce ahora que el anteproyecto que prometió hace año y medio está «en la fase inicial» pese a que el de la Junta ya está terminado

J M. / ABC SEVILLA

Como mínimo y con buena voluntad, contradictorio; aplicando el escepticismo que dan los años de falta de inversiones del Ejecutivo central en Sevilla, mentir o faltar a la verdad. En cualquier caso, las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre que el estudio del Gobierno para la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa estarà listo este mismo año para licitar el proyecto entran en clara contradicción con una respuesta parlamentaria posterior del propio Ministerio, reconociendo que dicho informe «se encuentra en la fase inicial de su redacción»

Esta última afirmación la ha emitido Transportes y Movilidad Sostenible ante una pregunta en el Congreso de la diputada Martina Velarde (Podemos), sellada el pasado 12 de abril y que recogió ayer Europa Press. En dicha respuesta, el Ministerio señaló que el estudio contratado, por un valor de

642 000 euros (IVA incluido), en marzo de 2023 por el Ministerio para definir la demanda ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa está en «fase inicial de redacción» y recuerda que el contrato tenía un plazo maximo de ejecución de dieciocho meses, tras su firma el pasado 6 de marzo.

De esta forma, el informe para definir la conexión ferroviaria del aeropuerto alcanza ya el año y medio de retraso, tras una tramitación accidentada que contará, paradojicamente. con dos informes: uno encargado por la Junta de Andalucía y otro por el Gobierno central

El primero de los documentos fue fruto del compromiso pactado por la entonces la consejera, Marifran Carazo, con el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El acuerdo consistía en que la junta asumiria el encargo del estudio para la conexion entre la estación y el aeropuerto, y que el Gobierno central se basaria en él para elaborar el proyecto y ejecutar una obra que es de su competencia.

Este informe tuvo un coste de

309 120 euros y, como adelantó ABC, entre sus conclusiones proponia unir el aeropuerto con Santa Justa mediante un cercanías, con parada en Sevilla Este.

Sin embargo, tras el relevo de Abalos por Raquel Sanchez, el Ministerio de Transportes decidió desechar y dejar sin efecto el documento encargado por la Junta de Andalucía, aunque ello haya supuesto un gasto extra de cerca de 850 000 euros - la suma de coste del informe de administración andaluza y del Ministerio-, teniendo

en cuenta además el déficit de inversiones que arrastra Gobierno central con Sevilla desde hace décadas.

#### Dieciocho meses de plazo

Así, en febrero de 2023 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicó su contrato por ciocho meses tras su firma el pasado 6 de marzo. Este es el informe que el Gobierno de Pedro Sánchez prometio hace año y medio, pero que, tras haberse licitado recientemente, se encuentra en «fase inicial».

Y ello, pese a lo que aseguró el ministro Puente en su reciente visita a Sevilla, cuando se mostró «optimista» respecto a la viabilidad del proyecto. por cuanto el aeropuerto de Sevilla sigue batiendo récords de viajeros. Por ello, añadió, que espera que la licitación se produzca este año.

Sin embargo la respuesta de su Ministerio a la diputada Velarde no es tan positiva, ya que señala que el in-

#### MALESTADO DEL LIRME

### El PSOE denuncia el retraso de un año en la mejora de la SE-20

**ABC SEVILLA** 

El Grupo Municipal Socialista denunció ayer que la incompetencia en la gestión ha llevado a José Luis Sanz a pedir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que le permita retrasar un año las obras de mejora de la SE-20 que financia el propio Ministerio con 3.6 millones porque no ha llegado a tiempo ni siquiera para licitarias. Y ello a pesar del deficiente estado en el que se encuentra el firme, con múltiples desperfectos agravados tras las lluvias de invierno y primavera «y de las mentiras lanzadas por Sanz» a través de las redes oficiales del Ayuntamiento, pues el 20 de febrero aseguraba que se habían eliminado los puntos negros de la SE-20 y que sus 10 kilómetros, afirmaba, «ya cuentan con un pavimento seguro».

Urbanismo ha aprobado proponer



#### Sanz acusa a Puente de «falta de respeto»

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afeo ayer al ministro de Transportes, Oscar Puente, que compare el «remate» del tunel de la SE-40 con la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, y lo ha calificado como una «autentica falta de respeto a los sevilianos y onubenses «ya que se trata de infraestructuras que llevan encima de la mesa» más de dos décadas. Así lo manifesto el regidor hispalense en una entrevista en Canal Sur, en la que añadió que Puente es «un ministro que tiene su objetivo clarísimo: es castigar a aquellos municipios, aquellas capitales», caso de Huelva y Sevilla, donde no gobierna el PSOE.

forme se encuentra en la «fase inicial» de su redacción y tiene dieciocho meses de plazo máximo de ejecución. La respuesta señala también
que «el alcance del estudio informativo será el necesario para servir de
base al proceso de información pública y audiencia a las Administraciones Publicas afectadas establecido en la legislación sectorial y ambiental vigente».

Además, el Ministerio precisa que esta contratación incluye «la prestación de servicios de ingeniería (consultoría y asistencia) para la realización de los trámites de información publica y consulta, análisis de alegaciones y obtención de la declaración de impacto ambiental hasta la aprobación definitiva del estudio»

Es más, el documento especifica que «para la aprobación definitiva del estudio informativo se requiere la formulación de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demografico».

una adenda al convenio firmado el 13 de marzo de 2023 para la cesión al Ayuntamiento de la SE-20 y dos tramos de la N-630, que estaban integrados en la Red de Carreteras del Estado, y para la realización de actuaciones de mejora en ambas vías.

El 25 de mayo de 2023, añade el PSOE, el Ayuntamiento asumió la titularidad de los tramos cedidos y, a partir de entonces, era responsable de su conservación. En virtud de este convenio, se acordó que todas las obras necesarias las financiaba el Ministerio y que los trámites los asumía el Ayuntamiento (redacción del proyecto, licitación de las obras y contratación y ejecución de las mismas). «Pero a lo largo de segundo semestre de 2023,

el equipo de Sanz no hizo absolutamente nada al respecto y el 26 de enero de 2024 se remitió al Ministerio una adenda al convenio para retrasar un año el cuadro de financiación y, en consecuencia, retrasar un año la ejecución de las obras», explicó el concejal socialista Francisco Javier Páez.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, respondió que fue el exalcalde socialista Antonio Muñoz quien «vendió Sevilla a los intereses del Gobierno aceptando la titulandad municipal de esta carretera insegura, repleta de baches, desperfectos y deficiencias». Aceptó «un convenio de financiación deficiente», ya que existia un proyecto en Urbanismo que estimaba necesario seis millones»

## La Junta ya culminó su informe y propone un Cercanías con parada en Sevilla Este

▶ Como ya adelantó ABC, planteaba tres alternativas de trazado para el tren

J. D. SEVILLA

Mientras el Ejecutivo central realiza el informe para determinar la viabilidad de la conexion entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa, el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno ya ha hecho sus deberes y tiene listo el que encargó en 2022. Entre sus conclusiones, está la propuesta, adelantada por ABC, de una conexión mediante cercanias entre el aeropuerto y la estación de ferrocarril, con parada en Sevilla Este

La Junta de Andalucía encargó su informe en abril de 2022, fruto de un acuerdo con el Gobierno central, en el que la primera realizaba el estudio y la segunda se comprometía a la realización de las obras de la conexión. Sin embargo, el Ministerio deci-

posibles: ferroviano de cercanias, tranvia, metro o sistemas de bus en plataforma reservada. Los resultados de terminaron que la mejor opción era el Cercanías, con tres alternativas de trazado. La alternativa 1 (4.8 kilómetros) uniría Santa Justa con el aeropuerto con una estación intermedia a construir en Parque Alcosa-Sevilla Este, para atender la demanda de estos barnos. La siguiente parada sería la estación de Palacio de Congresos, por donde circula el C-4. Su desarrollo es soterrado por el bulevar del Arroyo de la Ranilla para girar a la izquierda, cruzar el Parque del

propio informe, lo que ha retrasado la

realización del documento, mientras

que la Junta ya tiene acabado el suyo.

nisterio de Transportes y Movilidad

Sostenible, analizó todos los modos

Este estudio, que se trasladará al Mi-

La alternativa 2 (5,6 kilómetros), discurre por el corredor previsto al norte de la A-4 y finalmente llegar a la futura estación aeropuerto. Se trata de una linea nueva que iría en superficie y sin paradas intermedias. La al-

Tamarguillo y la Autovía A-4

turía un ramal directo Santa Justa-Aeropuerto sin ninguna estación intermedia y discurriendo en superfície al norte de la autovía A-4 salvo en las intersecciones de ramales, donde se soterra entre pantallas.



#### Mayor inversión

El estudio plantea que la alternativa I es la que implica mayor inversión, ya que se estima en 113 millones de euros frente a las otras dos, cuyo coste sería de 60 millones (alternativa 2) y 87 millones (alternativa 3), dado que es la que incluye recorndo soterrado y atiende mayor población (Sevilla Este y Parque Alcosa)

No obstante, es la alternativa 1 la más factible de llevar a cabo por razones de demanda, ya que aporta más

del triple que las otras dos propues-

tas al contar con una parada intermedia en el barrio más poblado de Sevilla; de rentabilidad, ya que presenta mayor VAN (valor actual neto) y es la única que estima la recuperación de la inversión en un periodo inferior a los diez años.

Juanma Moreno actuó como padrino en el Día del Libro en las **Tres Mil Viviendas**, donde presentó 'Doiz viaja a la tierra', publicación escrita por 16 jóvenes del barrio sevillano para demostrar que «nada es imposible»

# Los libros para derrumbar tópicos en el Polígono Sur

R ARROCHA SEVILLA

portar el lugar, con el trabajo de la Asociación Entre Amigos de Sevilla, y la colaboración de la Fundación José Manuel Lara, el Poligono Sur presentó ayer el libro de la ilusión, una obra publicada por 16 jóvenes del barno con una clara vertiente solidaria y de respeto para enseñarles a los demás que «nada es imposible» y que «los sueños se pueden convertir en realidad».

Con la presencia de los autores, emocionados y muy nerviosos, y la compañía, entre otros, del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, además de la consejera de Desarrollo Educativo, Patricía del Pozo, y el delegado de Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sanchez, el Poligono Sur se quedó en el Dia del Libro con el protagonismo cultural de la capital con un acto, como declaró el propio presidente de la Junta, «muy distinto al habitual», lleno de simbolismo y muchísima ilusión

El nombre del libro, 'Doiz viaja a la Tierra' (un extraterrestre llega a un colegio del Poligono Sur), con canción propia, nace de un trabajo de más de dos años en una actividad que comenzó con los niños de sexto de Primaria (hoy están en primero de la ESO). Factoría Cultural, lugar en el que se presentó la publicación, fue un manojo de emociones por todos lados.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras felicitar a todas las partes implicadas y agradecer la asistencia a todos los presentes, habló de la «naturaleza» del momento. Como padrino del proyecto, destacó la labor de todos los «responsables» que han hecho posible el libro: «No todos los dias estoy en un acto así. No todos los días estoy acompañado de niños y niñas. No todos los dias estoy en un acto de esta calidad humana. Mis actos suelen ser más aburridos. Este es mucho más divertido porque aportais frescura, Hablamos de diversidad, de inclusión de respeto, de tolerancia, aspectos fundamentales para que podamos convivir Quiero dar las gracias a los 16 autores».

Juanma Moreno reflexionó sobre la situación del Polígono Sur, un año más el barrío más pobre de España: «Estamos en un barno en el que tenemos la firme intencion de transformarlo. Solo podemos cambiar a mejor si todos tenemos la voluntad de hacerlo. En mi equipo tengo personas que han salido de este barno. Personas que tuvieron un sueño, que trabajaron muy duro y que hoy lo consiguieron»

El presidente de la Junta se refirio a la importancia que tiene el leer para cambiar y mejorar sociedades: «Cuando uno lee, puede soñar Es importante que los libros se consuman por toda Andalucía. Los libros nos enseñan muchas cosas. Cada vez que se abre un libro en el Poligono Sur, se derrumba un tópico. Nos enseñan a pensar



Juanma Moreno con algunos de los niños que han escrito el libro RAGL DOBLADO

# e-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 26 de abril

Carmona (16405965): 07:30 a 16:00 callejones del valle, callejones del valle junto fina a.chico, convento de los frailes, cricarmona-dos hermanos, acidemino el alamo as casilla cerro campon, as cerro, el as favorita, la asidementa, as luises, los, as marbella as montenegro as paima, lo, as real tesoro asidementa, collejones del vallejones del vallejones del vallejones del valle fina el caseta, fina marbella granja forrepolda para cabrito para castaño para montero, para frailes, los para gallina, para juan castaño para mata del valle, para montero, para sueño, el para torres, poligono 88 (carmona), poligono 88 para ela 111, valle

Cazalla de la Sierra (16378549): 08.30 a 15:00 cs polvonn er

Pedroso, El (16378549): 08:30 a 15:00 en antiguo, er cazalla, ert pedroso, es galgos, los, es jarosa, la, es molino de carcho, f. los galgos, junto al cortijo la alberquina las umbros, molino de castaña

Salteras (15644091,16267457,16267479): 07:30 a 15:30 c castria la mancha.ctra menda paig, los llanos pg llanos los

**Sevilla (16233457,16233481,16233513):** 07:30 **a** 15:30 **c** tren de los panaderos tren de los panaderos 1

Utrera (16320633,16320941,16321047,16321163,16321245): 06:00 a 17:00 c antonio machado,c ergueria,c fasan,c gaviota,c gamon,c jilguera,c paloma,c perdiz,cl.jilguera s/n

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840

por nosotros mismos». Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, habló de compromiso y esfuerzo de todos los presentes para que el libro sea hoy una realidad: «Gracias por el gran trabajo que estais realizando. Gracias a la Asociación Entre Amigos de Sevilla por estos 40 años trabajando en el Poligono Sur. Muchas gracias tambien a la Fundación José Manuel Lara. Muchas felicidades y, sobre todo, gracias a los protagonistas, a los 16. Enhorabuena por haber hecho vuestro primer libro colectivo. Vais a lograr que muchos niños se aficionen a la lectura».

#### «Tienen mucho que decir»

Tambien los organizadores del acto, por un lado, la directora de la Asociación Entre Amigos de Sevilla, Maria Jose Dominguez, y por otro, el presidente de la Fundación José Manuel Lara, Manuel Lara García, recalcaron la ilusión de los 16 jóvenes para cumplir un sueño.

«Hace casi ya dos años que la nave de Doiz puso rumbo al Poligono Sur Esta obra representa el trabajo de los alumnos en sus actividades extraescolares. Los maravillosos 16 jovenes se han reunido para decidir el nombre del protagonista, la portada, la contraportada, los textos... Este proyecto es muy grande. Estos jóvenes han demostrado que tienen mucho que decir. Gracias a todos por creer en la infancia del Polígono Sur», dijo Maria José Dominguez.

Por su parte, Manuel Lara García mostró su gratitud por la colaboración de tantas personas. «Gracias a todos los presentes por haber querido empezar el Dia del Libro con nosotros. Estamos muy agradecidos»



# Exhuman los restos del padre Torres por su proceso de beatificación

La curia hispalense y tres forenses se citaron ayer en la cripta de las Hermanas de la Cruz

J M.R. SEVILLA

La Archidiocesis de Sevilla y la Compañia de las Hermanas de la Cruz procedieron ayer a la exhumación y reconocimiento de los restos del venerable padre José Torres Padilla (1811-1878), cofundador de la congregación, justo el dia del aniversario de su fallecimiento. El acto se celebró en la Casa Madre de la calle Santa Angela de la Cruz, en presencia del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz; los obispos auxiliares, monseñor Teodoro León y monseñor Ramón Valdivia; y la madre general de la Compañía, sor Reyes de la Cruz

La capilla de los Dolores acogió el inicio del acto, con el juramento de los oficios que intervinieron tanto en la exhumación como en el reconocimiento de los restos mortales del venerable padre Torres Padilia. Entre ellos, el delegado episcopal, José Angel Martín, el promotor de Justicia. Antonio Vergara: el notario actuario. Isacio Siguero; y la notaria adjunta. María del Monte Chacón: así como los peritos forenses y operarios. Asistio igualmente el postulador de la causa, Salvador Aguilera; el deán del Cabildo Catedral, Francisco José Ortiz. el vicecanciller, Pedro Reina, y el capellan de la comunidad, Borja Nuñez.

Posteriormente, se trasladaron a la cripta donde reposaban los restos mortales. El féretro fue conducido por los obispos y sacerdotes presentes por al claustro de la Casa Madre, hasta el lugar donde se abrió el féretro para el posterior reconocimiento y extracción de reliquias.

Por indicación del arzobispo, todas las hermanas de la Cruz presentes han pasado a venerar los restos del padre Torres Padilla. Estos restos originalmente fueron enterrados a su

Se le extrajeron las reliquias en primer grado, que son huesos, para enviarlas al Vaticano, paso previo a la ceremonia El arzobispo, junto a los obispos auxiliares, miembros de la curia y postulantes de la causa y forenses, ayer, ante el féretro con los restos del padre Torres Padilla. Arriba, operarios retirando la lápida de su sepultura en la cripta // Potos: Asc

muerte, en 1878, en el cementerio de los canónigos de la parroquia de San Sebastián. Por petición de Santa Angela de la Cruz se trasladaron al convento, donde permanecen

#### ¿Por qué se exhuman?

La exhumación de los restos forma parte del ritual previo a la ceremonia de beatificación, Al padre Torres Padilla le reconoció el Papa el pasado mes de marzo un milagro después de dos años de camino para subir a los altares. En la sepultura se constata que allí se encuentra el cuerpo y el estado en el que está, ya que una posible incorrupción seria considerada un segundo milagro ya que se produciria sin el embalsamamiento y de forma inexplicable por la ciencia. Y abriria así el camino a la canonización, que sería el siguiente paso, para la que es necesario el reconocimiendo de dos prodigios

En el caso del padre Torres Padilla, lo que se ha hecho es extraerle las reliquias, que serán enviadas al Vaticano. Las hay de primer grado—huesos—, que son las que se remiten a la Santa Sede; de segundo—ropa u objeto que haya usado en el transcurso de su vida— y de tercero—cualquier objeto que haya sido tocado por una reliquia de primer grado—.

INSOLAC

SUBVENCIONES

HASTA EL

Www.insolacrenovables.com

Va es posible disfrutar de la energía
con las
instalaciones de autoconsumo colectivas

## Sevilla deja atrás la alerta por sequía tras las últimas lluvias

 Emasesa publicó un bando que establece que se vuelve a la normalidad

ABC SEVILLA

Emasesa publicó ayer un nuevo bando que desactiva las limitaciones establecidas en el anterior, correspondiente al estado de emergencia. Esto supone que Sevilla y el área metropolitana a la que da servicio la empresa municipal dejan atrás la sequía y entran oficialmente en situación de normalidad

Así, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, explico que «tras las intensas precipitaciones de finales de marzo, el volumen de agua almacenada sitúa a Sevilla y su área metropolitana en situación de normalidad, lo que supone la desactivación de las limitaciones al consumo de agua potable establecidas en el último bando publicado por el estado de alerta».

Hay que destacar que el año 2024 ha supuesto un cambio en el comportamiento de las precipitaciones recibidas en nuestra zona. Desde enero se han recibido más de 250 hectómetros cubicos, de los cuales 130 han sido gracias a las lluvias recibidas durante la ultima semana del mes de marzo, en Semana Santa



Pantano de El Gergal desembalsando agua // 1 M. SERRANO

Actualmente, los embalses que abastecen el sistema de Emasesa almacenan 434 hectómetros cúbicos, por lo que el sistema está al 67,6% de su capacidad total, lo que supone que el volumen disponible se situa por encima del umbral de prealerta, establecido en 324 hectómetros cubicos, y es suficiente para mantenernos en situación de normalidad durante los próximos meses, al menos hasta fi-

Actualmente, los embalses que nal de año. Seran las liuvias de lo que resta de primavera y del próximo otono no las que determinen cuánto tiempor lo que el sistema está al 67,6% de capacidad total, lo que supone que dad

Por ello, el pasado 1 de abril, en sesion extraordinaria del comité de sequia de Emasesa, se analizó la situación y las proyecciones de los recursos embalsados disponibles, «concluyendo que era oportuno declarar el fin de la situación de escasez coyuntural y, con ello, el consecuente paso a la normalidad. Todo ello, en cumplimiento del protocolo de actuación establecido en su Plan de Emergencia ante situaciones de sequia», indicó el delegado de Urbanismo.

Por otra parte, el pasado 4 de abril, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el informe de sequia correspondiente a marzo, informó de que la Unidad Territorial por Escasez 0201 – Rivera de Huelva, correspondiente al sistema de embalses que abastecen a Sevilia, su área metropolitana y el Aljarafe sevillano, pasaba a normalidad

#### Gestión planificada

Del mismo modo, Juan de la Rosa indicó que «la colaboración ciudadana en el uso responsable del agua ha sido clave para superar sin restricciones esta sequia, que ha durado más de cinco años, lo que supone la sequia más larga conocida hasta la fecha»

De hecho, los niveles de consumo de agua han llegado a estar en 105 litros por persona y dia, el más bajo registrado en la empresa pública de aguas.

Por otra parte, el trabajo de planificación desarrollado a traves del Plan de Emergencia ante situaciones de sequia de Emasesa ha permitido desplegar de manera ágil todos los protocolos concebidos para cada uno de los estados que se han dado en función del volumen de agua almacenado en los embalses. No obstante, el delegado de Urbanismo de recordó que «si bien ya no es necesario continuar con las medidas restrictivas impuestas por el bando en vigor, es preciso seguir considerando el agua como un bien escaso y usarlo de una manera responsable, evitando gastos y consumos excesivos»



# El menor acusado del crimen de Halloween se enfrenta a 10 años de internamiento

▶ La Fiscalía, en cambio, solicita dos años menos por el asesinato de Jesús Rosado Jiménez en Palomares

J. DÍAZ SEVILLA

Uno de los temores que albergaba la familia de Jesus Rosado Jiménez era que el crimen de su hijo, de 18 años, la noche de Halloween de 2022 en Palomares del Río, se convirtiera en un segundo caso Marta del Castillo, un asunto que se resolvió con dos juicios por la implicación en los hechos de un menor y un adulto. La frontera de los 18 años marca la separación de dos investigaciones judiciales. Precisamente la legislación del menor supone que uno de los dos acusados se enfrenta a una pena máxima de diez años de internamiento. Es lo que pide la acusación particular que ejerce la madre de la víctima en el juicio que arrancará este viernes. La Fiscalía. por su parte, solicita ocho años de internamiento.

La vista oral en un juzgado de Menores de la capital dará comienzo este viernes y terminará, previsiblemente, el próximo martes. En el banquillo solo se sentará un joven, al que el Ministerio Publico acusa de un delito de robo en tentativa y otro de asesinato. Por ello, solicita ocho años de internamiento en régimen cerrado en un centro juvenil y cinco de libertad vigilada. La abogada de la madre, por su parte, reclama diez años de internamiento por el asesinato

En caso de ser condenado, al tener ya 18 años, podria cumplir la pena en un centro penitenciario, aunque lo habitual es que sea en el centro de justicia juvenil

#### La pandilla juvenil

Mientras se celebra el primer juicio por el crimen de Jesús Rosado Jiménez, hay otra causa judicial abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Coria del Rio contra el otro presunto implicado, mayor de edad, que sigue en fase de instrucción

Jesus fue asesinado en la madrugada del 1 de noviembre de 2022 a pocos metros de su casa en la calle Federico Moreno Torroba de Palomares del Río. Allí fue agredido violentamente por una pandilla juvenil, aunque por el momento solo hay dos investigados, pese a los intentos de la familia para que la investigación alcance ai resto.

Eran las cuatro menos cuarto de la madrugada de la noche de Halloween cuando una llamada alertaba al Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía de la presencia de un



Familiares de Jesus Rosado Jiménez en una concentración // JUAN PLORES

chico de 18 años gravemente herido y tendido en la calle Federico Moreno Torroba, en la urbanización Mampela, de Palomares del Río.

Dos horas antes, aproximadamente, el joven llegó a la parada del metro en Ciudad Expo, en Mairena del Aljarafe, tras pasar esa noche con una amiga en Sevilla capital y volverse temprano para estudiar a la mañana signiente

Desde la estación del metro volvió

andando hasta su casa en Palomares. unos cinco kilómetros. No tenía llaves de su casa y quedó con su hermano en un parque para que éste le diese las suyas

De vuelta a su casa, una pandilla de cinco jóvenes lo abordaron, le pegaron puñetazos y golpes con una barra de defensa extensible, y lo apuñalaron. El móvil era el robo. Al menos. a priori, porque Jesús fue localizado con todas sus pertenencias encima-

#### TORREBLANCA

### Confiesa un tiroteo mortal por un lío amoroso entre clanes

J. DÍAZ SEVILLA

José Antonio N N., conocido en el barrio sevillano de Torreblanca como el 'Yaki', declaró ayer ante el juez que investiga el tiroteo ocurrido en la calle Torrelaguna el 19 de noviembre de 2022 que dejó malherido al 'Tapón', otro delincuente habitual de la zona y que murió un ano después en el hospital por las heridas que sufrió. Este acusado, que está en prisión junto a dos de sus hermanos, ha confesado que fue el autor de los tiros.

El tiroteo se produjo sobre las doce menos cuarto del mediodia del sabado 19. dia de mercadillo en el barrio. El Tapón; del clan de los Pingajos, recibió varios disparos y fue evacuado muy grave al Virgen del Rocio, donde muno casi un año despues al no recuperarse de las hendas. Entretanto, la Policía Nacional, en marzo de 2023, detuvo a tres hermanos del mismo clan como presuntos autores del tiroteo. Los tres huyeron del barrio el mismo dia 19. Uno se escondio en Portugal. Las horas posteriores al tiroteo fueron de enorme tensión en el barrio. Esa misma noche se llegaron a registrar incendios en dos casas en la calle Torremanzana de la familia de los fugados, hijos del lider del clan, apodado como el Quatri.

Fue el propio 'Yakı' el que solicitó al juez de Instrucción numero 13 de Sevilla declarar, según han confirmado fuentes del caso a ABC. En la misma, confe-

só los hechos. José Antonio explicó que sobre las 11.45 horas del sábado el Tapon' se personó en su casa familiar, en la calle Torrelaguna, porque se oponia a la relación sentimental que mantenían su hija con un hijo del acusado.

#### «Salpicaduras de cartuchos»

Entonces, segun declaró el investigado, comenzó una discusión entre ambos que terminó a punetazos, «Tú no tienes huevos de pagar veinte años por mi, yo si, ahora vengo». Fue la amenaza de muerte que presuntamente le soltó el Tapón' al 'Yakı', segun éste, quien insistió en que nadie más participó de esa trifulca. Entonces, la victima se fue

Regresó al tiempo con su coche, a contramano, por la calle Torrelaguna, pegando disparos a la fachada de la casa de la familia del 'Yaki, que estaba solo en su casa, según precisó en su declaración de ayer. El acusado, que dice ser tirador de tiro al plato, salió con una escopeta y contestó. Relató que le pegó en el frontal del coche y cuando éste pasó al maletero, en la zona de atrás. Entonces el coche del Tapon' se quedó parado. El 'Yaki' se llevó el arma y se fue en su coche, se fugo.

En su declaración negó que quisiera matarlo. A la pregunta sobre cómo explica que el cuerpo de la víctima tuviera disparos, precisó que tiene «salpicaduras de cartuchos de plomo». De haber tirado con una pistola, no tendría salpicaduras.

Reconoció que le disparó «mucho», pero sin intencion de matar al 'Tapon', de 39 años, con numerosos antecedentes y miembro del clan de los Pingajos, uno de los que más poder tienen en Torreblanca. Fueron los responsables de otro tiroteo que estuvo a punto de alcanzar a un bebé de diez meses en 2020. Este clan tiene el control de numerosas viviendas que reconvierten en narcopisos, una lucha por ocupar inmuebles que provoca enfrentamientos graves entre familias



San Fidel de Sigmaringen De la orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Llevo una vida marcada por las vigilias y las oraciones

#### HORÓSCOPO

Aries

Hoy senturás especial atracción por lo relacionado con las artes y la estetica. Aprovecha los momentos de paz, pero no teatejes demastado de la realidad.

Tauro Hoy te cuestionaràs algunos de tus principales sueños. Los años hacen girar la perspectiva con la que afrontas la vida y estacrisis es una consecuencia.

*Géminis* Es posible que hoy tengas que ce-

der ante algunas de las exigencias que viene realizando tu pareja, si quieres que haya paz. Asi ias cosas se suavizarán.

Cáncer Hoy se acercará una idea novedosa que al principio valorarás como descabellada, pero que puede ser el germen de un provecto briliante. Presta atención.

Hoy será uno de esos dias en los que parece que tus metas personales se alejan de ti a cada paso que das, en vez de acercarse. Es sólo una racha pasajera.

lesgar es una palabra que debes evitar Trata de mantener las cosas como están y no bagas caso a las voces que te aconseian meterte en camisas de once varas

Hoy te encontrarás con una falta total de criterios para afrontar un grave problema relacionado con el trabajo. En vez de improvisar, consigne tiempo-

Escorpio

Habiar, hablar y hablar sólo puede traerte hoy complicaciones. Mide tus palabras y, sin callarte lo que has de decir, no añadas palabreria confusa

Dia especialmente apropiado para dar rienda suelta a las pasiones. Asegurate de que la persona elegida para llevarias a cabo esté en la misma linea.

Hoy vas a verte en la obligación de tomar una decisión importante en relación con un gasto muy elevado. No firmes nada-

sin consultario con todas las partes

Problemas con his hijos. La manera de resolverios dependerá de la reiteración de los mismos. Toierancia si es la primera vez y firmeza si ya han ocurrido antes.

Hoy podrás disfrutar de un china

familiar agradable, distendido y muy favorable à las conversaciones en confianza. No dudes en abrir tu corazón.



SANTORAL

#### 20.00

#### Concierto 'Sevilla y la zarzuela' en la Fundación Cajasol

Este miércoles, se celebra el concierto 'Sevilla y la zarzuela' en el teatro de la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. sita en la Plaza de San Francisco, número 1, y con entrada al teatro por la calle Chicarreros. Es un recital lirico de la soprano Aurora Galán y el pianista Jesus de Sancha en el que interpretarán piezas de zarzuelas sevillanas y andaluzas a beneficio de Apascide (Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera). El precio de la entrada es de 5 euros como donativo, y pueden adquirirse a través de internet en la web de bacantix





#### Farmacias

#### Centro

Marques de Paradas, 53; Alameda de Hercules, 7: Menendez Pelayo, 12: Amor de Dios, 2: Plaza Alfalfa, 11 Argote de Molina, 25, Amador de los Rios, 31; San Pablo, 5, Trajano, 40

Triana - Los Remedios

Esperanza de Triana, 13; Republica Argentina, 10; Juan Diaz de Solis, 12, López de Gomara, 5: Pages del Corro.2 Niebla, 4,San Vicente de Paul, 14,Padre Damian.4.Niebla.50:Fernando IV.4. Pedro Perez Fernandez.16

Macarena

Agriculotores s/n; Avenida Sanchez Pizjuan, 6, Lopez Azme, 1; Forjadores, 17: Avenida Pino Montano.10:Santa Maria de Ordas, 12: Avenida Doctor Fedriani, 13: Camino de los Toros s/n;San Juan Bosco,32

Zona Sur

Asencio y Toledo, 40; Bami, 19; Reina Mercedes, 17: Vicenza, 3: Barnada La Oliva, 8.9; Avenida Finlandia s/n; Chucena, 36, Lisboa, 260; Persefone, 6: Castillo de Constantina, 4 Mesina. 8. Carretera Su Emmencia. 6:Avd Nuestra Señora de las Mercedes.8.Avd Europa.101

Nervion

Plaza del Juncal, 1; Luis Montoto, 85, Avenida Eduardo Dato, 46: Avenida

San Francisco Javier, 20; Avenida Carlos V. 20; Avenida Ramon y Cajal, 9; P S. Pablo Barrio C. c/ Jerusalén, 35, Espinosa y Carcel,16, Marques de Nervión, 103: Éfeso s/n.

Sevilla Este - Rochelambert

Avenida de las Ciencias, 33: Avenida Emilio Lemos, 26, Cueva del Gato, 3; Avenida Parsi Edificio, Arena I. Candelena, 28; Avenida de las Ciencias, 18, Urbano Orad, 9. Edificio Navieste, 4. Avenida Ciudad de Chiva, 26: Avenida Juan XXIII Bloque Romegosa frente al parque Amate

Area Metropolitana

Alcala de Guadaira.Santander, 20, Silos, 91; Malasmañanas, 59; Duquesa de Talavera, 25 Noche Ntra, Sra, del Aguila, 53. Aznalcollar:28 de febrero, 12, Ntro. Padre Jesus, 6. Noche: 28 Febrero.12 Benacazón: Avd Andalucia. 42 Bollullos de la Mitación:Larga.27 Bormujos:28 Febrero 6, Avenida del Aljarafe, 70 Bajo B, Avenida Juan de Diego, 79.Camas. Avda. 1º de Mayo, 4. local 1. Carrión Céspedes Fernando Rodriguez, 20. Castilleja de Guzmán. Real.7. Castilleia de la Cuesta: Real. 100 Coria del Río Carretero, 178. Avd. Andalucia. 85. Noche Blanca Paloma, 9A Dos Hermanas, Antonio Machado, 44; Avenida de los Pirralos,

100:Antonia Díaz. 30:Avenida Reves Católicos, 4, Barriada el Cano; Esperanza, 103-D. Noche: Avd. Reyes Católicos.4 Espartinas:Torre del Oro.2. Gelves Real,15 Gines. Avenida, de la Concordia, 19. Virgen de Loreto. 11.Noche PC Gines-Plaza Mairena del Aljarafe: Ciudad Expo Pilas, Nuestra Señora de Fátima, 17.0livares Palomar, I-A Palomares del Rio Coria. 30. Puebla del Río. Avenida. Isla Mayor, 15: Avenida, Cerro Cantares, loc 1-2 Noche Larga, 2 Salteras González Eiris,17. San Juan de Aznalfarache: 28 de Febrero; C/Brihuega, 1 Sanlucar la Mayor: Pz. Sant. Cristo de la Humildad. 4: Plaza de Zambullón, 21.Tomares: Avenida de la Arboleda, 12. Santiponce: Avda. de Extremadura, 123 Umbrete: Baldomero

#### De 22 a 9.30 horas

Amador de los Rios, 31: Avenida Doctor Fedriani, 13, Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8; Jerusalén, 35: Avenida Ciudad de Chiva. 26: Avenida Juan XXIII. Bloque Romagosa; Carretera Su Eminencia, 6; Calle Jerusalen, 35.

Munoz,72 Isla Mayor: Rafael Beca,72



### El mayor rescate de altura del mundo

ciudadano

mejorar la seguridad

\_\_\_\_

ABC

evilla acogerá el mayor encuentro de rescate en altura del mundo del 25 al 28 de abril El delegado de seguridad, Ignacio Flores, asistió ayer a la presentación del Rescue Great Day 24, Sevilla ciudad de Rescate junto al jefe de Bomberos de Sevilla, Luis López, y Miguel Carranco, responsable de la Unidad de Rescate en Altura de Bomberos Sevilla. Además estuvieron algunos de los equipos participantes, entre ellos el equipo de Yes Ma am, el unico compuesto exclusivamente por mujeres.

El Rescue Great Day 24, Sevilla, ciudad del rescate, es el encuentro de rescate en altura de mayor relevancia mundial en estos momentos. La mayoría de

las pruebas se realizan en diferentes puntos de la ciudad. El encuentro, cuyo objetivo es mejorar la segundad ciudadana y la competencia de sus servicios publicos de emergencia, cuenta con el Ayuntamiento y Bomberos de Sevilla, como principales organizadores. En esta sexta edición participarán 36 equipos, con 7 participantes cada equipo, de 18 nacionalidades diferentes y 50 jueces.

Todos ellos son profesionales de emergencias, bomberos, militares, voluntarios de grupos especializados de rescate en medio natural... Y su motivación es mejorar su cualificación técnica para dar el mejor servicio en las situaciones de resca-

#### **EL VISTAZO**

#### Reconocimiento a jóvenes investigadores

El Salon Colón de la Casa Consistorial acogió ayer la entrega de los galardones XI Premio Joven a la Cultura Cientifica en los que se reconoce a los nuevos talentos de la Ciencia en la ciudad. Durante el acto se destacó que estos jóvenes representan lo mejor de Sevilla: su ingenio, su dedicación y su pasión por el cono-



cimiento. «Son mentes brillantes que han dedicado horas de esfuerzo y sacrificio a la investigación, explorando nuevos horizontes, desafiando paradigmas y contribuyendo al avance de la ciencia y la sociedad», dijeron.

#### 20.00

#### TEATReVES 'Saltar la tapia' en Sevilla

Este miercoles, se celebra la última representación de la séptima edición de TEATReVES, el ciclo 'Los jóvenes y el teatro', en el Teatro Alameda de Sevilla. Una serie de espectáculos para adolescentes estará integrada por seis citas de cinco propuestas. Hoy, será de musica y danza, con la representación de 'Saltar la tapia (Il Encuentro de Creación Joven en torno a la salud mental)' de la Compania La Rara de Sevilla

#### 21.00

#### Turn Turn & The Brass Buttons en Sevilla

Este miercoles, se llevará a cabo el evento de Turn Turn Turn & The Brass Buttons en concierto en Sevilla-Obbio Trastamara. Los miembros son Savannah Smith, Barb Brynstad, y Adam Levy, todos ellos pertenecientes a la esencial escena musical de Minnesota, a lo que se les une su amor mutuo por la armonía vocal, la musica country alternativa, el folk y el pop. El precio de la entrada en taquilla puede adquirirse por 12 euros

### El tiempo en Sevilla

### Cielo despejado

ABC





Moderado



PLEAMAR. BAJAMAR 4.22 16.38 **Buelva** 10:18 22.15 1018 22:35 4:22 16:38 Mazagon 4:22 , 16 38 10.8 2235 Mata-ascañas Santucar (0:21 22:19 4:21 - (6:37 4.21 16.37 Сырма 10.23 22.39

4.21 16.37

Nuboso

10:23 22:39

Chubascos

Despejado Variable

Rota.

Suscribete ya a

ABCPremium\*

Nieve

Debu

Lluvia

Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



Fuerte



Mar ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

|         |     |    | l sax Viento |     |
|---------|-----|----|--------------|-----|
| Huelva  |     |    | 75           | 3   |
| Comioba |     |    | 74           | 9   |
| Jaen    |     | 75 | 1.           | 6   |
| Granada |     | 4  | 9            | 6   |
| Cádiz   | -   |    | 2            | 2   |
| Málaga  | · · |    | +            | 9   |
| Almeria |     |    | 19           | 9   |
| Sevista | ,   | ., | 25           | 101 |

### 11 ANDALUCÍA

# El plan del SAS reduce demoras, pero aumentan los pacientes

- La Junta prevé firmar en mayo los nuevos contratos de refuerzo con la sanidad privada por 119 millones
- La Consejería reclama un pacto nacional por la Sanidad que incorpore la mejora de las convocatorias de MIR

J. ALONSO SEVILLA

numero de pacientes que tiene solicitada una consulta con un especialista o una operación sigue subiendo en Andalucía durante este año 2024, pero las medidas puestas en marcha en los últimos meses han permitido reducir en la mayoría de las provincias (hay excepciones) los tiempos de espera y, sobre todo, recortar el número de personas que han superado los plazos de espera establecidos por ley. Estas son las conclusiones del primer balance detallado por provincias que ha ofrecido el Gobierno andaluz de la implementación de la primera fase del Plan de Garantia Sanitaria aprobado el pasado mes de febrero que se corresponde con los 163 millones destinados a pagar horas extra y autoconciertos por parte del personal sanitario. Para el mes de mayo se prevé que se ponga en marcha la siguiente fase con 119 millones de euros para conciertos con empresas privadas a través de contratos negociados sin publicidad que llevan algunas semanas de retraso en su ejecución. Para la consejera, este balance de las primeras semanas permite mantener como objetivo la meta de reducir antes del fin de año en un 60% los pacientes que llevan más de un año en lista de espera para operarse y en un 18% el total de personas que aguardan una intervención quirurgica.

«Vamos a cumplir los objetivos que nos habiamos marcado», incidió la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, a la hora de analizar la situación de la sanidad andaluza y de las listas de espera. Para ello, no obstante, el Gobierno autonómico es consciente de que habrá que acelerar el ntmo de intervenciones y consultas y acertar en la gestión del periodo vacacional de los meses de verano

De momento, la prioridad por parte de la Junta de Andalucía está centrada en reducir la lista de personas que están dentro del sistema de garantía y que llevan más de un año esperando una operación. Ese dato ha bajado en 5.215 personas respecto a diciembre de 2023. La caída se ha percibido en todas las provincias salvo en Córdoba, donde este numero ha crecido en los últimos meses en 199 personas hasta ilegar a 1.981 personas, un 11% más. Sevilla, con 1.921 pacientes menos (un 15%), y Huelva, con una reducción de 1.005 pacientes (14%) son las provincias donde mejor resultado ha dado el plan de choque. No obstante, hay que tener en cuenta que este balance no computa los pacientes que, por algun motivo, se han quedado fuera del sistema, una cifra que en diciembre de 2023 ascendia a 13.340.

Reducir el numero de pacientes con más de un año de espera permite también recortar los tiempos medios de demora en Andalucía. Concretamente.







Varios cirujanos en el momento de acometer una operación // ABC

### La oposición pide la reprobación de la consejera y la Junta defiende su gestión

La nueva publicación de los datos de las listas de espera sanitarias de Andalucia, con un empeoramiento durante 2023, sirvió a los grupos de la oposición para subir un nivel mas su estrategia de desgaste contra la Consejeria de Salud y Consumo. El PSOE-A pidió la reprobación y el cese de Catalina García y denunció «falta de transparencia», valoración similar a la realizada por el Grupo Mixto Adelante Andalucia, que tildo de «vergonzosas» las listas de espera. En la misma linea se expresó el coordinador de IU desde Huelva, una de las provin-

cias con mayor subida. El Gobierno andaluz, por su parte defendió la gestion de la consejera y atribuyó estas palabras a una «estrategia electoral». Todo esto es parte de la estrategia electoral y política de la oposición La consejera tiene el respaldo de los miembros del Gobierno y tambien del Parlamento, explico el portavoz, Ramon Fernandez-Pacheco, Al ser preguntada por esta misma cuestion la consejera de Salud se limitó a zanjar el debate: «Estoy aquí para trabajar por los andaluces el tiempo que se estime oportuno».

han pasado de 150 dias de media en diciembre a 144 (de nuevo sólo contabílizando los pacientes dentro del sistema de garantías) En este caso. Huelva y Malaga lideran la mejoría mientras que en Cádiz y Córdoba el plan de choque no ha logrado reducir los tiempos medios. Todo lo contrario. Han subido.

Pero esto no implica que se haya conseguido reducir los pacientes en lista de espera para una operación. Como señalaba la consejera de Salud y Consumo. Catalina Garcia, es un tema estructural, hay más cronificación y una mayor edad media. En consecuencia, el numero de personas pendientes de una operación quirúrgica sigue creciendo este año. Hay 143.814, 1.307 más que en diciembre. Sube en toda las provincias salvo en Granada, Huelva y Sevilla. El objetivo de la Consejeria al cierre del año es que descienda en un 18%.

La segunda parte de este plan de choque se centra en la las consultas externas con especialistas. En este ámbito, como señaló la consejera de Salud, la Junta no se ha marcado objetivo definidos. Pero el esfuerzo se centra en reducir las personas que se encuentran dentro del sistema de garantia y que supeANDALUCÍA 25



ren los plazos legales de un mes. Esto se ha conseguido en un 6%, con 32.194 personas menos, con efecto positivo en todas las provincias, salvo en Sevilla, donde ha habido un incremento de más de 3.000 personas. Esto implica también una reducción de la demora media que se ha situado en 136 días, siete menos, con descensos en todas las provincias salvo Cádiz, y Huelva.

No obstante, el numero de pacientes totales que esperan una consulta con un especialista y que proceden de la atención primaria o de interconsultas hospitalarias sigue creciendo. En total, se sitúa en 888.221, lo que supone 14.955 más que en diciembre, una cifra que tiene su origen en las subidas experimentadas en Córdoba (7.191) y, sobre todo Sevilla (15.039).

«Aún teniendo más pacientes dentro del sistema, hemos operado más, hemos realizado más consultas externas y hemos reducido los dias de demora», resumió la consejera, quien puso encima de la mesa del Gobierno andaluz una segunda linea de trabajo que consideró como «fundamental» para la mejora del sistema de sanidad público de Andalucía. Concretamente, la petición al Ministerio de Sanidad de la firma de un pacto por la sanidad a nivel nacional que «permita afrontar los desafios y retos pendientes» del sistema en todas las comunidades autónomas.

El primer gran reto es el incremento de las plazas MIR a través de una
convocatoria extraordinaria y tambien la revisión de los criterios para lo
que se ha configurado una mesa de
trabajo entre todas las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad.
«No podemos ofertas más plazas al
Ministerio porque no cumplimos con
los criterios que tienen que tener las
unidades de formación. Pedimos la
flexibilización de los criterios para lograr mas plazas que cubran las vacantes», explicó la consejera.

Pero el pacto propuesto por Andalucía va mas allá: «Es necesario revisar el actual modelo sanitario, que, además del tratamiento de enfermedades debe tender a la atención a la cronicidad, a la prevención y promoción de la salud. La salud es una preocupación que une a todos los españoles, y el Ministerio del ramo podría desarrollar «una labor de coordinacion».

# La Junta pide «diálogo» y rechaza un pacto bilateral con Canarias sobre inmigración

Andalucía ha recibido 222 menores migrantes no acompañados más este año que en 2023

J. ALONSO SEVILLA

El pasado 7 de marzo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvieron un encuentro en San Telmo para fijar una posicion comun en torno a la inmigración y especialmente sobre el cambio de modelo reclamado sobre la situa-

ción de los menores inmigrantes no acompañados. Un mes después, el 22 de abril, el Gobierno central cerró con el Gobierno canano este nuevo modelo de distribución de inmigrantes entre comunidades autónomas, pero sin embargo lo hizo con una reunión bilateral y no a tra-

vés de una mesa de trabajo de la que formen parte el resto de comunidades autónomas

Por este motivo, el Gobierno andaluz, a través de su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, expresó su malestar con un acuerdo «bilateral» entre el Gobierno de España y el de Canarias y solicitó una mesa de trabajo entre comunidades para abordar esta situación. «Los acuerdos que nos afectan a todos deberían cerrarse con todos», afirmó.

Así, se mostró en contra de que se cierren acuerdos de manera unilateral, «única y exclusivamente» con una comunidad autónoma «sin tener en cuenta al resto, cuando las consecuencias sí que las pagamos el resto». Por este motivo, ha recalcado la necesidad de una reunión «en la que se concite la opinión del conjunto de las comunidades autónomas de España para

Canarias y el Gobierno central han pactado el reparto de menores inmigrantes entre todas las comunidades autónomas

El sistema andaluz tiene en estos momentos 1.406 menores inmigrantes con un coste de 2,9 millones de euros al año poder abordar un tema ante el que Andalucía tiene la máxima sensibilidad y la máxima conciencia social para intentar solucionarlo entre todos».

El acuerdo cerrado entre el Gobierno de España y Canarios supone un
marco de reparto obligatorio de los
menores migrantes no acompañados
entre comunidades autónomas. Es decir, que una parte de los migrantes que
lleguen a comunidades como Canarias
tendrán que ser reubicados entre otras
comunidades de forma obligatoria
aunque acompañado de un marco de
financiación. Las cifras estimadas de
este acuerdo son 2 500 menores con
una aportación económica de 125 millones de euros.

Se trata de un tema estratégico para la comunidad autónoma andaluza que en el año 2023 recibió un total de 6.195 inmigrantes procedentes de Canarias, una cifra que este año probablemente se incremente. De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, Andalucía ha

recibido en lo que va de 2024 un total de 470 menores migrantes no acompañados, de los que 302 han llegado como adultos procedentes desde Canarias, quedando bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Esto supone un coste que roza los 2,9 millones de euros. Así, actualmente el sistema andaluz cuenta con 1.406 menores migrantes, cifra que supone 425 más que el año pasado en estas fechas.

Asimismo, en esta fecha de hace un año se habian recibido la mitad de menores migrantes que en lo que va de 2024. Desde la Junta de Andalucía han exigido al Ejecutivo central «lealtad institucional» a la hora de acordar el reparto de menores migrantes, toda vez que ha rechazo la propuesta realizada desde el Gobierno central a Canarias sobre una proposición de ley para el reparto de unos 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutela la comunidad de Canarias en solitario.

No es el único ámbito en el que el Gobierno andaluz ha pedido «diálogo» al Gobierno central. También lo hizo ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico para temas como las inversiones en la red de infraestructuras ferroviarias, especialmente en inversiones como la conexión ferroviaria de la Costa del Sol o el AVE entre Sevilla y Faro que conectaría con Huelva. «Hacemos un llamamiento a que se respete a Andalucía y las necesidades de su población», apuntó.



R.FDEZ-PACHECO

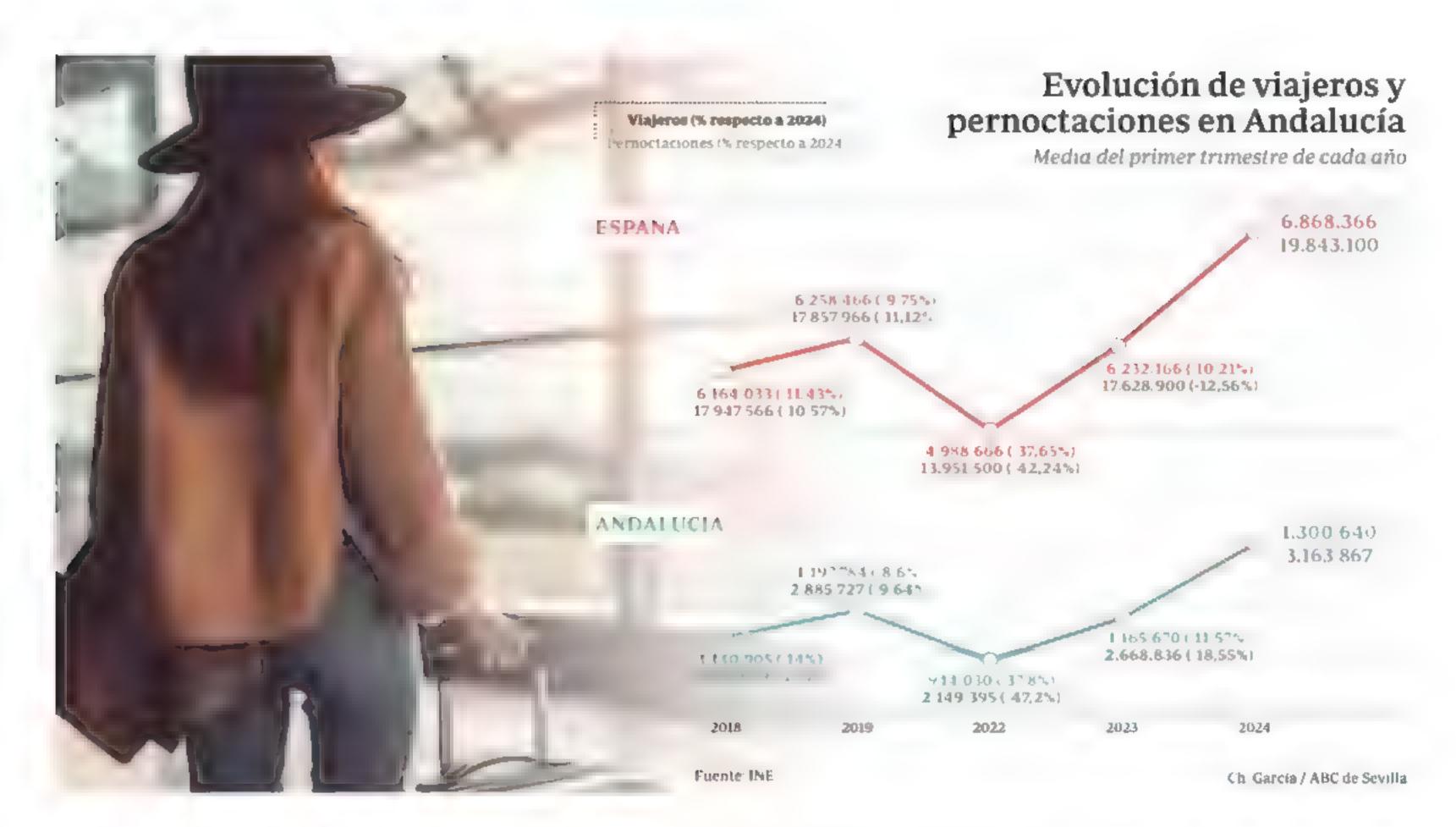

# El primer trimestre del año deja un récord de pernoctaciones y viajeros en los hoteles andaluces

 Los datos del INE sugieren el inicio de una temporada turística sin precedentes en la región

FRAN PIÑERO SEVILLA

Andalucía ha estrenado la temporada turística de la mejor manera desde que se tienen registros. La media de viaje ros y pernoctaciones en hoteles durante los tres primeros meses de 2024 supera la equivalente del año anterior y la de 2019, cenit en muchas variables referentes al flujo de visitantes

Así lo atestigua el Instituto Nacional de Estadistica (INE) que, con su Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), cifra en 1.300.640 el promedio de personas que han pasado por los establecimientos hoteleros de las ocho provincias (viajeros) entre los pasados meses de enero y marzo; y en 3.163.867 la media de noches contratadas en dicho período.

Teniendo en cuenta que es, con diferencia, el tramo menos nutrido de la sene anual, los datos que recoge el INE hacen presagiar una tanda turística sin precedentes ya no sólo en la región del sur, sino en el conjunto de España. En ese concepto general los datos promedio ascienden a 6 868,366 viajeros y 19 843,100 noches de hotel en el trimestre inicial, lo que supone un aumento de entre el 10 y el 12,5 por ciento respecto al lapso análogo de 2023. Ese año ya era patente la recuperación del sector y el creciente interés por el turismo y sin embargo la media de viajeros totales en España fue de 6 232 166 y 17 628 900 las pernoctaciones.

Al atender al incremento a la andaluza se observa una mayor bonanza, sobre todo en el volumen de noches de hotel: un 18,55% superior a la media de 2.668 836 de pernoctaciones efectivas el año anterior

Asimismo, la comparativa con el mitificado 2019 pulveriza cualquier límite. Hace cinco inviernos hubo una media de 1.197.784 viajeros en hoteles de Andalucía, que usaron sus servicios durante un promedio de 2.885.727 noches. Esto es entre un 8 y un 9 por ciento menos que los datos que ahora se manejan.

#### La barrera de los tres días

El reclamo que ejerce la región en el visitante es evidente, pero parece que el influjo es de 'dosis cortas'. La comunidad sigue sin imponerse en lo que respecta a la estancia media, es decir,

#### Sevilla lideró en marzo la ocupación peninsular

La EOH realiza tambien un analisis concreto de los 106 puntos turísticos de mayor pujanza en España, territorio donde las Islas Canarias no tienen rival. Enclaves como Teguise o Mogan, en Gran Canaria, superaron en marzo el índice de 80 en grado de ocupación por plazas.

Sin embargo, en la peninsula iberica los mejores datos los logró Sevilla, con un 72,24. Le siguió Barcelona (67,48) y, a muy poca distancia, Torremolinos y Córdoba (con 66,56 y 66,14, respectivamente). Aunque suele contar generalmente con valores muy altos, la temprana Semana Santa certificó el reciente éxito.

La estancia media es la variable que remonta con mayor dificultad debido a la escalada de precios en la oferta andaluza siguen siendo poco más de 2 días los que los turistas permanecen alojados en hoteles durante sus estancias en Andalucía. En enero, el dato concreto fue de 2,23 días, que llegó a 2,38 en febrero y termino por alcanzar el 2,6 en marzo. La media española en este último mes fue de 2,9 días.

#### Casi 100 euros por habitación

No se pueden perder de vista los precios por pernocta, que superan ya los 97 euros de tarifa media en Andalucía (109 en el grueso nacional), y que son uno de los principales motivos de que las visitas no se extiendan más aliá de un par de dias como norma general Tanto es así que los mejores índices de estancia media andaluza no se registraron en 2019 sino algunos años atrás. Concretamente en 2016 y en 2015

También lo sugiere el índice de precios —se toma el valor inicial de 100
de 2008, entendido como punto de
equilibrio— que en el reciente mes de
marzo llegó a 134,48. En el mismo momento de ese mencionado 2015 el índice cayó a 86,48. Esto quiere decir que
los alojamientos hoteleros planteaban
entonces, por la coyuntura turística,
una tarifa bastante por debajo de la
establecida en 2008 para el final del
invierno y el arranque de la primavera y, por ende, mucho más aseguible
que la que hay que afrontar en estos
momentos.

Pese a todo, el grado de ocupación tambien habla por sí sólo, con un 46,77 de media de las habitaciones disponíbles con huéspedes alojados entre enero y marzo (51,9 en el cómputo nacional). Todo pese al incontable crecimiento de nuevos hoteles en nucleos turísticos como Sevilla o Malaga en los ultimos meses.

ANDALUCÍA 27

# Confirman el uso del 'bote' y de 'rapels' para los cursos de UGT

 Una acusada se define como una cobradora del 'frac' por la deuda de la Junta con el sindicato

SORAYA FERNÁNDEZ SEVILLA

Utilizar el bote como anticipo a proveedores y el 'rapel' como descuento de éstos al sindicato era algo habitual en la UGT-A. Así lo reconoció ayer Dolores Sánchez, quien fuera responsable del departamento de Compras del sindicato, durante el juicio que se desarrolla en la Audiencia de Sevilla contra el supuesto fraude en los cursos de formación con subvenciones de la Junta de Andalucía. Es una de las responsables de la antigua cúpula del sindicato que se sienta en el banquillo. Están acusados, junto al consejero de la mercantil Soralpe y diez empresarios, de haber urdido un sistema de facturas fraudulentas o falsas con cargo a las subvenciones autonómicas para cursos de formación gracias al cual UGT cosechaba un «bote» económico con que sufragaban gastos no imputables a las ayudas. Se estima que el desvio ronda los 41 millones de euros

Como el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández y el exsecretario de Administración Federico Presneda, Sánchez solo respondió a preguntas de la defensa y del presidente de la Sala. Segun declaró, el sistema de 'rapel' o descuento lo aplicaban todos los proveedores que trabajaban con la central de Compras, incluidos los cursos de formación, si bien afirmó que todo se hacía constar en una «contabilidad completamente trazada» y que ella no decidía ni porcentajes de descuento para el sindicato ni las formas de pago «con ningún proveedor»

Sobre los anticipos o bote, dijo que nunca fue «un bote» para Compras sino un documento Excel «que heredamos, igual que los proveedores, en el que se recogian los anticipos a proveedores y los albaranes de entrega de material Era un control de la mercancía».

Negó que hubiera una doble facturación en el sindicato: «Había facturas de anticipo a proveedores y del material que se correspondía cuando era entregado. Había una correlación y se podia seguir la trazabilidad documental de todo. Todo eso se lo llevó la Guardia Civil en el registro y era tan sencillo como seguir dicha trazabilidad», señaló, atribuyendo así una falta de diligencia a los investigadores.

Dolores Sanchez también afirmó que en la UGT-A «no se hacia nada sin que lo supieran Fresneda y el secretario general y que ella nunca justifico los cursos de formación de la Junta «Siempre he sido una simple trabaja-



Imagen de las defensas y al fondo, el fiscal, durante el juicio // 🗈

dora, la responsable de Compras, entre comilias, pero nunca tuve capacidad de decisión, sólo organizaba mi trabajo»

Cuando su abogada le mostró un documento denominado 'Gestión de bote', aseguró no haberlo visto en su «vida»

Además, negó haber recibido «nunca retribución alguna ni anticipo» de la UGT «más allá de mi sueldo, solo dietas puntuales según convenio si el trabajo requeria desplazamientos»

Y apuntó a Fresneda: «Todo era dirigido por Fresneda, nosotros éramos técnicos. El decidia los proveedores Yo tampoco tenía capacidad para firmar un pedido, para negociar con un proveedor ni para modificar facturas»

También dejó algunas frases lapidarias ayer la exsecretaria de Gestión Económica de UGT-A, María Charpín, otra de las acusadas. Ante la Sala, aseguró que aunque su secretaria dentro de la comisión ejecutiva de UGT-A se titulase de Gestión Económica, ella no

La Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, llegó a adeudar a la organización sindical ocho millones por estos cursos

#### Cuatro mil euros al mes además de viajes y hoteles

Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe, a la que la UGT cedió en usufructo inmuebles para alquilar e impartir lo cursos, aseguró que llego a un acuerdo con el sindicato por el que éste le pagaba 4 000 euros al mes más viajes y hoteles, una cantidad que luego bajo a 2.000 euros al mes «porque la UGT no tenia dinero». Negó haberle llevado «nunca la contabilidad» a la UGT pero si prestar asesoramiento técnico «puntual fiscal y contable».

Sobre un documento extraído del disco duro de Soralpe e intervenido por la Guardia Civil en el registro con pagos a asesores, viajes a Dublin, Lisboa o anticipos a Fresneda, negó que «sea de Soralpe. Jamás hemos pagado nada a nadie de UGT. No teníamos estas cantidades de dinero. No se que hacía eso en el ordenador de Soralpe», dijo.

tenía «funciones de control económico» de la organización sindical ni «poder sobre las cuentas» de la misma Tampoco, según dijo, firmó las justificaciones de las subvenciones que se remitían a la Junta

«Mi labor era más bien la de cobradora del frac de UGT-A ya que en aquelios tiempos la Junta de Andalucía sufria una importante falta de liquidez
para abonar al sindicato las cuantías
en efectivo derivadas de las acciones
de formación justificadas por los programas subvencionados, con lo que
los responsables de la Junta intentaban no pagar las justificaciones trasladando al sindicato muchos requerimientos de subsanación», extremo
que ella se encargaba de «resolver,
para conseguir esa financiación».

La situación fue tal, segun apuntó, que a finales de 2012, en plena crisis internacional financiera y con las políticas de austeridad en marcha, la Junta adeudaba «ocho millones de euros» a UGT-A por acciones de formación subvencionadas por la Administración andaluza y cuya justificación había presentado el sindicato.

#### «Laxitud de la Junta»

Insistió en que no dio «directriz» alguna sobre cómo justificar las subvenciones y aseguró que la Junta reclamaba a la UGT «mucha concreción» en los expedientes de justificación de las ayudas pero a la vez pedia «cierta laxitud en los conceptos» de las facturas a presentar.

Además, Charpín defendió que el presupuesto ordinario de UGT-A estaba «absolutamente» separado del presupuesto relativo a los programas de formación subvencionados por la Junta de Andalucía

los acusados del sindicato que han declarado hasta ahora, que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían descuentos al sindicato por determinados volúmenes de compra durante periodos concretos —el conocido 'rapel'— toda vez que durante el juicio ha quedado constatado que tales descuentos no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta de Andalucía

Sobre este extremo, Charpín afirmó que resultaba «complicadisimo, casi imposible» plasmar estos descuentos en cada factura concreta, porque eran «liquidados a final de año». Añadió que la relación del sindicato con los proveedores era «global» y cada programa de cursos de formación contaba con «cientos» de acciones formativas que derivaban en sus correspondientes facturas

Su defensa intentó además tumbar la acusación sobre su cliente. Así, intentó demostrar que en la imputación de Charpín figura una carpeta a su nombre con documentos y correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil «en los que solo se me nombra en tres ocasiones y sólo dos tienen algo que ver conmigo, pero no con los cursos de formación».



Un carruaje tirado por caballos por la aldea del Rocio // ABC

# Almonte se replantea la forma de poner tasas a carruajes en el Rocío

▶ El Ayuntamiento quiere cobrar entre 50 y 120 euros por carruaje en aras de la «seguridad»

MARÍA CARMONA / H. CORPA ALMONTE

El Ayuntamiento de Almonte asegura que «se están cumpliendo los plazos necesarios» de la modificación de la ordenanza que implementa una nueva tasa para los carros y carruajes durante la romeria del Rocío

Después de que un grupo de rocieros haya presentado toda una serie de alegaciones suscrita por centenares de personas, denunciando además la incertidumbre que se está generando de cara a los romeros que acompañan a las filiales que se ponen antes en camino, con hermandades iniciando sus peregrinaciones el mismo día 9 de mayo, desde el consistorio señalan que «la ordenanza está publicada hasta el 7 de mayo, y lo que viene después se está estudiando y valorando para darle forma».

De esta manera, estas fuentes muni cipales no responden acerca de la petición realizada por este colectivo —agrupado bajo la denominación 'Stop Ordenanza'—, que solicita que sus alegaciones sean consideradas para dejar sin efecto la exigencia del pago de la tasa.

«El Ayuntamiento de Almonte está empeñado en cobrar a los rocieros por disfrutar de su romeria. Así es, pretenden imponer una tasa y un control a los carruajes tirados por mulos y caballos que circulen por la aldea, y todo con el pretexto de la seguridad», denuncia el colectivo.

«Una seguridad que nunca ha estado en peligro durante todos estos anos y que ahora parece que necesita unas matrículas y 120 euros para que pueda garantizarse. No compartimos esta justificación. Más bien creemos que se trata de recaudar para las arcas municipales a costa de la fe y la devoción a la Patrona de Almonte», insisten.

#### Solicitud de pases

Lo cierto es que aunque la ordenanza aun no esté en vigor, hace ya más de una semana que desde el Ayuntamiento de Almonte se estan difundiendo las indicaciones para poder solicitar las matrículas que serian obligatorias para los carruajes tambien a partir de esta próxima romeria del Rocío. Cabe recordar que la tasa que se propone oscila entre los 50 y los 120 euros, dependiendo del tamaño de los carros. Las solicitudes de matrícula pueden realizarse a través de la web www.micharret.com, indicando

Desde el consistorio señalan que «la ordenanza está publicada hasta el 7 de mayo y lo que viene después se está estudiando» si el carruaje para el que se solicita la matrícula tiene un eje o dos.

Desde ahí hay que rellenar los datos e indicar la dirección del solicitante, adjuntando una foto del DNI del responsable y tres del carruaje —lateral, frontal y trasera—. Una vez realizada la solicitud se recibe un mail con el número de matrícula provisional del carruaje y el numero de solicitud. A esta documentación hay que adjuntarle la póliza y el recibo del pago del seguro y con ella ir a realizar el pago de la tasa

«Además de que es una tasa injusta y discriminatoria —los empadronados en Almonte estarian exentos—, los plazos son demasiado ajustados para implementaria este año, y nos consta que hasta desde la Matriz y el resto de hermandades se le ha trasladado así al Ayuntamiento de Almonte», aseguraron a este periodico fuentes de la plataforma, que sigue sumando adhesiones y recogiendo firmas en contra de la propuesta del ayuntamiento almonteño.

#### El 'peaje' rociero

Además de críticas, la medida ha suscitado críticas y comparaciones con episodios pasados, como el controvertido intento del Ayuntamiento de Aznalcázar de cobrar 3 000 euros a las hermandades en concepto de fianza por los posibles daños causado en su monte publico, más otros 25 euros por cada vehículo integrado en estas comitivas rocieras.

La por entonces alcaldesa aznalcaceña, la socialista Dolores Escalona, se escudaba en que los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, ambos en la provincia de Huelva, aplican medidas similares con las hermandades, y que la fianza se exigía a las filiales por pernoctar o sestear en los pinares del municipio.

El TSJA contribuyó dando su visto bueno a la controvertida ordenanza, aunque las hermandades afectadas decidieron evitar el término municipal, renunciando a su paso tradicional por el vado de Quema. Finalmente se impuso la cordura y el 'peaje' no prosperó.

El 'tarifazo' que ahora se baraja cuenta igualmente con la oposición frontal del mundo rociero. En los próximos días se conocerá cómo quedará finalmente la regulación de la fiesta.

#### NARCOTRÁFICO

### Caen más de 60 narcos en un nuevo golpe de la Guardia Civil

S. A. SEVILLA

Nuevo golpe al narcotráfico en el litoral andaluz y en el cauce del río Guadalquivir. En esta ocasión lo ha asestado la Guardia Civil en el marco de la operación 'Arrow', que de momento se salda con 63 detenidos, y la intervención de 12,3 toneladas de hachís, 634 kilos de cocama y 13 embarcaciones. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos La operación comenzó el pasado dia 1 y en el transcurso de la misma se han aprehendido además 12.634 litros de combustible para narcolanchas, lo que supone una merma en las capacidades logisticas de los grupos organizados dedicados al narcotráfico, quienes utilizan pequeños barcos para abastecer de combustibles y víveres a estas embarcaciones de alta velocidad que permanecen durante largos períodos de tiempo

en el mar con el objetivo de disminuir el riesgo de ser interceptadas. Asimismo también se ha aprehendido un vehículo que había sido sustraido para realizar estas actividades delictivas

La operación, que continúa abierta, cuenta con la participación de diferentes unidades de la Guardia Civil, tanto maritimas como terrestres
y aéreas, pertenecientes a las Comandancias de Algeciras, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, al Grupo Marítimo del Estrecho, al Centro de Coordinación y
Vigilancia Marítima de la Guardia
Civil, al Servicio Aéreo y al Grupo de
Acción Rápida. Por el momento no
se ha facilitado más informacion

Los alumnos de Primero de ESO del IES Pablo de Saz **han recibido la felicitación de la NASA** por su teoría sobre los ciclos de las manchas solares, que han estudiado durante tres años

# Los niños de Marbella que descifran el Sol

J. J. MADUEÑO MARBELLA

stan solo en Primero de ESO, pero su trabajo en la asignatura de Astrobiologia ha llamado la atención de la NASA. Los alumnos del instituto Pablo de Saz. de Marbella han formulado una teoría sobre las manchas solares, que ha atraido el aplauso de varios expertos astrologos internacionales. El primero en mandar una carta interesándose por las conclusiones de estos adolescentes fue el doctor Frits Paerels de la Columbia University de Nueva York. A su vez los puso en contacto con el doctor Caleb Scharf, astrobiologo y Jefe de Solar de la NASA, que al ver los resultados de sus estudios les mando una felicitación formal por sus teorias. Enhorabuenas a las que se han sumado Christopher Impey, de la Universidad de Arizona, y José Carlos del Toro, jefe de Sistema Solar del Instituto de Astrofisica de Andalucia

Los expertos ponen de relevancia que estos miños hayan sido capaces de relacionar que los ciclos de las manchas solares de unos 11 años sean semejantes a los que ciclos en los que aparece júpiter sobre la estrella. Teorizaban sobre uno de los grandes misterios del Sol, que comenzó en 1610, cuando Galileo Galilei empezó a dibu-

jar las manchas solares que vio con su telescopio.

Desde ese momento, los astronomos empezaron a observar las manchas y a anotar diariamente su evolución en archivos históricos de astronomia. «Sin embargo, el origen físico de las fulguraciones y los mecanismos astronómicos que las producen nunca han podido ser resueltas a dia de hoy, y en consecuencia quien lo logre conseguirá una gran distinción en el campo de la astronomía, como podría ser el premio Nobel de Física», señala Javier Cáceres, profesor de Astrobiologia de este instituto.

#### Ciclos solares

No es ese el cometido de los alumnos de Marbella tras tres años de estudio En ese tiempo han observando las manchas y las han dibujado. Han comprobado los máximos y los mínimos del ciclo simplemente con sus dibujos. Pero estas ultimas semanas, han querido ir más allá. Por eso, su profesor les ha preguntado si sabian qué produce un ciclo de las manchas entre 11 y 22 años. Tras dias de investigación en clase, búsqueda de parametros y debates en grupo, concluyeron que el periodo de Júpiter entorno al Sol es de 11.8 años y ellos creen que



Los alumnos de Astrobiologia del IES Pablo de Saz // ABC

coincide «mucho» con el valor de 11 años de los ciclos de manchas

El profesor verificó lo que estaban diciendo y buscó información. Los es-

Varios reputados astrónomos se han dirigido al instituto alabando las investigaciones de los menores rio a investigar por su cuenta. «Volvieron con cientos de datos relacionados
con la gravedad planetas, excentricidades de órbitas, campo magnético,
lunas asociadas... Cosas que pudieran
afectar al fenómeno de alineación planetaria que ellos pensaban», añade el
profesor, que contactó a varios astrónomos para dar veracidad. La sorpresa fue cuando las respuestas recibidas
felicitaban a los alumnos



# La amnistía y las urnas sumen a España en la parálisis legislativa

Desde su constitución hace ocho meses, el Congreso apenas ha aprobado dos decretos y tres leyes, de las cuales el Senado solo ha refrendado una

JUAN CASILLAS MADRID

l tiempo pasa y la vieja normalidad no regresa al Congreso. La noche del pasado 23 de julio, un suspiro de alivio recorno las sedes de PSOE y Sumar, a la par que la resignación se instalaba en las de PP y Vox. Los sondeos no se cumplieron y las elecciones dibujaron un complejo escenario en el que se atisbaba la posibilidad de que Pedro Sánchez repitiese como presidente del Gobierno. A la ya complicada ecuación de la anterior legislatura, esta vez sin el comodin alternativo de Ciudadanos y PDeCAT -la célebre 'geometría variable'-, el Ejecutivo debia añadir a sus apoyos a Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont.

Ocho meses despues de la constitución de las Cortes Generales, en la que la elección de la socialista Francina Armengol dio visos de viabilidad a la gobernabilidad, todo sigue igual. La agenda legislativa no avanza, el Gobierno no lleva al Congreso grandes proyectos y los partidos de la oposición ven cómo sus normas, por ahora, no pasan de la toma en consideración por parte de la Cámara Baja, en el mejor de los casos.

La amnistía a los encausados por el 'procés', que sin duda marcará un antes y un después en la politica española, lo contamina todo. Y el calendario electoral, con las citas catalana y europea a la vista tras el paso por las urnas en Galicia y el País Vasco, no ayuda en absoluto. Es evidente que el Palacio de la Moncloa -y el Congreso por extensión-funciona a ralentí, consciente de lo complicado de sacar adelante cualquier ley con unos socios tan imprevisibles como incompatibles entre sí. El resultado del País Vasco no amenaza ya el mapa político en Madrid, como dejaron claro ayer tanto Aitor Esteban (PNV) en el Congreso como Arnaldo Otegi (Bildu) en Radio Euskadi, pero ERC y Junts, en plena competición por la hegemonía independentista y a su vez intentando frenar las expectativas de Salvador Illa (PSC), son otro cantar

El adelanto electoral en Cataluna que anunció Pere Aragonès (ERC) llevó al Gobierno a tomar la excepcional decision de interrumpir la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, prorrogar los actuales y centrarse en las cuentas del año que viene. con la idea de que las aguas parlamentarias desciendan menos bravas. Esto es solo la punta del iceberg. Ayer el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, acusó a Armengol de echar «el cerrojazo» al Congreso, en «una estrategia premeditada» para «proteger» a Sánchez. Las dos próximas semanas no habrá pleno y la de hoy será la ultima sesión de control antes de las elecciones catalanas. Ni siquiera Íñigo Erreión, de Sumar, socio de los socialistas

#### ESCASEZ NORMATIVA

Reforma constitucional

Las Cortes aprobaron la reforma del articulo 49 de la Constitucion para cambiar la palabra 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'.

Amnistía y enseñanzas artísticas, en el Senado

El Congreso dio luz verde a la proposición de ley de amnistia en marzo, pero ahora la norma se esta tramitando en el Senado, que ha impulsado un inedito choque institucional al considerarla inconstitucional. El proyecto de ley de ensenanzas artisticas también está en la Cámara Alta.

#### Reales decretos leyes

El Congreso convalidó en enero dos reales decretos leyes con sendos paquetes de medidas urgentes, pero tumbó un tercero. La legislatura pasada dio luz verde a 96 -mas de dos al mes de media- y solo rechazó uno. Ahora, en ocho meses, solo se han aprobado dos.

en el Ejecutivo, respalda este escenario: «Somos criticos con la decisión del PSOE de congelar el ciclo legislativo hasta que pase el electoral».

#### Solo un proyecto de ley

Desde que el 17 de agosto se celebró la sesión constitutiva de las Cortes Generales, el Congreso solo ha aprobado dos proposiciones de ley, dos reales decretos leyes y un proyecto de ley. Estos últimos proceden directamente del Gobierno y se les presupone mayor rigor por contar con informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado. La Cámara Baja, en todo este tiempo, apenas ha aprobado la reforma del articulo 49 de la Constitución, una tarea pendiente tras más de una década de reivindicaciones, para sustituir el termino 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'; la ley de amnistia, clave



PODER JUDICIAL

### Guilarte afea a los presidentes de las Cortes el bloqueo del CGPJ

N. VILLANUEVA MADRID

Harto de la actual situación de bloqueo, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones desde hace casi cinco años y medio, del estancamiento en las negociaciones entre PSOE y PP para renovarlo y de que los politicos hagan recaer sobre los vocales su incapacidad para ponerse de acuerdo, el presidente de este órgano, Vicente Guilarte, dio ayer un golpe en la mesa.

Lo hizo con el envio de sendas cartas a los presidentes del Congreso y del Senado, la socialista Francina Armengol y el popular Pedro Rollán, en las que, además de sacar los colores a los politicos, propone un modelo de elección de Consejo que se sitúa a caballo entre los que las dos principales formaciones políticas quieren y con el que pretende contribuir a buscar un punto de entendimiento que ponga fin a la pa-

ralisis que está produciendo efectos devastadores en la Justicia.

«pasmosa pasividad» y que las causas del desencuentro no estén relacionadas precisamente por el ánimo de preservar la independencia judicial. «Es absurdo que unos y otros se hagan trampas, la misma trampa, en sus respectivos solitarios simulando una ficticia justificación, constitucional o europea, que no es la que realmente teje sus respectivos discursos», dice

Arremete, además, contra quienes culpan al Consejo de esta situación «No somos nosotros, el actual CGPJ, los culpables. Y por ello no cabe exigirnos conducta alguna encaminada

a suplir la incapacidad de quienes, sin duda, resultan constitucionalmente responsables de la falta de renovacion», apunta la misiva de Guilarte, quien considera «irresponsable e inaceptable el que se fomente magnificar aun más la crisis institucional existente -con dimisiones grupales- como formula de incentivar» a los políticos.

Su propuesta parte de la objetivación de los nombramientos para que la adscripción ideológica no se anteponga al mérito y capacidad del aspirante. Apuesta por dar más peso a la carrera en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas sin privar al CGPJ de la competencia de nombrar a los altos cargos jurisdiccionales





de boveda y llave de permanencia de Sanchez en La Moncloa, y la ley de enseñanzas artísticas, heredada de la anterior legislatura.

Al contrario que la reforma constitucional, que ya está en vigor tras el aval del Senado, la amnistra ahora continua su avance en la Cámara Alta con la oposición del PP, con mayoría absoluta, que trata de zancadillear una norma que, antes de las elecciones, el propio PSOE decía que era «claramente inconstitucional». También está en el Senado el proyecto de ley de enseñanzas artisticas

La legislatura pasada, incluso socios fiables del Gobierno como el PNV criticaron el abuso sistemático de los reales decretos leyes. Esta, en enero. Sánchez sometió los tres primeros a la convalidación del Congreso, pero solo salvó dos, y gracias a un pacto 'in extremis' con Junts del que se informó después de la votacion. Podemos, en su particular guerra con Yolanda Diaz, tumbó uno del Ministerio de Trabajo. Lo que antes era costumbre, ahora cae en el olvido. En toda la legislatura pasada, en 41 meses, el Congreso convalidó 96 decretos -más de dos al mes- y derogó uno. Ahora, en ocho meses, ha aprobado dos y ha rechazado otro.

### El Senado no alargará el choque institucional con el Congreso y deja en el aire si lo eleva al TC

La decisión de la Mesa. que podría tomarse el próximo martes, debe ser previa al 16 de mayo

**EMILIO V. ESCUDERO** MADRID

El conflicto entre el Senado y el Congreso a cuenta de la ley de amnistía se mantiene vivo a pesar del carpetazo que Francina Armengol trató de darle la semana pasada con una respuesta elaborada a través de la Mesa y que en la Camara Alta no se considera legituma. Contestación que rechazaba el requerimiento del pleno de la Camara Alta para la retirada de la proposición y cuyos argumentos han sido analizados por los letrados del Senado en un informe que desvelaba ayer ABC y que es muy duro con el escrito llegado desde el Congreso siete dias atrás.

El documento reitera la falta de competencias de la Mesa para tratar este asunto y deja muy claro quién debe ser el que asuma esa responsabilidad. «Fue el Pleno de la Cámara Baja el que hizo suya la iniciativa mediante la votación del 14 de marzo y solo a él compete su retirada o el pronunciamiento relativo a este punto (si la retira o no la retira), sin que la Mesa de la Cámara pueda hurtar esta función del órgano que ostenta la competencia y la representación por antonomasia de Sanchez y Armengol sonrien tras intervenir el presidente // JAIME GARCIA

la institución», señala el informe. Además, concluye que «no parece que el Senado pueda realizar un segundo requerimiento, que no tiene encaje constitucional, ni tampoco tiene medios de impugnar este acuerdo de la Mesa del Congreso y solicitar su rectificación. Si el Senado, no obstante, reitera su requerimiento o solicita al Congreso la rectificación de su contestación, lo más probable es que el Congreso vuelva a ratificar su contestación, por lo que parece una vía improductiva», apunta el escrito.

Descartada la opción de alargar el choque, es necesario cumphr con los trámites para poder elevar, en su caso, el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Por eso, el propio informe marca el camino a seguir por el Senado si finalmente opta por esa opción «A efectos de acreditar en el trámite ante el Tribunal Constitucional (TC) la disconformidad del Senado con la contestación del Congreso, no conviene que el Senado se aquiete al acuerdo del Congreso, lo que se podría interpretar como conformidad tácita o allanamiento. Por ello, la Mesa del Senado, en el momento de la calificación de este acuerdo de la Mesa del Congreso, debe adoptar un acuerdo de remitır a dıcha Mesa su disconformidad respecto a la contestación dada al requerimiento, por los motivos que se indican en este informe o los que la Mesa, en su caso, considere», apunta-

Un formalismo con el que sí cumplirá el Senado, aunque la decisión de enviar ese 'escrito de reconsideración' o de pedir una última reflexión al Congreso se tomará en la reunión de la Mesa de la proxima semana, después de que el PSOE pidiera ayer una prórroga para estudiar el informe presentado por los letrados

#### Sin fecha para el veto

Será entonces cuando el órgano de control de la Cámara Alta analice también la posibilidad de elevar el choque ante el Tribunal Constitucional, para lo que tiene de plazo hasta el 16 de mayo. Un recurso encaminado, como aclara el informe, a decidir sobre la usurpación de funciones del Congreso durante la tramitación de la amnistia y no por la supuesta constitucionalidad de la ley, que deberá ser estudiada por el TC en su momento.

Mientras este proceso sigue su curso, de manera paralela, como explica el informe, la ley de amnistía continúa con su normal tramitación en el Senado, donde se sigue recibiendo a expertos para opinar sobre el contenido de la misma. El veto, que ya han anunciado desde el PP que van a presentar, se consumará en el pleno que enviará de vuelta la ley al Congreso y que aún no tiene fecha. Hay dos opciones, una es que se celebre el 8 de mayo, cuatro días antes de la celebración de las elecciones catalanas, o el 14, dos días después de esa cita con las urnas. Una decisión que no se tomará hasta que se reúna la ponencia de la comisión

32 ESPAÑA



El presidente catalán y candidato de ERC, Pere Aragonés, ayer durante la festividad de Sant Jordi // EP

# El independentismo catalán se apropia de la victoria aberzale pero sin garantías de repetirla

 Puigdemont pide unidad a Aragonès para las elecciones del 12-M y éste le reprocha que no es de fiar

DANIEL TERCERO BARCELONA

El 23 de abril se celebra como una fiesta en toda Cataluña pero no es un dia festivo. Durante muchos años, Ciudadanos (CS) reivindicaba la Diada de Sant Jordi, el Día de Aragón y Castilla y León, comunidades donde sí celebran San Jorge, como la verdadera Diada de Cataluña. Esta vez, a solo tres días del inicio de la campaña electoral del 12 de mayo, la política cortoplacista se impone a la carrera de fondo de las formaciones que se presentan para renovar el Parlamento autonómico catalán. Con el viento de cola salido del País Vasco, sobre todo para las formaciones independentistas, y con la vista puesta en las elecciones europeas del 9 de junio, especialmente, para el PSOE y el PP. Cataluña entra en la recta final de la carrera electoral por controlar la Generalitat.

El nacionalismo catalán siempre ha mirado de reojo al País Vasco. Un espejo a distancia. La misma noche electoral del 21 de abril, los de Oriol Junqueras felicitaron a los de Arnaldo Otegi y desde Junts se enviaron parabienes al Partido Nacionalista Vasco (PNV) La victoria aberzale sin matices la escenificó el mismo Otegi la noche del 21-A. A partir de ahora, las politicas de Vitoria deben ser «más aberzales y más soberanistas porque es lo que ha votado la gente», apuntó.

Y ayer, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, recogió el guante: si Bildu tuviera «disposición a colaborar» podría darse un acuerdo amplio, incluyendo al PSE-PSOE, para avanzar hacia un nuevo estatus para el País Vasco, informa Iñaki Arizmendi. En una entrevista radiofónica, Ortuzar se preguntó con qué tipo de Bildu se encontrará: «Si está dispuesto a cooperar, o si será el que dinamitó la ponencia de autogobierno cuando estaba todo muy avanzado»

El propio Ortuzar se respondió: «Ojalá nos encontremos al Bildu de la campaña», con su apuesta de reforma estatutaria, porque con «esos planteamientos el acuerdo va a ser posible, incluso con el PSE». Advirtió a Otegi, eso sí, de que el PNV hará política para alinearse con quienes les han votado, «no con Bildu».

Esta disputa vasca por demostrar que se es más independentista o aberzale, en un espacio nacionalista compartido, guarda cierta similitud con la rivalidad entre Junts y ERC que desembocó en el otoño de 2017 en el 'procés', que se inició con la llegada del tripar-

tito a la Generalitat y que todavía agita Cataluña. Cuando dos partidos compiten de tú a tú por un mismo espacio ideológico, casí en igualdad de condiciones y resultados, se acelera la puja por las esencias. Un aspecto a tener en cuenta, como diferencia con Galicia.

Así afrontan la recta final del 12-M
Pere Aragonès y Carles Puigdemont,
que tienen enfocado el retrovisor para
controlar a la CUP y Aliança Catalana.
El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección por ERC propone a Puigdemont un debate cara a cara
y el eurodiputado y fugado de la Justicia española, ahora residiendo en el
sur de Francia, le pide a aquel unidad
de acción a favor de la secesión.

Estas llamadas a la unidad, según Aragones, como apuntó este martes desde la sede de la Presidencia auto-

El PNV pide a Bildu «disposición a colaborar» para avanzar hacia un nuevo estatus para el País Vasco, incluyendo al PSOE

ERC y Junts se juegan la segunda plaza, según las encuestas, que dan por descontada la victoria del socialista Salvador Illa nómica, «quizá llegan un poco tarde». En su opinión, que la propuesta de unidad nacionalista se produzca a finales de la precampaña solo es consecuencia de la propia carrera electoral. «Me sorprende que vengan tres días antes de que empiece la campaña. Las necesitábamos durante los últimos tres años, no durante los últimos tres dias», reprochó al lider y candidato autonómico de Junts.

#### «No me fiaría mucho»

Las diferencias entre Junts y ERC traspasan las disparidades ideológicas existentes entre ambas formaciones. En la sede de la calle Calabria, cuartel general de ERC, no olvidan que Junts optó por dejar caer al Govern de Aragonès cuando los consejeros de su partido dimitieron después de que el 'president' fulminara a Jordi Puigneró por falta de confianza y las bases de Junts aprobasen la espantada. Desde entonces, octubre de 2022, los de Puigdemont no han dejado de reclamar unas elecciones anticipadas o una moción de confianza.

«Si antes actuaban de una manera y ahora cambian de opinion, nadie nos asegura que tras el 12 de mayo no vuelvan a hacerlo. No me fiaría mucho de estas llamadas de última hora a la unidad», dejó caer Aragonès este martes

Por su parte. Puigdemont reivindicó, aprovechando también la cita de Sant Jordi, que el movimiento secesionista trabaje en conjunto y no se divida más en luchas internas para poder trabajar frente a las «alarmas» linguísticas, sanitarias, sociales... «Las ganas de desmovilizar, de derrotarnos, de los unos y los otros, de los que mandan en Madrid y de los que han tenido responsabilidades en casa, explican que nadie haya atendido estas alarmas», apuntó en clave netamente electoral.

En cualquier caso, la disputa entre ERC y Junts puede que sea, otra vez más, por el segundo lugar. Desde el experimento de Junts pel Sí, en 2015, que unió a CiU y ERC en una sola papeleta electoral, los independentistas no ganan unas elecciones. En 2017 fueron lnes Arnmadas y CS los que obtuvieron el respaldo mayoritario de la población catalana; y en 2021, Salvador Illa y el PSC. Ahora, segun las encuestas, volverán a ser los socialistas los más votados.

Las últimas, publicadas ayer por 40db y Gesop para los periódicos del grupo Prisa y Prensa Ibérica, coincidieron en situar al PSC como aspirante a ganar las elecciones. Los de Illa se harían con 38-39 escaños. Ahora tienen 33. Puigdemont estaria en 33, uno más de los que obtuvo Junts hace cuatro años y subiendo respecto a anteriores sondeos. ERC, por su parte, se quedaría entre los 27 y los 29. Menos de los 32 actuales

Pero la clave para que el espejo vasco se vea reflejado en Barcelona está en la suma de los partidos independentistas. Segun las encuestas, Junts, ERC, la CUP y Aliança Catalana –el partido que lidera Silvia Orriols– estaría alrededor de los 68 escaños (de 135) La mayoria absoluta justa.

### El PP exige al Gobierno que investigue el conflicto de Sánchez en el rescate de Air Europa

 Presenta un recurso contra el archivo de la denuncia que hizo la Oficina de Intereses

FMILIO V. ESCUDERO MADRID

El Partido Popular se mantiene firme en su pulso al Gobierno para esclarecer si hubo conflicto de intereses en el rescate de Air Europa. En ese sentido, y segun ha podido saber ABC, el PP ha registrado ya un recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Función Publica, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, contra la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de archivar la denuncia presentada para determinar la responsabilidad del presidente del Go-

bierno en el caso de que no se hubiera ausentado, o inhibido, de los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021 en los que se tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vinculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gomez.

En el recurso, los populares impugnan la falta de actuación efectiva y exigen al departamento que dirige Jose Luis Escrivá que se «lleven a cabo las actuaciones oportunas para dirimir la responsabilidad del presidente», pues entienden que la OCI no realizó investigación alguna al respecto antes de desestimar la denuncia. Unas actuaciones que estaba obligada a desarrollar según lo establecido en la ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado Según el artículo 19.5 de la Ley 3/2015, «la Oficina de Conflictos de Intereses



Feijoo, ayer en Barcelona de precampana con motivo de Sant Jordi // RP

podrá solicitar la información, los ficheros, archivos o registros de carácter publico y, en especial, los de las Administraciones tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones»

El objetivo del Partido Popular con este recurso, que llevaban días estudiando, es doble. Por un lado, quieren contar con toda la información disponible para, en su caso, poder denunciar ante la Fiscalia si entienden que hay algun tipo de responsabilidad penal o, si no es así, continuar

con el proceso iniciado en el Senado, en cuya comisión de investigación por el caso Koldo y las ramificaciones de la operación Delorme no se descarta llamar en el futuro al presidente del Gobierno y a su mujer por este asunto. Además, antes de iniciar cualquier proceso judicial, se necesita agotar la vía administrativa, extremo que concluiría con este recurso de alzada

Si el Gobierno persiste en no ofrecer la información requerida -en este caso a través de las actuaciones que debería llevar a cabo la OCI-, el PP no descarta agotar todas las vías



# El juez reabre el caso Pegasus tras recibir nuevos datos de Francia

►El Gobierno y los expertos tienen dudas sobre el alcance de la causa en la Audiencia Nacional, que ha pedido un informe pericial al Centro Criptológico

ISABEL VEGA / PABLO MUÑOZ MADRID

Una petición de colaboración enviada por las autoridades francesas a la Audiencia Nacional ha desembocado en la reapertura de la causa sobre el espionaje con el software israelí Pegasus que sufrieron el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez y tres de sus ministros en 2021 y que acabó en nada, fundamentalmente, por falta de colaboración de

Israel. La causa se abnó en mayo de 2022 y se archivó en julio del mismo año por falta de autor conocido, despues de que el magistrado José Luis Calama pidiera reiteradamente y sin ningun éxito que las autoridades israelies le permitiesen interrogar a los responsables de la empresa que comercializa el programa espia, NSO Group. Pero ayer, la situación dio un vuelco cuando, tras estudiar una orden europea de investigación que habia librado un tribunal de Paris pidiendo información sobre Pegasus a España, el instructor concluyó que los datos que aportaban para sustentar su solicitud podian suponer una novedad en su propia investigación. Ha reabierto el caso, aunque tanto en el Gobierno, como entre los expertos, cunde el escepticismo. «Esperemos que se llegue hasta el final», decia ayer la titular de Defensa, Margarita Robles, cuyo móvil, como el de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas, sufrió una infiltración con de Pegasus. Subrayo que la colaboración con el juez será total

En el auto de reapertura, el magistrado explica que Francia tiene una investigación abierta desde el año 2021 ante el espionaje en telefonos de periodistas. abogados, personalidades publicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados. En ese contexto, ha practicado peritajes de todos los terminales y las lineas afectadas liegando a conclusiones que podrían servir, por contraste, con las pistas que recogió en España el Centro Criptologico Nacional en el movil de Sánchez y los ministros

Se trata, en concreto, de los «indicadores de compromiso» (IOC), una sene de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Se utilizan para detectar y responder a incidentes de seguridad informática y «se pueden compartir entre organizaciones y la comunidad de seguridad para prevenir futuros ataques y mejorar las medidas de defensa». Francia ha enviado una lista, asi como ha compartido su información sobre ficheros del sistema, las fechas de las activi-



Emmanuel Macron ha evitado el choque frontal con Marruecos y su Rey desde el estallido del escandalo Pegasus, en julio de 2021, cuando se descubrió que un telefono personal del jefe del Estado francés fue «infectado» con este programa espia de origen israelí. Al conocerse la noticia, Macron declaró: «Si se confirmasen esas informaciones, se trataría de algo muy grave y tomaremos las medidas oportunas». Diversas filtraciones policiales confirmaron que los telefonos de un jefe de Gobierno (Édouard Philippe) y numerosos politicos y periodistas franceses también fueron atacados o infectados. La Policia y la Justicia francesas comprobaron despues que el programa de fabricación israelí espió a más periodistas y politicos franceses durante los dos últimos anos. Macron y su Gobierno llevan desde entonces, hace casi tres años, guardando un «prudente» silencio para normalizar relaciones entre Francia y Marruecos, informa luan

Pedro Quiñonero desde Paris.

dades dirigidas u observadas, los nombres de dominio y los titulares de los nombres de dominio que aparecieron en el peritaje de las líneas. «Estas investigaciones determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podia utilizarse para atrapar varios números. Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación», señala Calama.

Para el instructor, «la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos en España (...) puede permitir avanzar en las investigaciones llevadas en uno y otro país en orden a determinar la autoría» y establecer, en primer lugar, si es la misma. Por eso, encarga al Criptológico Nacional un informe pencial a partir de esos datos que aporta Francia en relación con los recabados durante sus propios análisis, un trabajo que abrirá además la puerta a «un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas» porque hay más cosas que ellos tienen y Espana no: una carta en la que NSO Group. que no quiso comparecer en el tribunal de Paris, aporta «cierta información» sobre sus operaciones y el proceso de control interno del software.

El magistrado considera que ese intercambio permitiría «conocer el contenido» de esa información y acceder a «un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Se-



Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la Junta seneral Ordinaria que se celebrara en el domissilo social de la comparisa sito en la calle Herrares, eff 10, del policiono industrial de Velilla de San Antonio (Madrid), el dia 27 de guiso de 2024 a las diez horas en primera nonvocativita, o en segunda convocatoria, si procediese el die 78 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, bajo el leguiente

Primero.- Consure de la gestión social elevoida por el Organo de Administración durante el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en au caso, de Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Menioria correspondientes al ejercicio de 2023, cerredo el 31 de diciembre de 2023

Tercero.- Resolver sobre le generación de la Reserva de Capitalización, el Publista lugar

Cuarto.- Resolver sobre la apricación del resultado del ejercicio de 2023, si hubiers lugar

Desde la fecha estará a disposicion de los señores accionistes en el domicilio social la ducumentación relativa à los pentos à tratar en dicha Junta, de la que podran terrecopia immediata y grafulta

Vel·lla de San Avionio (Madrid), n 15 de abril de 2024. 8 Emministrador Solidario, Jf. Maria Samantha Maté Nankervis



#### BOALOR, S.A.

Por haberto acromiscio se Ariemmestracion une o de la entidad nei provoca a los senores socios de Bogior S.A. a la limita ruenera Extraordinana, que se levetivara en primera, convocasona el dia cili de maior de muia a la nueve huras en la dumicino social y en agocrida convo la via el dia de mayo de 1924 a la magna nora y en el mismo lugar modado, y esc Dayore: Signiferite

Orden dei die

Primero. Aprobar los balances de fusion

Segundo:- Apordar la absorción de Boslor S.A. respected absortació pro inversiones Agons 5 a lisubledad absorbentes

Percero.- Lactura y aprobación, se procede, del acta de se Junta.

Paterna, 19 de abril de 2024. É Administracor tunido por BOALDR SIA Don Cesar de Alcacar , Silveia.





ABC MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024

#### **ESPAÑA**

#### 1



El ministro de Presidencia, Felix Bolaños, ayer en el Senado (IGNACIO GII)

guridad de los Sistemas de Información». En definitiva, razona Calama, permitirá «una actuación conjunta y coordinada» entre ambos países.

#### El autor, «una quimera»

La duda es si servirá para descubrir al autor, pues NSO Group dice que vende el programa «exclusivamente» a Estados para combatir el terrorismo, pero no está claro. En todo caso, fuentes de máxima solvencia consultadas por ABC rebajan cualquier optimismo. «El Centro Criptológico Nacional hará una pericial para tratar de identificar coincidencias con los ataques sufridos por Francia, pero por las comprobaciones ya realizadas con anterioridad, va a ser difícil que se produzcan avances. Lo máximo, y ya es muy complicado, que tenga un mismo origen, pero pensar en atribuir una autoria es, simplemente, una quimera», señalan, para recordar que estos programas «están diseñados para no dejar rastro alguno», «En todo caso -añaden-, la nueva pencial sobre la investigación de Francia sí puede ser interesante para detectar posibles grietas de segundad»

Lo que sostienen es que «sólo si han hecho una chapuza, y no hay el menor indicio de ello», se encontrará al autor. Todo lieva a pensar en el mismo país como sospechoso, pero lo cierto es que hay otros Estados también interesados en la información de nuestro Ejecutivo. Y ni siquiera está claro que el Pegasus se venda solo a gobiernos.

# Moncloa cumple con Bildu para remover los GAL del felipismo

 Crea una comisión a medida de los de Otegi tras negarles madurez democrática

MARTA MARTÍNEZ MADRID

Las actuaciones del Gobierno en relación con la memoria continuan. Despues de que hace unas semanas el ministro del ramo, el socialista Angel Víctor Torres, anunciase una ofensiva en el Tribunal Constitucional (TC) contra la derogación de las leyes de memoria en las comunidades lideradas por el Partido Popular y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, visitase por sorpresa los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros (Madrid), el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de tres comisiones «de estudio y técnicas» enmarcadas en la aplicación de la Ley de Memoria Democratica.

La primera comision versará sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano y la segunda sobre la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, mientras que la tercera se centrará en la vulneración de los derechos humanos de personas «por su lucha por la consolidación de la democracia» entre 1978 y 1983, periodo que coincide con los primeros años de la Transición y el primer gobierno del también socialista Felipe González.

«Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aun después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento juridico democratico, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democraticos», justifica la Ley de Memoria Democrática

Este asunto responde concretamente a un acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sánchez con EH Bildu. mientras se llevaba a cabo la negociación para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, y que permitió que fuera aprobada finalmente en octubre de 2022. Y la plasmación de esa comisión llega apenas dos dias después de cerrarse las urnas en el País Vasco, hasta las que destacados dingentes socialistas como el ministro de Transportes, Oscar Puente, criticaron con profusión a la propia Bildu por carecer de «madurez democrática» después de que su candidato a lendakari, Pello Otxandiano, se negara a calificar a ETA como organiza-



El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres // EFI

ción terrorista. Luego pidió perdon, pero sin cambiar de postura. Concretamente, los socialistas accedieron a recoger en la norma el reconocimiento de las posibles víctimas de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha que coincide con el primer ejecutivo del PSOE, las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cuestiones que los aberzales han reclamado revisar, así como el secuestro de Segundo Marey el 4 de diciembre de 1983 al ser confundido con el terrorista Mikel Lujua.

#### El ministerio matiza

No obstante, aunque el Gobierno aceptó en su dia ampliar el plazo recogido en la norma -inicialmente una enmienda de PSOE y Unidas Podemos lo estiraba hasta 1982-, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aclara ahora que «entre las eventuales víctimas de tales vulnera-

«Primer Consejo de Ministros tras las elecciones vascas y Sánchez pone bajo sospecha a Felipe González», denuncia el PP ciones, en ningun caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terronsta o que realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz publica o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».

Sin embargo, la norma únicamente recoge que «el Gobierno designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas».

«Hoy -por ayer-, primer Consejo de Ministros tras las elecciones vascas, Sánchez pone bajo sospecha a los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Y Bildu le aplaude. La memoria de nuestra democracia no la puede dictar Bildu», aseveró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondiendo a un mensaje publicado por la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

# Díaz frena la integración de los partidos por riesgo de derrumbe

Sumar nombra el sábado una ejecutiva sin representación de sus socios de coalición

GREGORIA CARO MADRID

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, paralizó ayer la integración de los partidos que conforman su coalición electoral en la estructura orgánica de Sumar después de la crisis con Izquierda Unida, único partido nacional aliado -tras la ruptura con Podemos-, que se dice ninguneado. Díaz nombrará a su ejecutiva este sábado sin integrantes de estos partidos. Todo un volantazo en el calendario de configuración de este proyecto creado para reunificar a la izquierda.

Compromís ya dijo que no quería integrarse en su estructura organica. Y con IU replanteando su relación con el partido de Diaz, los Comunes y Más Madrid estuvieron ayer de acuerdo en retrasar el proceso cuando desde el entorno de Diaz les dijeron que se ha-

ria más adelante. Todo esto después del fiojo resultado en las elecciones del País Vasco que solivianto a IU, tras una negociación «muy complicada» para la lista de las europeas, segun fuentes conocedoras de la misma, y antes de la campaña de las catalanas.

«Estamos centrados en las elecciones», explican fuentes de Catalunya En Comú, que tienen su arraigo territorial en Cataluña y no necesitan del soporte de Sumar; de hecho, es al revés. Estaba previsto que el sabado se reuniera por primera vez el Grupo Coordinador de Sumar, máximo órgano de dirección, para nombrar a su ejecutiva y que Comunes, IU, Mas Madrid eligieran qué representantes encajar.

En su version oficial, Sumar no admite que retrasen la integración de los partidos por este conflicto. Fuentes de Sumar se han limitado a trasladar el cambio en la organización sin mayor detalle. Y retrasan la entrada de los partidos sin una fecha fija. «El sabado, el Grupo Coordinador elige a la Ejecutiva. Mas adelante, los partidos elegirán a quienes quieren que formen parte tanto del Grupo Coordinador como de la Ejecutiva. Ellos incorpora-



Yolanda Diaz // JAIME GARCIA

rán a sus miembros cuando quieran, Sumar vota el sábado a la Ejecutiva», trasladaron ayer a los periodistas

El acuerdo al que llego Diaz con Mas Madrid y Comunes es que no desplegaba el partido en sus territorios a cambio de que los órganos estuvieran compuestos por un 30% de representantes de los partidos coaligados ante una mayona del 70% de nombres de Sumar, elegidos ya en la asamblea fundacional del 23 de marzo. Los de Diaz querian garantizarse el control

Ahora, el conflicto entre IU y Sumar pone en riesgo el proyecto de Sumar, planteado para reforzar y reconstruir la izquierda alternativa al PSOE. En IU creen que se está comportando como una coalición y no como un «frente amplio» que haga crecer al espacio político. Varios socios ya reprochan que hay un trato asimétrico, Y el encaje territorial se aplazó hasta una asamblea en otoño precisamente por lo complicado que está siendo.

#### Los socios se plantan

La Coordinadora Federal de IU, máximo órgano entre asambleas, comunicó el lunes que suspendian su participación en los órganos de Sumar y abrían una «reflexion colectiva» sobre su relación con ellos. No decidirán qué hacer hasta el proceso asambleario para renovar la cúpula de IU de los dias 18 y 19 de mayo. Desde Sumar quitan trascendencia al conflicto porque dicen que solo están marcando perfil de cara a ese congreso interno. Pero la decision de IU llega después de los «malos resultados», segun el propio secretario de Organización del partido, Ismael Gonzalez, en el Pais Vasco y de una negociación para los puestos de salida de la candidatura a las europeas que relegó a 1U al cuarto puesto por detrás de dos partidos regionales: Catalunya En Comú y Compromís





25 abril

" ostenib I dadASEDAS

# El camino del supermercado hacia la economía circular

Indicadores de Sostenibilidad Medioambiental de ASEDAS

# La Audiencia de Málaga dejó libre al capo de la Mocro Maffia aunque veía evidente el riesgo de fuga

Malestar en Holanda, que pedía su entrega y que cree que está detrás de las amenazas a la Princesa Amalia

C. MORCILLO / I. VEGA / P. MUÑOZ MADRID

Karım Bouyakhrıcham, 'el Capitán', líder del clan del mismo nombre y destacado miembro de la Mocro Maffia, es el enemigo publico numero uno de los Paises Bajos y un objetivo codiciadisimo por la Policía, que ha vuelto a perderlo tras detenerlo en enero en Marbella. Lievaban una decada pisandole los talones y cinco años investigándole con enormes dificultades. Pasó menos de dos meses en prisión y la Audiencia de Malaga lo dejó en libertad a finales de febrero en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga y de la juez de instrucción. Y, por si fuera poco, con una orden de extradición solicitada por Holanda. El narco, consciente de esa reclamación, no ha vuelto a comparecer en el juzgado. Todo apunta a que la descoordinación judicial está detrás de esta fuga que compromete la imagen de España ante las autoridades policiales y judiciales holandesas

La última vez que compareció en un juzgado lo hizo el pasado dia 1 y no fue en el que lleva su caso, el número 4 de Marbella. De hecho, nunca lo hizo alli y ese órgano judicial recibia las notificaciones unos dias más tarde. El 15 lo tenia que haber vuelto a hacer, pero ya no se presento.

#### Amenazas de muerte

Karım Bouyakhricham no solo traficaba con cargamentos de droga, tambien se relacionaba con las organizaciones de narcos de medio mundo y blanqueaba millones de euros en ladrillo en la Costa del Sol subcontratando a los mejores. Se cree, además. que es quien está detrás de las amenazas de muerte a la Princesa Amalia de Holanda, a la que sus padres, los Reyes holandeses, enviaron a España para alejarla de esas amenazas, que consideraron creibles. También el primer ministro, Mark Rutte, es objetivo de la Mocro Maffia y un periodista de ese país fue asesinado por esa mafia, una de las más potentes del mundo

La operación Army, desarrollada por la UDEF y la Udyco de la Policía en enero tras cinco años de pesquisas, permitió además de su detención y la de otros cinco miembros de su grupo en Málaga y Melilía, desmantelar una potente estructura financiera con la que se blanqueaban los millonarios

beneficios del tráfico de drogas en el sector inmobiliario.

Pero la alegría duró poco. A los 53 dias de que el Juzgado de Instrucción 4 de Marbella ordenara su ingreso en prisión, Bouyakhricham quedó en libertad. Fue tras un recurso de su defensa contra la decision del magistrado de mantenerle en preventiva. La Sección Primera de la Audiencia de Malaga revisó su situación en una vista celebrada a finales de febrero y, aunque apreciaba nesgo de fuga, decreto su libertad con medidas cautelares.

«Hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, si que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raices en España, en donde ha venido viviendo en una casa propiedad de su esposa Melanie -dice el auto de la Sala, al que ha tenido acceso ABC-. Pero, como se indica en el auto recurndo, su esposa manifestó que ella vive en Dubai y que solo viene a Marbella de vez en cuando. A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales prevé pena de hasta seis años de prisión Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga», razonaban los magistrados. Pese a ello, resolvieron que podian conjurar el riesgo de que se escapase fijando otras medidas de control más leves. Le impusieron una fianza de 50.000 euros que abonó, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en sede judicial

La Fiscalia se había opuesto a la libertad del criminal por no tener arraigo, su gran capacidad económica para eludir la Justicia y, además, tener nacionalidad marroquí, país que no entrega a otros Estados a sus ciudadanos. Además recalcaba que las autoridades judiciales holandesas habian solicitado su entrega y se estaba tramitando en la Audiencia Nacional, donde el Ministerio Publico apoyaba la extradición y pedia que se le dejara en prision para poder ejecutarla

#### PROPORCIONALIDAD

#### luez de Marbella

Para el instructor era proporcional mantener al capo en prisión por riesgo evidente de fuga, de reiteración delictiva y por ser lider de una potente organización criminal.

#### Sección Primera

La Sala de la Audiencia de Malaga acepta el riesgo de fuga, pero de forma sorprendente sostiene que con 50.000 euros de fianza, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer los dias 1 y 15 de cada mes en el juzgado se garantizaba que no huyera.

#### Fiscalía

No tiene arraigo, sí mucho dinero para huir a Marruecos, que no entrega a sus nacionales, y Paises Bajos pide su entrega. Y es que aún no había salido en libertad cuando la Audiencia Nacional recibio la orden europea de detencion y entrega emitida por Holanda. Estando en prision provisional y teniendo la causa de blanqueo pendiente, el Juzgado de Instrucción numero 2 no vio necesario acordar su detención para la entrega, que nunca iba a formalizarse en plazo -60 días es el máximo que fija la ley- porque primero debia rendir cuentas ante la Justicia española. Es más, la dejó sin efecto.

Sin embargo, Bouyakhricham se encontraba ya en libertad bajo fianza cuando Países Bajos remitió una ampliación de esa orden europea en su contra. Entonces el juez Ismael Moreno resolvió citarle para comunicarle los nuevos cargos que pesaban sobre él en aquel país. Nunca acudió y se dictó contra él una orden internacional de detención

«Es una verguenza. Estamos hartos, venden la lucha contra el narco y es todo mentira. Solo tenían que habernos pedido un informe a la Policía. El riesgo de reiteración delictiva y de fuga es más que evidente, pero la Audiencia de Malaga aplica su doctrina y lo demás poco le importa», detallan a ABC fuentes del caso. El juez de enlace de Holanda, por su parte, acudio a la Audiencia Nacional a mostrar su indignación por el episodio.

El narco solo tuvo que pagar 50.000 euros de fianza, pese a que se le intervinieron cerca de 3 millones en cuentas bancarias y se bloquearon 172 propiedades por valor de 50 millones de euros. En los registros encontraron 75.000 euros, joyas y armas de fuego Los investigadores sostienen que hay un blanqueo de 6 millones de euros, aunque esa cifra es aproximada.

«La AN no tiene la culpa», dicen los investigadores. «No le conocen, es una OED más, tiene responsabilidad pero no en el mismo grado que la Audiencia de Malaga en este caso, que es quien decreta la libertad sin escuchar a la Fiscalia Antidroga ni al instructor»



Karim Bouyakhricham, alias 'el Capitán', tras ser detenido el pasado mes de enero // EFE



# NOVELANEGRA

Sumérgete en el oscuro mundo del crimen con esta fascinante selección de grandes autores del género.

PRIMERA ENTREGA DOMINGO 28 DE ABRIL ARTURO PÉREZ-REVERTE EALCÓ

Formole 95 E



Disfruta de los passonajes y las investigaciones policiales más misteriosas en una selección de 25 títulos de los autores más consagrados como Ken Follett, Stephen King, Pierre Lemaitre, Arturo Pérez-Reverte, John Grisham, Jo Nesbo, Fred Vargas, Mary Higgins Clark y muchos más

CADA DOMINGO UNA NUEVA ENTREGA POR SOLO 5,95 C

5 MAYO

KEN FOLLETT EN LA BOCA DEL

**DRAGÓN** 

12 MAYO

PIERRE LEMAITRE ROSY & JOHN 19 MAYO

JO NESBO SANGRÉ EN LA NIEVE 26 MAYO

STEPHEN KING

Promoutin de deriste pertrauter, Atendée et alterte 01 111 80 00.

# Sunak vende las deportaciones a Ruanda como «el final del negocio de las mafias»

Duras críticas de la ONU y el Consejo de Europa a una medida que «atenta contra los derechos humanos»

IVANNIA SALAZAR CORRESPONSAL EN LONDRES



ishi Sunak se ha anotado un tanto con la aprobación de la ley que permitirá enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a territorio británico y que fue una de sus grandes promesas al asumir el poder, aunque la idea había sido anunciada por Boris Johnson hace dos años. Tras una larga batalla en los tribunales, con el Supremo liegando a declarar ilegal el proyecto, y con idas y venidas de cambios entre las dos cámaras del Parlamento, los diputados dieron ya el visto bueno a una medida legislativa que ha recibido pocos aplausos y muchas condenas

La aprobación se produjo pocas horas antes de que cinco personas, incluyendo una niña de 7 años, murieran en las frías aguas del canal de la Mancha. En declaraciones a la prensa, Sunak declaró que «hay informes de más muertes trágicas en el Canal esta manana» y consideró la tragedia un «recordatorio de por qué nuestro plan es tan importante». El 'premier' reiteró que el objetivo del Gobierno es «evitar que las personas realicen estos cruces tan peligrosos», y advirtió que los traficantes de personas están «metiendo a más y más personas en estas lanchas neumaticas no aptas para navegar. Es por eso que, por razones de compasión más que cualquier otra cosa, debemos romper este modelo de negocio»

#### «Momento histórico»

En una publicación en sus redes sociales, el ministro del Interior. James Cleverly, calificó la votación como un «momento histórico en nuestro plan para detener las embarcaciones» y añadió que «la ley evitará que las personas abusen utilizando reclamaciones falsas de derechos humanos para bloquear las expulsiones. Deja claro que el Parlamento del Reino Unido es soberano, dando al Gobierno el poder de rechazar medidas provisionales de bloqueo impuestas por los tribunales europeos»

«Prometí hacer lo necesario para despejar el camino para el primer vuelo. Eso es lo que hemos hecho. Ahora estamos trabajando día y noche para poner en marcha otros vuelos», aseguró, «Este Gobierno está haciendo todo lo posible para poner fin a este comercio, detener



Rishi Sunak habla ayer con varios periodistas a bordo de un avion camino de Varsovía - ALP

las embarcaciones y, en última instancia, romper el modelo de negocio de las malevolas pandillas de contrabando de personas, para que ya no pongan en peligro vidas», agregó.

Pero las críticas llegaron desde diversos flancos. Michael O'Flaherty, el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, manifestó a SkyNews que «gestionar el asilo y la migración es, sin duda, una empresa compleja para los estados, pero siempre debe hacerse en pleno cumplimiento de las normas internacionales. En este sentido, me preocupa que el proyecto permita la implementación de una politica de expulsion de personas a Ruanda sin ninguna evaluación previa de sus solicitudes de asilo por parte de las autoridades del Remo Unido en la mayoria de los casos» Así, opinó que «el Gobierno deberia absLa aprobación se produjo pocas horas antes de que cinco personas, incluyendo una niña de 7 años, murieran en el canal de la Mancha

tenerse de expulsar a personas bajo la politica de Ruanda y revertir la infracción efectiva del proyecto de ley sobre la independencia judicial».

Tambien, en una declaración conjunta, los dos altos comisionados de la ONU, Filippo Grandi y Volker Turk, expresaron que la política tendrá un impacto perjudicial en la protección de refugiados y los derechos humanos en todo el mundo, ya que proteger a los solicitantes de asilo requiere que todos los paises cumplan con sus obligaciones. Pero el acuerdo del Reino Unido «busca transferir la responsabilidad de la protección de los refugiados, socavando la cooperación internacional y estableciendo un preocupante precedente global», dice la declaración «Es fundamental para la protección de los derechos humanos y la dignidad de los refugiados e inmigrantes que buscan protección, que todas las expulsiones del Reino Unido se lleven a cabo después de evaluar sus circunstancias individuales específicas en estricto cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de refugiados», pidieron

El Consejo de Refugiados calificó como «devastadoras» estas nuevas muertes en el Canal. Enver Solomon, cabeza de la organización, denunció una «legislación hostil y sensacionalista» La única forma «sostenible» de reducir el numero de solicitantes de asilo es que el Gobierno «reduzca la necesidad de que personas desesperadas tomen acciones desesperadas», aseguró, y agregó que no necesitamos leyes costosas e inviables, necesitamos un proceso justo y humano.

El coste, efectivamente, es muy elevado. Un informe presentado por la Oficina Nacional de Auditoria (National Audit Office, NAO), indicó en marzo que el gasto para deportar a tan sólo 300 refugiados será de más de 600 millones de libras esterlinas (unos 702 millones de euros). Actualmente, en la lista de inmigrantes para volar a Kigali hay unas 350 personas, y los abogados ya han avisado que prepararán impugnaciones las legales a título individual

### 6.265 personas cruzaron el canal de la Mancha en lo que va de año

Entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, más de 6.265 personas han cruzado el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, casi un 25% mas que en el mismo periodo del ano pasado. En todo 2023, un total de 29.437 personas llegaron al Reino Unido utilizando esta ruta, una marcada disminución desde el máximo registrado en 2022, con 45.755 personas. Desde que se comenzaron a

recopilar datos en 2018, cerca de 120.000 personas han llegado por esta via. En 2023, los afganos lideraron en numero las travesias, constituyendo una quinta parte. Les siguieron los irames, con el 13%, y los turcos, con un 11%. Segun las estimaciones de la Organizacion Internacional para las Migraciones, al menos 72 inmigrantes han perdido la vida en el Canal desde 2018.

INTERNACIONAL MIÉRCOLES. 24 DE ABRIL DE 2024 ABC



Un grupo de manifestantes propalestinos expresa su rechazo a la guerra de Gaza en la Universidad de Nueva York 🕕

# Los campus universitarios de Estados Unidos estallan en protestas propalestinas

La movilización supone una amenaza para Biden, que necesita el voto joven para ganar las próximas elecciones

JAVIER ANSORENA CORRESPONSAL

EN NUEVA YORK



Ha llegado la primavera y en las universidades de EE.UU, es temporada de encerrarse para los exámenes finales, espabilar con los trabajos de fin de curso y probarse la toga y el birrete para la graduación. Muchos campus del país, sin embargo, están tomados por la tensión derivada de la guerra en Gaza, con la vida universitaria trastocada por las protestas antiisraelies.

La situación empezó poco después de que Israel emprendiera su operación militar en la Franja tras los ataques terroristas de Hamás en territorio de Israel del pasado 7 de octubre. En estos meses, la tensión social y política en EE.UU. se ha acumulado a la par que Israel ha mantenido sus operaciones en

Gaza, en medio de una creciente crisis humanitaria y de liamadas al alto el fuego. En los últimos dias, un chispazo en la Universidad de Columbia ha provocado un incendio que afecta a universidades de todo el país. La oleada de protestas anticipa un verano caliente y difícil para Joe Biden, el presidente de EE.UU, que podría ver su campaña a la reelección agitada por las protestas.

#### Exaltación

Ese chispazo ocurrió a mediados de la semana pasada en los jardines encajados entre edificios monumentales de Columbia, en el norte de Manhattan. La rectora de la universidad, Minouche Shafik, compareció el miércoles pasado en Washington ante un comité de la Cámara de Representantes para tratar los ataques antisemitas en su campus, disparados desde el comienzo de la guerra de Gaza. Durante esa semana, en

Nueva York, en esos jardines, un grupo de estudiantes bajo la etiqueta 'Solidaridad con Gaza' levantó un campamento-protesta. Su exigencia básica era que la universidad cortara todos sus lazos financieros con Israel. Para muchos estudiantes judios, era una de las muchas protestas en las que se sienten amenazados por activistas pro-Palestina, en las que se escuchan insultos racistas y llamamientos a la destrucción de Israel. El grupo Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina defendió en un comunicado que «rechazamos con firmeza cualquier forma de odio o racismo» y que criticaban a los «individuos exaltados que no nos representan»

En la noche del jueves, a instancias de la propia Shafik, la Policía de Nueva York entró al campus para desmantelar el campamento y aquello acabó con disturbios y el arresto de un cen-

Los estudiantes exigen que la Universidad de Columbia corte todos sus lazos financieros con Israel por la guerra en la Franja tenar de personas. La llamada a la Policía motivó peticiones de dimisión a Shafik por parte de los activistas.

El lunes, la universidad decidió que las clases fueran en remoto, en coincidencia con la primera noche de la Pascua judía. La agitación siguió, con el campamento en pie, una protesta de profesores en solidandad con los alumnos arrestados, llamamientos a la dimisión de Shafik y protestas pro-Israel, como la liderada por un docente de la universidad, Shai Davidai, Elie Buechler, un rabino ortodoxo de una asociación judia en la universidad, recomendó a los alumnos que se quedaran en casa. Robert Kraft, un gran donante de Columbia y dueño del equipo de futbol americano de los New England Patriots, dijo que no dará dinero al centro por el «odio virulento que continua creciendo en el campus» y porque «ya no tengo confianza en que Columbia pueda proteger a sus estudiantes y plantilla».

Ayer, Columbia decidió suspender la mayoría de clases de forma presencial hasta que el semestre lectivo acabe el mes que viene. Pero para entonces el fuego de la tension antiisraelí se había extendido en el campus y se había propagado por universidades –progresistas y privadas– de todo el país.

Al sur de Manhattan, se formó otro campamento en la Universidad de Nueva York, que acabó también con disturbios al filo de la noche del lunes, con el empleo de Policía antidisturbios y el arresto de 133 personas. Las acampadas propalestinas aparecieron en otras partes del país: en Yale, en New Hampshire, se detuvo a 45 personas en otro desmantelamiento, pero también surgieron en campus como los de MiT,

### Piden a Biden que envíe a la Guardia Nacional

Lideres de los dos grandes partidos políticos de EE.UU. han reaccionado con fuerza a las protestas que se esparcen por campus universitarios de todo el pais. Los mas virulentos, los republicanos como el senador Josh Hawley, que dijo que «ya es hora de que Biden envie a la Guardia Nacional a nuestras universidades para proteger a los judios estadounidenses». Su compañero de bancada, Tomo Cotton, calificó las protestas en Columbia como «pogromos nacientes» y dijo que el presidente tiene la obligacion de ir a por esas «turbas».

«Todo estadounidense tiene derecho a protestar», dijo Chuck Schumer, el lider democrata en el Senado. «Pero cuando las protestas pasan al antisemitismo, el abuso verbal, la intimidación o la glorificación de la violencia del 7 de octubre, eso cruza una linea». Un diputado democrata, Josh Gottheimer, visitó la acampada en Columbia y dijo que estaba llena de manifestantes «arrojando odio antisemita incendiario».

Tufts y Emerson, en Massachusetts, o el de Berkeley, en California.

La Universidad de Harvard actuo de forma preventiva y cerró su campus al publico -es uno de los atractivos turísticos de la cercana Boston, en Massachusetts- y prohibió la entrada de estudiantes con materiales que pudieran estar relacionados con el levantamiento de un campamento.

#### Contagio

Las protestas amenazan con seguir creciendo en centros universitarios y escolares de las cuatro esquinas del país, con un potencial destructivo para Biden. El presidente necesita con desesperación la movilización del voto joven para ganar las elecciones de noviembre y las últimas encuestas han mostrado el bajo entusiasmo de este electorado con su candidatura a la reelección. También tendrá una oposición fuerte de la minoria árabe, que puede ser decisiva en al menos un estado clave, Míchigan.

«Condeno las protestas antisemitas», dijo Biden el lunes. Pero luego apostilló con un «condeno también a quienes no entienden lo que está pasando con los palestinos», que no se entendió bien.

Se le entendió mucho mejor a su rival. Donald Trump, cuando ayer llegó al juzgado para una nueva jornada de su juicio. Dijo que las protestas universitarias son «una desgracia», acusó a Biden de todo lo ocurrido y dijo que «no es un amigo de Israel»

'La Universidad balear acoge una charla bajo un lema antisemita y en apoyo de Hamás' [Pág. 35] Uno de los proyectiles de Irán contra Israel derribados por Jordania cayó ante el edificio de Shaihan y Maged, cuyo coche no aplastó por milímetros. Pensaron que «empezaba la guerra»

# Salvados por los pelos de morir por un misil iraní

PABLO M. DIEZ

ENVIADO ESPECIAL

A AMAN (JORDANIA)



Abu Taieh y su mando no les aplastó uno de los misiles iranies lanzados contra Israel que fueron derribados cuando sobrevolaban Jordania. Eran las dos menos cuarto del domingo 14 cuando esta analista financiera y su esposo, ingeniero, acababan de regresar a casa después de cenar fuera. Y, justo en ese momento, el proyectil cayó a las puertas de su edificio, en el barrio de Marj Al Hamam, al suroeste de Aman.

«Fue una noche de mucho miedo porque veiamos los misiles volando en el cielo. Uno de ellos cayó aquí, junto a este coche de un vecino», nos explica ante el vehiculo, un Kia negro que ha aparecido en numerosos vídeos en las redes sociales. El misil no le cayó encima por milimetros, pero sus esquirlas dañaron la chapa y rompieron la ventanilla trasera izquierda.

«Era la primera vez que oia un ruido tan fuerte y la casa empezó a temblar... El sonido de los cristales estallando... Fue horrible», cuenta Shaihan aún impresionada. «Fue una noche infernal. Gracias a Dios, todo acabó bien y no hubo grandes daños. Es la primera vez que vivimos algo asi en Jordania porque tenemos un ambiente muy seguro y no nos enfrentamos a estas situaciones», razona junto a su hija.

Lo peor fue para ella y su hermanito, tambien de corta edad. «Los niños estaban llorando aterronzados. Se despertaron y rompieron a llorar. No podiamos conseguir que dejaran de llorar. Fue muy duro. Y nosotros también estábamos asustados. No sabiamos qué hacer. Pensabamos que la guerra iba a empezaro, recuerda en la esquina de su edificio, de cuatro plantas.

Desde su balcón, en el segundo piso, grabó los videos que comparte con ABC, que muestran la llegada de los bomberos, la Policia y una ambulancia. Justo detrás del coche de su vecino cayó el misil, que parece una gruesa tubería de unos dos metros de largo. Atraídos por el estruendo, una nube de cunosos revolotea alrededor del vehículo grabando con sus teléfonos móviles.

#### «Aquí juegan los níños»

«Gracias a Dios, no paramos en ningun lugar ni a repostar Llegamos justo a tiempo para estar con nuestros hijos Luego vino la Policía y no dejaron que nadie pasara. Así que llegamos justo a tiempo», suspira aliviada Shaihan. Aunque finalmente todo se quedó en un susto, pudo haber sido una tragedia porque, según señala, «normalmente aquí juegan muchos ninos al futbol durante el Ramadán, cuando no se van a dormir temprano. Gracias a Dios, ningún niño resultó herido»

En la misma esquina donde estaba aparcado esa noche sigue el Kia negro de Maged al Ass, quien vive en la planta baja y cuyo balcón queda a solo tres metros de donde aterrizo el proyectil. «Estabamos viendo en Al Yazira las noticias sobre el ataque de Iran contra Israel cuando escuchamos el fuerte ruido de una detonación. A toda la familia nos dio mucho miedo cuando nos asomamos a la calle y vimos un montón de humo y un objeto sobre el suelo. Pero no sabiamos que había sido una explosion», rememora Maged esos instantes de terror e incertidumbre

«Llamé a los bomberos y, en diez minutos, liegaron todos los cuerpos de segundad, policías y ambulancias. Salí y vi el coche danado así», nos muestra los desperfectos sufridos en el alerón delantero izquierdo y la ventana, que ya ha reparado. Aunque el seguro no se la ha pagado porque los daños por un misil no estan incluidos en su poliza, le han dicho que el Gobierno le dará una indemnización.

Maged se siente «afortunado, gracias a Dios, de que el proyectil no causara una catástrofe en el barrio». Tal y como se ve en otro video que nos cede, junto al misil se ve en el suelo una maraña de cables. Entre las sirenas de las ambulancias y los camiones de bomberos, la Policía pide a los curiosos que no graben con sus móviles y se retiren por miedo a que estalle el proyectil.

En el centro de la calle, donde impactó el misil, el socavón que provocó al caer ya ha sido asfaltado de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Cuesta creer que, hace poco más de una semana, aquí se vivieran escenas de guerra. Esa noche, el cielo negro de Amán se iluminó con ráfagas y explosiones provocadas por las baterías antiaéreas que trataban de interceptar los drones y misiles lanzados por Irán.

Como recuerdo de su histórico ataque contra Israel, en internet se venden fragmentos de los misiles iranies

> por entre 70 y 120 dinares (entre 92 y 160 euros). Un precio altísimo que indica la rareza de la pieza. Mejor que siga siendo así porque lo contrario solo podría significar algo terrible: más misiles iraníes cayendo sobre Jordania.

Diez dias después, la vida ha vuelto a la más absoluta normalidad en el barrio de Marj al Hamam. Pero sus vecinos, como Shaihan y Maged, nunca podrán olvidar la noche en que llovieron misiles iraníes sobre Jordania.



Shaihan Abu Taieh pasó dos minutos antes por donde cayó el misil // P.M. Diez

### EN LÍNEA CON LA POLÍTICA ENERGÉTICA ITALIANA

# Meloni ordenó al CEO de Enel endurecer el control a Endesa

Entre las directrices, si fuera necesario, ajustar mandos directivos y prejubilaciones para el resto de la plantilla, y buscar socios financieros para inversiones selectivas en renovables

MARIA JESUS PÉREZ MADRID

a primera ministra de Italia. Giorgia Meloni, poco tiempo despues de su llegada al poder, colocaba al frente de la compañia electrica estatal Enel -en la que el Ministerio de Finanzas italiano ostenta un 23%-, a Flavio Cattaneo, entonces máximo responsable de la empresa publica de trenes. El nuevo consejero delegado, que inmediatamente se convirtió en vicepresidente de Endesa -filial española de la italiana que posee el 70% de la española-, recibió entonces el mandato de Meloni de controlar las inversiones en renovables, en línea con su política energética. El mandato apuntaba, de segundas, al plan inversor del consejero delgado de Endesa, José Bogas, a quien sin embargo ratificaron en su cargo.

Entonces, las primeras palabras de Cattaneo tras sustituir a Francesco Starace al frente de Enel se tornaron premonitorias para la cúpula española de Endesa: «adoptaremos un enfoque más selectivo hacia las inversiones para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos». Entre estos planes, Meloni -que pretende convertir a Italia en la puerta de entrada del gas para Europa desde África - exigió ajustar las milmillonarias cantidades destinadas en tecnología en renovables y gastar más en redes. Una de las claves, por cierto, no poner en peligro los suculentos dividendos de la española para el Estado italiano. Cuanto menos invierta Endesa, más dividendo recibirá Italia.

De momento, tras la actualización del plan estratégico de Endesa anunciado a finales del año pasado, Enel se aseguraba unos ingresos mínimos de 3.000 millones de euros con el programa de 
dividendos para el periodo 2023-2026 de su participada española. La garantia 
pasa por el compromiso de la eléctrica 
española de fijar un «suelo» de retribución de un euro por acción en cada uno 
de esos ejercicios, segun el plan presentado entonces a los inversores.

Segun ha podido saber ABC en fuentes proximas a la directiva de la electrica italiana, con Cattaneo al frente de Enel, por tanto dentro del consejo de Endesa -desde hoy, además consejero dominical tras su ratificación en la junta de aaccionistas-, las directrices de Meloni a Espana «llegaron muy rápido y fueron claras y directas». Prioridad, «la politica energética de Italia frente a la española». Para ello, apuntan las mismas fuentes, Meloni encargó directamente a Cattaneo «endurecer el control de la gestion de Endesa y estrechar la politica de inversiones». Fue dicho, y hecho

En relación al exceso del control sobre la española, otras fuentes en cuadros directivos en España coincidieron al señalar que «no en vano, el nuevo CEO de Enel y vicepresidente de Endesa se ha ganado fama en la compañia de hiperdetallista y de estar encima hasta de temas realmente irrelevantes».

#### Plan de inversión actualizado

Las fuentes explicaron que el plan inicial de inversiones presentado por Bogas hasta 2026 se consideró en Italia excesivo, sobre todo en lo que se refiere al área de las renovables, por lo que Melo-

> Giorgia Meloni, primera ministra de Italia // EFE

ni «recomendó» su revisión. Así, de una cifra total de 8.900 millones de inversión. 2 800 millones brutos se destinarian a redes de distribución, 200 millones mas que en el plan anterior pendientes de una mayor visibilidad sobre la revision regulatoria; otros 4.300 millones para renovables, misma cifra que en el plan precedente, con un mayor peso de la eolica para alcanzar los 13.900 MW de capacidad renovable a final de 2026 y con Andorra, Pego y los 800 MW eolicos de Galicia como proyectos estrella; y 900 millones para el área de clientes para alcanzar los 7.5 millones en el mercado libre en la Península Ibérica al final del trienio, al tiempo que la electrificación de todos los usos energéticos guía la estrategia comercial.

El mandato de la primera ministra

ntaliana al equipo gestor de la española vía Cattaneo fue más allá. «inversiones con socios financieros y, si fuera necesario, ajustar los cuadros directivos y del resto del personal de los activos que se compartieran con esos nuevos socios», añaden las fuentes italianas.

Oídas las directrices, en la eléctrica española se pusieron manos a la obra y fue cuando a finales de noviembre pasado Bogas «actualizaba» su plan de inversiones, al mismo tiempo que anunciaba la apertura del capital en el área de renovables, lo que permitiría a Endesa incrementar sus inversiones y ampliar su alcance en el mercado, especialmente en un sector que enfrenta desafios significativos de crecimiento por la baja remuneración y contracción de la demanda.

En linea con el retoque de los planes, y con la connivencia de Cattaneo, por tanto de Meloni, a finales de febrero de este año, Bogas volvia a anunciar que la compañía estaba «en avanzadas negociaciones» con varios candidatos, entre los que se encuentran fondos de inversión y grupos industriales, para incorporar, «antes de que acabe el primer semestre», un socio financiero al accionariado del negocio de renovables, «Con un apalancamiento de 2,4 veces el ebitda, no seríamos capaces de abordar este plan solos», afirmó Bogas, que añadio que «con el nuevo socio, tendremos el volumen necesario para duplicar nuestras inversiones actuales».



### La eléctrica celebra hoy su junta con la salida de Alicia Koplowitz

M. J. P. MADRID

Endesa celebra hoy su junta ordinaria de accionistas, un evento que estará marcado por la renuncia de Alicia Koplowitz a ser reelegida como consejera independiente de la sociedad. Segun informó Endesa, la renuncia de Koplowitz se produjo por «razones personales que le imposibilitarian continuar desempeñando el cargo con el adecuado nivel de dedicación prestado hasta la fecha».

Tras la salida de Koplowitz, el consejo someterá a la aprobación de la junta que el numero de miembros del órgano de dirección se fije en 14, además en la junta se someterá a ratificación el nombramiento por cooptación y la reelección del consejero delegado de Enel -principal accionista de Endesa-, Flavio Cattaneo, como consejero dominical.

También se votarán los nombramientos de Stefano de Angelis, Gianni Vittorio Armani, Guillermo Alonso Olarra, Elisabetta Colacchia y Michela Mossini, así como la reelección de Eugenia Bieto Caubet y Pilar González de Frutos

Además, los accionistas aprobarán los resultados de 2023, con un beneficio neto de 742 millones de euros, y el dividendo complementario de 0,5 euros por acción, que se abonará el 1 de julio, más la política de remune-

ABC MIÉRCOLES. 24 DE ABRIL DE 2024

ECONOMÍA 43

Endesa, pues, busca incorporar socios financieros en cada uno de sus proyectos. De momento, ha iniciado operaciones de rotación de activos, con los que busca obtener financiación por valor de 2 800 millones, cubriendo más del 65% de la inversión prevista en renovables de 4 300 millones hasta 2026. Conforme a los precios del mercado, la venta del 49% de la cartera de plantas fotovoltaicas en funcionamiento de la compañía, compuesta por unos 2,400 megavatios rondaría los 1,500 millones.

Además de esta venta, Endesa tiene previsto lanzar una segunda cartera de renovables, compuesta por proyectos en desarrollo o listos para construir, Aunque la venta de este paquete se encuentra en una etapa inicial, con la cantidad de MW a vender aun por definir, se espera que se concluya en el segundo semestre del presente año.

Fuentes financieras defienden la posición que tenian los españoles frente al Gobierno de Meloni, tanto con Starace como con Cattaneo, y afirman que el plan de este último «da continuidad con firmeza a algo que ya se vivió con Starace, consistente en no aceptar que una empresa que es sistémica para la economía y el sector eléctrico español no puede tener en cuenta únicamente la rentabilidad inmediata para invertir o no. Hay otras necesidades del país y de los territorios que Endesa siempre tuvo en cuenta y que supo compatibilizar con la rentabilidad de sus inversiones».



raciones de los consejeros 2024-2027

Por su parte, los sindicatos CC.OO. y SIE han anunciado que sus delegados procedentes de distintos puntos de España, se concentrarán frente a la sede de Endesa, donde se celebra la junta. Los sindicatos, que juntos suman el 52% de la representación sindical, denunciaron hace casi un ano el quinto convenio de Endesa, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2023, promoviendo el ínicio de la negociación del sexto. El quinto convenio salió adelante sólo con el apoyo del sindicato mayoritario, UGT

#### Ingresos de la banca por comisiones a comercios en pagos con tarjeta

- Ingresos, en millones de euros

Tasa de descuento media (comisión), en porcentaje

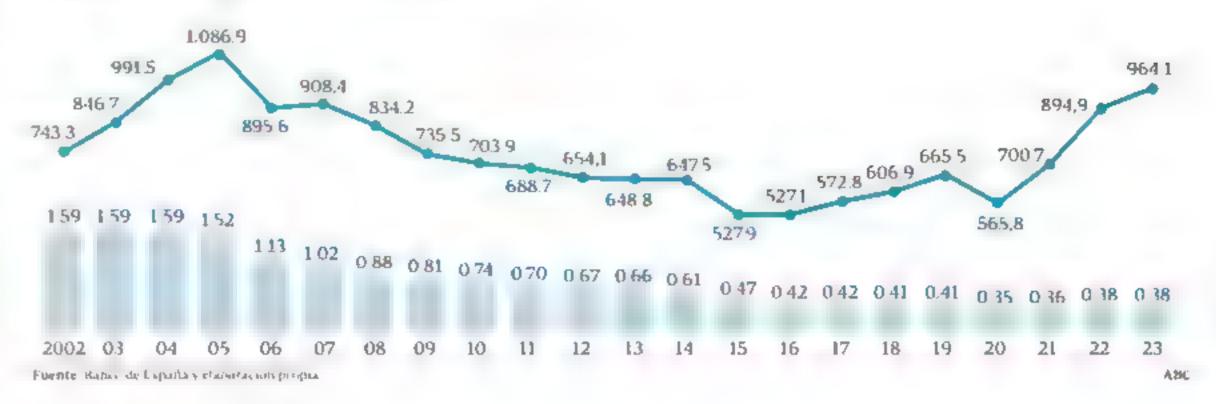

#### UN 45% MÁS EN 2023 FRENTE A ANTES DE LA PANDEMIA

# Los comercios pagaron 964 millones en comisiones por las compras con tarjeta

 El 'boom' de estas operaciones dispara los ingresos de la banca pese a haber bajado las tasas

DANIEL CABALLERO MADRID

Si bien en 2023 se realizaron 8 406,7 millones de operaciones con tarjeta en terminales de punto de venta (TPV, o coloquialmente datafonos) por un importe de 255.457,9 millones de euros—segun datos del Banco de España—, esta cantidad no fue toda a la caja de los comercios. Una parte fue a parar a la banca por comisiones que cobran a las tiendas en cada operación, concretamente, 964,12 millones de euros.

En cada compra con tarjeta, el banco dueño del TPV le cobra un porcentaje de la misma al comercio; esto es la tasa de descuento. Y lo que ingresan las entidades financieras por este concepto se ha disparado en los últimos años al calor del 'boom' de las operaciones con 'plástico' y pese a que las tasas no han hecho más que descender

El año pasado, la tasa media de descuento fue del 0,38%. Con el volumen de operaciones que hubo, en máximos históricos, los ingresos con estas comisiones van al alza. En comparación a la etapa pre-Covid, ahora las entidad recaudan casí un 45% más que en 2019. En aquel año se realizaron compras en TPV por 161.343,34 millones de euros, y ahora se realizan operaciones por valor de 255.457,9 millones de euros; a más operaciones, más beneficio para los bancos. Con todo, lo ingresado por las entidades financieras no es el maximo de la serie histórica. En 2004 los bancos cobraron a los comercios 991,5 millones de euros por las compras en TPV y en 2005 cobraron 1.086 millones. Sin embargo, ese volumen de ingresos tiene su razón de ser en una justificación muy distinta a la que hay actualmente

En aquellos años, la tasa de descuento era del 1,59% y del 1,52% de media respectivamente. El importe de las compras entonces rondaba los 71.500 millones de euros anuales, y ahora es casi cuatro veces más. La diferencia es que en los principios de los 2000 el porcentaje de comisión que se cobraba era muy elevado y, por tanto, los ingresos también.

Con el paso de los años la tasa de descuento se ha ido reduciendo por parte de los bancos al tiempo que cada vez el uso de las tarjetas crecía más. No podían mantener unas comisiones como en los primeros 2000 viendo el volumen de operaciones y la popularización del método de pago.

Aun así, estas comisiones todavía provocan que haya comercios que se resisten a facilitar el pago con tarjeta. En algunos establecimientos todavía pueden encontrarse carteles con que se exige una compra mínima de cinco o diez euros para poder pagar con tarjeta; esto tambien suele deber-

Hoteles, transporte de viajeros y agencias de viajes son los sectores que soportan las tasas de descuento más elevadas se a que, en ocasiones, para importes muy bajos la tasa de descuento suele ser mayor. De ahí que algunos comercios veten el uso del 'plástico' si no se llega a un importe mínimo.

Tal como recoge el Banco de España en su portal del cliente bancario, no está prohibido establecer este importe mínimo para pagar con tarjeta. «Desde el punto de vista de la protección a los consumidores, bastaria con que el comercio lo anunciara mediante carteles visibles al publico», indican, para añadir que «lo que la normativa de pagos sí impide es que se cobre más cuando se pague con tarjeta no es posible cobrar un recargo por pagar con tarjeta, discriminando su uso».

Más aliá de ello, la tasa de descuento varía mucho entre sectores. A los hoteles se les aplica la comisión más alta, de media el 0,81% por operacion, les siguen el transporte de viajeros con una tasa del 0,74% y las agencias de viajes con un 0,62%. Los supermercados de alimentación son los que disfrutan de una tasa más baja, del 0,22%.

#### **Crecen los TPV**

El 'boom' de los pagos con tarjeta también se ve en el número de datáfonos que existen actualmente en nuestro país. Al cierre de 2023 había más de 2,5 millones de TPV, mientras que hace dos décadas no se superaba el millon. Un crecimiento sostenido que se aprecia, además, en el número de tarjetas que hay en circulación

A cierre del año había en España 91,52 miliones de tarjetas. Esto equivale a que cada español, incluso contando los menores de edad, casi tendría a su nombre dos tarjetas. De estas, 42,15 miliones son de credito y 49,37 millones de debito.

Asimismo, toda esta dinámica de cada vez usar más la tarjeta incluso para compras pequeñas se traduce también en que los cajeros registran cada vez menos operaciones, aunque se mantienen por importe. El ejercicio pasado se hicieron 693,5 millones de operaciones de retiradas de dinero en cajeros por valor de 124 891 millones de euros; en numero de retiradas de dinero el dato es muy inferior a antes de la pandemia, pero en valor va al alza.

14 ECONOMÍA

#### INTERNACIONALIZACIÓN

### Cruzcampo vende en 10.000 bares y pubs de Reino Unido tras un año en este mercado

S. E. SEVILLA

Cruzcampo ha alcanzado los 10.000 bares y pubs y el 68% de los supermercados de Reino Unido tras un ano de su llegada a este mercado. El aterrizaje en este destino se inició en abril de 2023 después de que Heineken comprobara que los ingleses, al volver de sus vacaciones en el sur de España, «preguntaban por redes sociales donde se podian disfrutar de esa cerveza que tanto gusta en Andalucia»

«Desde entonces, el ascenso ha sido meteórico, convirtiendose en la Lager de mas rapido crecimiento en el Reino Unido, propiciado por un contexto favorable con una demanda creciente de cervezas internacionales de calidad, en el que la personalidad de Cruzcampo y sus 120 años de saber hacer cervecero la convierten en una de las más atractivas». según han subrayado desde la cervecera. En concreto, la receta cuenta con una graduación alcoholica ligeramente inferior (4,4°) para ajustarse a los gustos anglosajones sin perder su esencia. Incluso en lugares tan emblemáticos como 'The Cavern; donde nació la leyenda de Los Beatles, existe un grifo de Cruzcampo del que se han servido ya casi 25.000 pintas (más de 250 barriles en un año). Tras incorporar las ventas en este país, Cruzcampo se postciona como una de las diez primeras marcas de cerveza en Europa Occidental y la cuarta marca para Heineken. Además de en el Reino Unido, Cruzcampo puede disfrutarse en paises como Francia, Italia, Países Bajos y Japón.

El aterrizaje de Cruzcampo en tierras británicas culmina ahora con una campaña de publicidad. El spot principal, grabado en Sevilla en el pasado mes de junio y ambientado en la década de los 80, muestra el recorrido de un repartidor de Cruzcampo que emprende su ruta subido en un barril, mientras suena la versión del clásico 'My way' de los Gipsy Kings.

En su recorrido, pasa por determinados rincones característicos de la ciudad como la sede histórica de Cruzcampo en la Avenida de Andalucía, la calle Adriano, junto a la plaza de toros de la Maestranza, la legendaria calle Doña María Coronel, el popular mercado de la calle Feria o los comercios tradicionales de la calle Alcaicería, para terminar en el centenario bar los Claveles. Allí, en la Plaza de los Terceros entrega el barril en una trampilla situada junto a la fachada, tal como se hacía tradicionalmente

# Vía libre para que los 190.000 afectados de Afinsa puedan compensar sus pérdidas en el IRPF

 Hacienda confirma que podrán declarar su deterioro patrimonial en la campaña de Renta

BRUNO PÉREZ MADRID

Los alrededor de 190 000 afectados por la estafa filatélica de Afinsa podrán este año tras cerca de dos décadas de espera consignar en su declaración de la Renta las pérdidas sufridas y obtener de este modo una pequeña reparación fiscal por el grave deterioro patrimonial sufrido, que en algunos casos se cuenta por decenas de miles de euros

Así lo acaba de confirmar la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante a la que ha tenido acceso ABC y en la que confirma que tras la sentencia del Juzgado de lo Mercantil numero 6 de Madrid, del pasado 12 de junio de 2023, que puso punto y final a un concurso de acreedores que se ha prolongado durante más de 18 años, las pérdidas experimentadas por los afectados «serán imputables al periodo impositivo de 2023 y computables en la declaración de la Renta de este periodo».

El órgano dependiente del Ministeno de Hacienda aclara, asimismo, que
la pérdida deberá integrarse en la declaración como pérdida patrimonial
no derivada de la transmisión de elementos patrimoniales e integrarse en
la base imponible general. Según una
nota difundida al respecto por la Organización de Consumidores y Usuanos (OCU), «los afectados deberán incluirla (la pérdida patrimonial sufrida) en el casilla 305 de la sección F1,
en la página 13 de la declaración de la
Renta».



Protesta de afectados por la estafa filatelica // ABC

«Hay que aclarar que al tratarse de una perdida patrimonial no derivada de la transmisión de elementos patrimoniales no se puede aplicar para rebajar las ganancias obtenidas por la venta de acciones o activos inmobiliarios, sino solo las generadas por subvenciones o indemnizaciones; si no hubiera ganancias de este tipo se puede imputar en la base general con un limite del 25% de los rendimientos declarados en el ejercicio», explica Ruben Gimeno, secretano técnico del Registro de Asesores Fiscales. El contribuyente dispone de cuatro ejercicios para aplicarse el grueso de la perdida patrimonial experimentada.

Los afectados dispondrán de cuatro ejercicios fiscales para compensar lo perdido por la estafa filatélica en su balance fiscal Al igual que sucediera el ejercicio pasado con los afectados de Forum Filatelico no habrá aviso alguno por parte de la Agencia Tributaria en el programa de asistencia para hacer la declaración de la renta, por lo que los afectados tendrán que acreditar su perdida patrimonial para poder incluirla en la declaración. Los liquidadores de Afinsa ya ofrecen un canal en su página web para obtener esa información fundamental para poder compensar las perdidas sufridas

#### Una estafa de 2.500 millones

Las pérdidas sufridas por los afectados de la estafa de Afinsa se estiman en 2 500 millones, de las que apenas se ha conseguido recuperar un 16% Tributos aceptó el año pasado que los afectados de Fórum pudieran consignar tanto la inversión principal no recuperada como los intereses obtenidos como perdida patrimonial. Nada se ha aclarado del caso Afinsa.

#### LA FUROCÁMARA APRUEBA LAS NUEVAS REGLAS FISCALES

# España remitirá el plan de ajuste antes del 20 de septiembre

**ENRIQUE SERBETO** BRUSELAS

El Parlamento Europeo ha aprobado la versión definitiva de las nuevas reglas fiscales que restablecen los limites de deficit y deuda pública para todos los países que habian quedado suspendidas a causa de la pandemia. España, bajo cuya presidencia se logró el consenso político para definir las nuevas reglas, será uno de los países más afectados, debido a los desequilibrios que acumula, tanto en cuestion de deficit

fiscal como de los limites de la deuda.

Antes del 20 de septiembre de este ano el Gobierno tendrá que enviar a Bruselas sus planes a medio plazo describiendo sus objetivos de gasto y cómo planean acometer inversiones y reformas para aumentar el crecimiento. Puesto que por ahora España está en la lista de países con niveles elevados de déficit y deuda, la Comisión le remitirá al Ejecutivo orientaciones para cumplir los objetivos de gasto y, si lo solicita el

Gobierno, podrá negociarlas previamente. El principal cambio respecto a las reglas anteriores es que el control de los desequilibrios se proyectará en un plan a medio plazo. Los países con exceso de deuda tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año si se sitúa por encima del 90% del PIB, como es el caso de España, y en 0,5 puntos si está entre el 60 y el 90% del PIB. En caso de que el deficit supere el 3% del PIB, habrá que reducirlo en los periodos con crecimiento para alcanzar un saludable 1,5% de deficit.

El ejercicio de 2024 queda a criterio de la Comisión, que aplicará las reglas antiguas pero con la vista puesta en las nuevas, de modo que será complicado que se introduzcan sanciones

ABC MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

ECONOMÍA 45

# José Luis del Río

CEO de Arcano Partners

# «Si tienes un buen proyecto, ahora hay bastante dinero público»

Arcano gestionará un fondo de 55 millones para I+D+i y digitalización en Andalucía

M. J. PEREIRA SEVILLA

José Luis del Rio está al frente de la gestora española Arcano Partners, una plataforma con 21 socios que gestiona alrededor de 70 vehiculos de inversión y que tiene 11.000 millones de euros de activos bajo gestión en todo el mundo Esta firma de servicios financieros fundada en 2003 en Madrid ha gestionado casi cien millones del Fondo Andaluz de Desarrollo Urbano (FDU) y ahora el BEI acaba de adjudicarle la gestión de otros 55 millones del fondo de la Junta de Andalucía para 1+D+i.

Arcano tiene sede en Sevilla desde 2019, cuando el Banco Europeo de Inversiones (BEI) le seleccionó para movilizar un fondo de 100 para proyectos de desarrollo en áreas urbanas en Andalucía. Con esos 92 millones de euros, Arcano captó otros 219 millones de euros de inversión privada, con lo que el volumen invertido final fue de 319 millones.

#### Modelo israelí

«Se necesita dinero publico para empujar el ecosistema de I+D+i .Si hay un ecosistema que de alguna manera ha servido de modelo al resto del mundo es el que se montó alrededor de Tel Aviv, en Israel. Y eso fue posible porque decidió apostar con dinero publico y ahora ya no se necesita porque atrae dinero internacional de fondos de 'venture capital', que actualmente son muy tecnológicos. Es una buena apuesta de Europa y, en este caso de Andalucía, para que llegue dinero para I+D+i para compamas que pueden convertirse en locomotoras de la región. Hay que pensar en cambiar los modelos de negocio que tenemos a nivel nacional y andaluz. Y yo creo que se está hactendo porque a España ya no se nos considera solo 'sol y playa' Esta iniciativa puede ayudar», indica el CEO de Arcano.

Sobre el nuevo fondo público de I+D+i y digitalización en Andalucía que acaban de adjudicarle por 55 millones, y

que deberá invertir antes de 2027 asegura que ya tienen unas diez operaciones en estudio, «Analizamos empresas de todos los sectores porque la digitalización es un tema transversal, que afecta a todos. Estamos viendo compañias en sectores muy tradicionales que están recurriendo a la digitalización para no quedarse atrás», segun las mismas fuentes, que afirman que «ya hemos aprobado en el comité de inversion una operacion y estamos en fase de 'due diligence' Si todo va bien se firmará en las próximas semanas. En este caso es una inversión de 10 millones de euros en 'equity' y entramos con un porcentaje relativamente pequeño».

«Si tienes un buen proyecto, ahora hay bastante dinero publico. El problema actual es poner a funcionar ese dinero y encontrar proyectos realmente buenos que merezca la pena invertir en ellos. Ahora mismo no hay escasez de capital. Si hay un proyecto bueno y viable, lo normal es encontrar capital público y después el dinero privado irá llegando, como ocurnó en su dia en Israel», añade

En cuanto al anuncio del Gobierno central de eliminación de la Golden Visa, el CEO de Arcano entiende que sí podría afectar a la captación de inversores que quieren establecerse en España, si bien precisa que «no diria que es la principal motivación de los inversores que han venido invirtiendo en Es-





Golden Visa

«La eliminación de la Golden Visa puede afectar a la captación de inversores que quieran venir a España»

### Las operaciones en las que ha participado Arcano Partners en la región andaluza

La gestora de fondos Arcano, con actividades de gestion de activos, banca de inversion, M&A... ha participado desde 2013 en numerosas operaciones en Andalucía, entre ellas: la venta de una cartera de suelo residencial en Marbella al grupo insur (2015), de infraestructuras y activos inmobiliarios de Damas (2016), la reestructuración de Giahsa (2016), la venta a Alandra del Hotel Islantilla Golf Resort Huelva o la adquisición del Hospital Costa de la Luz por parte de Quirón Salud (2018). Justo antes del Covid participó en la venta de Tiendanimal, de Miura

Private Equity, al grupo Emefin. En 2020 también financió a la urbanización Zagaleta y participo en la venta del negocio comercial de Exesor. En 2022 colaboró en la venta de una residencia de estudiantes en Sevilla de Corestate Capital, la adquisición de M2C por Ayesa; la venta de una participación de Seabery a Seaya Ventures MCH, la venta de Bulevip.com a Carethy y la compra de Ibermatica por Ayesa. En 2023, participó en la adquisicion y reestructuración de la unidad productiva de Abengoa y en la venta de una participación mayoritaria de SSG a Asterion.

paña. Algo de impacto tendrá porque alguno sí la usaba». A su juicio, «siguen llegando inversores estratégicos que quieren comprar compañías en España y siguen llegando inversores internacionales financieros, como ha ocurido con la compra de la Universidad Europea liderada por un fondo nórdico. Seguimos viendo mucho apetitivo desde el lado de M&A. España sigue siendo un polo de atracción para el inversor internacional».

En cuanto a las provincias andaluzas, el sector inmobiliario sigue yendo como un tiro en la captación de inversiones, sobre todo en la costa. «Málaga sigue atrayendo dinero y ha tenido un crecimiento más que proporcional con respecto a otras provincias andaluzas. Algo parecido está ocurnendo con Cádiz. Bueno, Sevilla sigue siendo interesante para los inversores pero Málaga está creciendo más», añade

#### Eliminar burocracia

Sobre los cuatro decretos de simplificación administrativa de la Junta, este directivo de Arcano afirma sin dudarlo que este tipo de cosas «ayuda y lo vimos claramente en Madrid hace años. En Andalucía encontramos a un aliado en la Administración para captar inversiones y poner en marcha proyectos. Estamos encontrando una Administración muy colaboradora y muy innovadora».



El consejero delegado saliente de Vocento, Luis Enriquez, el presidente del grupo, Ignacio Ybarra; y el secretario del consejo, Carlos Pazos (de izq. a deha.) . A GOMEZ

# Vocento profundizará en los negocios digitales y de diversificación

 La junta de accionistas del grupo aprueba el reparto de un dividendo de 5,5 millones de euros

MANU ÁLVAREZ BILBAO

El presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, reiteró ayer en la junta de accionistas de la compañía, celebrada en Bilbao, el objetivo de mantener el diseño estratégico del grupo de comunicación para profundizar en los negocios digitales y de diversificación, que han sido la clave de la transformación en los últimos años y que aportan ya el 46% de los ingresos. La junta aprobó el reparto de un dividendo total de 5,5 millones de euros -aproximadamente 0,045 euros por acción , lo que supone destinar a la remuneración del accionariado la totalidad del beneficio neto de 2023 -4.26 millones de euros-junto a una cantidad adicional procedente de reservas. A la junta asistieron, de forma directa o representados, accionistas que poseen el 81,23% del capital social de la empresa.

Ignacio Ybarra se refirio en su discurso al ejercicio del pasado año en el que se contabilizaron unos ingresos totales de 362.3 millones de euros, con un aumento del 5,1% sobre las cifras de 2022, en un contexto complejo en el que la compania ha continuado su proceso de contención de gastos. En el aumento de los ingresos, además de la incorporacion al perimetro de consolidación de la agencia &Rosàs, contribuyó de forma decisiva la apuesta por la diversificación y el avance de los negocios digitales. Las suscripciones digitales, en las que Vocento asumió un papel pionero en España hace ya algunos años, incrementaron un 28% su aportación a la cuenta de resultados durante el pasado ejercicio.

#### Deuda «moderada»

En 2023 el grupo alcanzó un ebitda de 34,5 millones de euros, un 2.9% más que el año precedente y dentro de los compromisos que se habian anunciado en la junta anterior. El ejercicio se cerró con una deuda financiera neta de 15,1 millones de euros, que el presidente calificó como «moderada»

De cara al futuro. Ybarra mostró su convencimiento en la evolución positiva de la companía. Para liderar lo que denominó como «proceso de transición» el consejo ha depositado su confianza en Inaki Arechabaleta, que toma el relevo como primer ejecutivo: «iñaki es un hombre de la casa con una trayectoria más que demostrada. Se incorporó a Vocento hace 30 años y ha contribuido de forma esencial a convertirnos en el grupo que somos aho-

ra». El presidente también agradeció sus «13 años intensos y complejos» a Luis Enriquez, hasta ahora consejero delegado del grupo y que ayer cedió el testigo a Arechabaleta. Enríquez, tras desgranar las principales cifras del ultimo ejercicio, realizó un repaso de la evolución de Vocento desde que tomo la riendas de su gestión en 2011, con una especial incidencia en el proceso de diversificación que se ha desarroliado durante estos años. También quiso mostrar su reconocimiento al trabajo de los más de 1.000 periodistas del grupo.

#### Incorporación al consejo

Entre los acuerdos aprobados por los accionistas ayer en la junta figura también la incorporación al consejo de ad-

Marta Elorza Trueba se incorpora al consejo de administración del grupo como independiente

#### Ignacio Ybarra

«Más del 30% del ebitda procede de nuevos negocios y el 46% de los ingresos son digitales y de diversificación»

ministración como vocal independiente de Marta Elorza Trueba, que sustituirá a Carlos Delclaux, quien ha permanecido en el órgano de gobierno de la compania durante los ultimos ocho años. Elorza es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto e inició su carrera profesional en el área de auditoria de la firma Arthur Andersen, para incorporarse más tarde como directiva al grupo Banco Santander En la actualidad es consejera independiente de OpenBank y presidenta de su Comisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento. Es también consejera independiente de Santander Consumer Finance y de Open Digital Services. Con este nombramiento Vocento superará por primera vez el umbral de 40% de mujeres en el consejo de administración y también son mujeres la totalidad de quienes tienen la calificación de independientes

El presidente del grupo también dedicó una parte de su intervención en la junta de accionistas a detallar los avances que se han conseguido en el cumplimiento de los planes de sostenibilidad, con un 46,55% del consumo de energía que ya procede de fuentes renovables y el reciclaje del 98,49% de los residuos que se generan en su actividad. Dentro del compromiso asumido en los planes de igualdad destacó, asimismo, que el 44,65% de la plantilla del grupo son mujeres. IBEX 35

FTSE 100

CAC 40

DOW JONES

Año: 4,03% 8,105,78

After 7,46% 38,503,69 After 2,11%

MADRID

**FTSE MIB** 

DAX

NASDAQ 100

**EURO STOXX 50** 

**FTSE LATIBEX** 

After 2.29% | 37.552.16 After 12.22% |

| D. |   | 31 | 25 |  |
|----|---|----|----|--|
| D  | L | Α. | 33 |  |

| VALOR            | CH RRE   | VAR.<br>AVER     | ANO      | WAX.<br>DIA | MIN.<br>DEA | RENTAB.<br>DIVID. % | PER.   |
|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| Acc d            | , 15 (H) | 4 H              | 18-15    | 108,90      | 106,50      | 4,15                | 12,21  |
| Accomo El eligid | er (9)   | U,               | Reses    | 19,5        | 19,18       | 3,61                | 17,08  |
| Vic. 100X        | 3,3950   | 4.26             | * "      | 10,00       | 9,A1        | 3,14                | 6,52   |
| 465              | \$5, 650 | ń                | 4.48     | 38.90       | 38,46       | 0,13                | 12.26  |
| Aeta             | 1.5800   | 19"              | * 5      | 176,30      | 171,30      | 4,16                | 13,19  |
| Ar ideas         | 53400    | э ң              | 3110     | 59.06       | 57,86       | 0,75                | 15,79  |
| A vicinity (Cas  | 2-500    | 2.5/*            | 6.11     | 24.15       | 23,41       | 1,73                | 4,40   |
| & Salac 1        | 1.00     | 16"              | 16 7     | 1,54        | 1,50        | 1.97                | 2.11   |
| d Salita up.     | a 18     | ,                | 75.1,    | 4.77        | 4.69        | 2.96                | 5,89   |
| Backle of        | 26-1     | C-06             | 25.33    | 7.20        | 7.19        | 9.97                | 8.19   |
| > \ \            | 10 660   | 3.72             | 21)      | 10,66       | 10,46       | 5.16                | 7,00   |
| C 1 No. of the   | 1,-1-1   | 1.84             | 3,2000   | 4,95        | 4,46        | 4,66                | 770    |
| tr m x           | 31253    | 2 18             | 1 .      | 31,95       | 31,12       | 0,18                | 277,94 |
| 9,45             | 1 880    | gh 1"            | 50       | 13,96       | 13,72       | 12,45               | 16,24  |
| HH NA            | . 5      | 4.3              | f==-1    | 12,31       | 17,09       | 12.10               | 9,60   |
| 25.071-0         | 51 (8)   | , 13             | 3 7      | 14,26       | 33,60       | 1.25                | 3196   |
| h) j             | ( left ) | 31)              | 5.81     | 20,08       | 19.30       | 1.75                | 13.21  |
| Cartols \        | N N      | 2-5              | Lund     | 8.79        | 8,25        |                     | 6.06   |
| bead of          | 11 91 )  | 100              | _ 8      | 11,57       | 11,42       | 3.98                | 13.06  |
| al S             | (E-C-81) | 1119             | 2 1      | 46,06       | 44,95       | 2,61                | ,20,04 |
| ent t            | H-Nc)    | .1               | 2004     | 18,25       | 17,99       | 1,38                | 9,67   |
| 1 holt 6 hol (4  | 5 > 1    | ( 15             | 15 90    | 5,55        | 5,49        | 4,52                | 15,66  |
| No               | المريد   | 0.51             | Salagina | 2.00        | 2,04        |                     | 3,83   |
| -ta 16-51        | 80,450   | 1,26             | 33.64    | 80,65       | 79,15       | 1,61                | 16.67  |
| 4.30 [           | 25 560   | 0.79             | 4,48     | 25,60       | 25.42       | 7.24                | 10.33  |
| Manage           | 2,276    | 1,16             | 1714     | 2,28        | 2,25        | 6,39                | 7.36   |
| M (t. Hongs      | 7325     | 1.60             | 22 90    | 714         | 71B         |                     | 11.74  |
| Matt             | 10,440   | 0,77             | 3.78     | 10,49       | 10,38       | 4,23                | 14.35  |
| N-40-85          | 23,720   | 1,80             | 12,15    | 2.1,80      | 23.16       | 4,22                | 14,13  |
| Ottober Faca     | 16 010   | 0.13             | 738      | 36,11       | 15,96       | 6,25                | 14,44  |
| N PS H           | 1 (15    | 1_               | . 26     | 15119       | 14.90       | 2.66                |        |
| S-1              | 1 CH     | → <sup>~</sup> Ч | 2006     | s-d-        | 10          |                     | 2.4    |
| Si na            | 1 3d S   | 75               | \$11.01  | vitra.      | Strife      |                     | > > 1  |
| leicor a         | 41-7     | 110              | 1" 5     | 4,17        | 4,09        | 7,25                | 12.76  |
| 1 196 1          | 1751     | 15               | 21996    | 1.16        | 1,13        | 4,31                | 6.82   |



### SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que más suben

| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CIERRE  | DIACG | AND (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| No. of Contract of | 134     | 1.8   | į 7     |
| Agraphical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F-KK)   | 1.1   | 7 7/4   |
| F T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 896   | 544   | 1 sh    |
| (a h s \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.F. N  | 121   | 1 98    |
| of I Spirite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5.40)  | 7     | 25-4    |
| ( t-1-1-1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h 10    | 1.21  | 16      |
| Phi matta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2" fam) | r     | 3.2 %   |
| 6nfcs8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( PRO   | 3 14  | 12.7"   |
| acs allie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FALE.   | 1, м  | 5,36    |
| Basura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [4956]  | 3     | 5,84    |

#### Evolución del Ibex 35

Gas natural

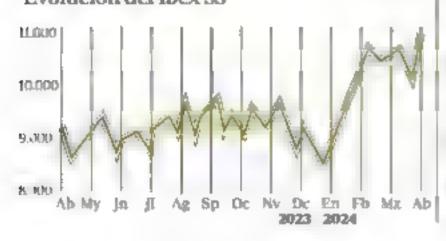

1,17%

88,42 \$

Brent

1.81 S

#### - Los que más bajan

| VALOR         | CIERRE | DIA (%) | AND (%) |  |
|---------------|--------|---------|---------|--|
| N. Indian     | 0,0042 | 4,55    | 12,50   |  |
| Anthurt.      | 10,400 | 2,62    | 4,52    |  |
| Ar nor M. d   | 23,500 | 2.57    | 8.44    |  |
| Arr x         | 5,880  | 2,33    | -740    |  |
| VAN           | 0.347  | 2.25    | -8.68   |  |
| Ha            | 0.013  | 2.22    | 11.85   |  |
| No. of 16 50  | 1,635  | 2.10    | 0.93    |  |
| National Land | 6.960  | 1.69    | 7.08    |  |
| Specialis     | 27,360 | 1,58    | 47.04   |  |
| SI Jotors     | 4.150  | 4.30    | -0.95   |  |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +             | PRECH   | D 5   | -                | PRECI    | 0 1   |
|---------------|---------|-------|------------------|----------|-------|
| Eurostowk 90  | 1       |       | Surpolaux 50     |          |       |
| 5AP           | 174.86  | 5,27  | Vince            | 131,5    | 41.10 |
| thrench Reech | 435,    | 3,94  | Danote           | 59,6     | -0,52 |
| Dow Jones     |         |       | Dwn Jones        |          |       |
| Christan      | 79-     | 35    | Water of the     | 35.75    | 75    |
| American Expe | 236,69  | 2.53  | Unitedhealth     | 485,28   | -8,03 |
| Fire 100      |         |       | F1se 600         |          |       |
| 441           | 62910   | 24,93 | ر متوسط شارنستين | يانامياد | بأنب  |
| Festion.      | 169,700 | 22,39 | Anglo American   | ZLUO     | -0.27 |

Oro 2.326,66\$ 0,00% 1,63%

| Mercado cont<br>valor          | LUID.  | VAR.         | VAR.<br>AÑO    |
|--------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 4 Dominguez                    | 4,58   | 0.00         | 8.40           |
| Acidas                         | 18(45) | 1            | (13)9          |
| Airbus                         | 161,00 | 0,00         | 1871           |
| Airtificial<br>Alantra         | 9.08   | 1,57         | -0,16<br>-ss   |
| Almarall                       | 8 36   | 1.48         | 4              |
| \mper                          | 0.10   | 8.1          | 361            |
| \miRes.                        | 6,00   | 7,11         | 2.76           |
| Aperam                         | 27 36  | 1 58         | -1:414         |
| Applus Services                | 11,54  | 0,17         | 15,40          |
| Arima<br>Atresmedia            | 5,88   | 1,00         | -7.40<br>27.02 |
| VIIV                           | 2.95   | 0.31         | 11 13          |
| Audax                          | 1.77   | 0.34         | 36,46          |
| Azkoyen                        | 6,20   | 0,00         | 2,52           |
| Berkeley                       | > 22   | ( "(         | 2100           |
| 8 Regulas                      | 4 16   | ) ()(        | 9.96           |
| He ries                        | 2.60   | 1.00         | 1.56           |
| Cic Autor of As                | 6 IO   | 337          | 0349           |
| (I haven                       |        | 1.110        |                |
| Locatio a                      |        | 2 1          | ~12            |
| CAF                            | 32.00  | 0.00         | 1.84           |
| C. Alba                        | 48.20  | 0.3)         | 0.42           |
| Deoleo                         |        | 0.91         |                |
| Dia Falavara                   |        | 2,22         |                |
| Duro Felguera<br>Ebro Foods    |        | 0,73         |                |
| Ecoener                        | 15,96  | 0,00         | 2.84<br>5.49   |
| Edreams                        |        | 1.64         |                |
| Elecnor                        |        | 1,99         | 5,12           |
| Ence                           | 3.39   | 5,68         | 19.56          |
| Ercros                         | 3,54   | -0,28        | 33,90          |
| Facs Farma                     |        |              | 3,96           |
| FCC                            |        | 1,59         |                |
| GAM<br>Gestal p                | 2.81   | 0,00<br>1) V |                |
| G Do amon                      |        |              | 0.89           |
| Grenergy                       |        |              | 22.90          |
| Grifols B                      | 5,09   | 3,48         | 42,27          |
| G San José                     | 4,04   | 0.25         | 16,76          |
| b Cate 4 at D                  |        | 100          |                |
| ibergagel                      |        | 2.16         |                |
| lam, del Sur<br>Lab Reig Jofre |        | 0.40         | 7.14           |
| Lar España                     |        |              | 25,04          |
| Libertas 7                     |        |              | 20,59          |
| 1 realth outs                  | 51-396 | 262          | 15.16          |
| Lingotes                       | 6,82   | 1,49         | 11,44          |
| Metrovacesa                    | fl.19  |              | 1,36           |
| Miquel y Costas                | 11,40  |              | 3,23           |
| Montebakto<br>Naturhouse       |        |              | 4,79<br>0,93   |
| Neinor                         |        |              | 1,52           |
| NH Hoteles                     |        |              | -0.95          |
| Nicol Corren                   |        |              | 71.8           |
| Nextil                         | 0.35   | 2.25         | 5.68           |
| Nyesa                          |        |              | 12,50          |
| OHLA                           |        |              | -26,20         |
| Огухов                         |        |              | 7.52           |
| Pescanova<br>PharmaMar         |        |              | 32.81          |
| Prim                           |        |              | 2,39           |
| Prisa                          |        |              | 18,62          |
| Prosegur                       |        |              | -5,9.          |
| Prosegur Cash                  | 0,50   | 1,43         | 7,36           |
| Realia                         | 1,03   |              | 3,30           |
| Renta 4                        | 10,20  |              | Posts          |
| Renta Corp.<br>Soltec          |        | 3,04         | 36,08          |
| Squirre!                       | 1,50   |              | 0,67           |
| Talgo                          | 140    |              | 0.23           |
| J. Reputdas                    | 9,25   |              | 10,72          |
| Lubaces                        | 3,28   | 0,46         | 6,29           |
| Tubos Reunidos                 | 0,66   |              | 2,02           |
| Urbas                          | 0.00   |              | -4.65          |
| Vidrala<br>Viscofan            | 97,00  |              | 3,41           |
| Vocento                        | 0.81   | 0.00         | 14,55<br>46.55 |
| + 41 - directions              | 9/4    | A-146,072    | -46140         |

#### Precio de la electricidad Mercado mayorista MEDIA DIARIA 21 4 2024 18.57 € MW b

# Cifras económicas

|             | FIAC  | CALIF | PARO  | TIPOS |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Expañ       | 7.31  | 2 k   | 11.00 | 150   |
| / STUTE DIS | 2 0   | 40,   | 744   | 3.90  |
|             | 5 31  | . 1   | 58.   | 5.25  |
| الماليد ر   | Fag   | 2 4 4 | 7.46  | 2     |
| Sales       | 3     | 14    | 1     | 150   |
| المساهدة    | * [4] | LA    | 5.N4  | 5,600 |
| Divisas     |       |       |       |       |

|             |             | 1 1 1    |          |
|-------------|-------------|----------|----------|
| Divisa      | S           |          |          |
| valor de    |             |          | 1 euro   |
| h wrests    | 11          |          | ± 40°()- |
| disasese    | 1 17.35     |          | 81,881,6 |
| FAD EN SI   | BJUA        |          | 41.475   |
| PERES ADO   | diament.    |          | 165 € 16 |
| Lan Su      | DOS         |          | 5.2      |
| Ex. Problem | pp. 195     |          | 393,195  |
| Au mu       | .sadietyses |          | 1 30.3   |
| Laborate du | 4 15 25     |          | 11,688   |
| nottas t    | ter as      |          | 25,230   |
| See Cotto   | 3 305       |          | 93 (868) |
| k a escale  | S 15 d. 105 |          | 174      |
| 1000455     | ACCUS.      |          | 1.59     |
| 7300 5 as   |             |          | 4.409    |
| in a No.    |             |          | .80-2    |
| a ar her g  | "F JF E     |          | 15"      |
| KAR NE W    | dia an      |          | 2- 415   |
| Kublovius   | il 15       |          | 35.84 a  |
| Curibo      | )ľ          |          |          |
| ASSOR       | LIMBO       | ANTEHROR | DIFP105  |
| A. I. Haji  | 3.91        | 3.91     |          |
|             |             |          |          |

12 distance

| Renta fija espai         | ñola                     |
|--------------------------|--------------------------|
| In eves<br>medio         | interes                  |
| c Terras subastas        | art is a 12 meses 2 586% |
| earl and himself (624)   | Bonos a Lanus 2,8-18%    |
| letras a femeses. Rso S. | Bonos à Sanos 1,25 %     |
| Celtas a diffeses 1.420% | Obligac a teation 1679%  |
| Mercado secundario       | Rent As Var dus S        |
| Bunnakman                | 2.50 0.12                |
| Bono spice.              | 3.7 0.25                 |
| Риванскурт               | 26.65                    |

#### EMPRESAS EN BRIJVE

#### Enagás registra un beneficio de 65,3 millones de euros, un 19,5% más

Enagás avanza «según lo previsto» para alcanzar su objetivo anual. La compañía ha registrado durante el primer trimestre del año un beneficio después de impuestos de 65,3 millones de euros, un 19,5% más que en el mismo periodo del año anterior. En estos tres meses, la empresa que dirige Arturo Gonzalo se ha anotado un ebitda de 178,3 millones de euros, un 2,7% más N. SAN ESTEBAN MADRID

#### Las nucleares insisten en mantener las centrales abiertas más allá de 2035

El cierre de las centrales nucleares españolas, firmado para 2035 por las eléctricas e incluido este acuerdo en el PNIEC, sigue sin convencer al sector, que se inclina por revisar el calendario de cierre de las mismas. El primero, el de Almaraz I, está fijado en octubre de 2027. Foro Nuclear, que representa a los siete reactores nucleares españoles (en 2023 generaron el 20,34% de la electricidad) considera que mantenerlos «absolutamente necesario» para el sistema.

N S. E. MADRID

# La violencia de género se convierte en el eurocrimen número 11

▶ Parlamento y Consejo aprueban hoy la primera directiva sobre la lacra, que no regula la violación como delito común

**ÉRIKA MONTANÉS** MADRID

ncuenta mujeres son asesinadas en la Europa de Veintisiete cada semana por la violencia machista, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. La media de tragedias que conmocionan España durante un año en solo siete dias. Y. hasta ahora, la resistencia de los Estados para que sea una lucha comun y armonizar las herramientas para perseguirla era la habitual: si habia presupuesto disponible

Al final, la respuesta va a ser un 'sí', pero con condiciones. Para algunos, incluso un 'sí' descafemado, que deja fuera flecos importantes como obligar a que todos los países tengan pulseras telemàticas o que el sexo sin consentimiento se regule con criterios comunes. El Parlamento Europeo debatió ayer y vota hoy (salvo sorpresa, dará luz verde) tipificar la violencia de género como un nuevo eurodelito, pasando a integrar el artículo 83 (1) del Tratado de la Unión donde se encuentran otros diez, el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el trafico ilicito de drogas, el de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada. Con su aprobación quedarán atrás dos años y medio de refriega entre las naciones, con una intensidad en las negociaciones como no se había vivido en mucho tiempo, han reconocido algunos de los intervinientes.

La carrera comenzó en septiembre de 2021 con un texto que pedia a la Comision abordar con leyes especificas los tipos de violencia y discriminación basadas en el género (tambien contra personas LGTBIQ+). Se dieron dos años de plazo. En 2023, bajo presidencia española, no se consiguió que llegasen a buen puerto esas diatribas que han tenido al Parlamento y a los ministros de Justicia en el Consejo enfrentados principalmente por el concepto de violación. Apremiados por el vencimiento de la legislatura, con la presidencia belga liega hoy al Pleno de Estrasburgo la primera directiva contra la violencia machista.

«Esta vez no podiamos fallar», dice a ABC Soraya Rodríguez (del grupo Renew), una de las cuatro españolas pre-

#### DEFINIR LA VIOLACIÓN

### El principal escollo

El principal escollo en la ley fue la definicion de violacion. Desde el Parlamento se defendia basarla en la ausencia de consentimiento; pero en sus legislaciones muchos paises no tienen en cuenta ese elemento.

#### El consentimiento

En Francia, Italia, Rumania, Bulgaria, Hungria, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia y Republica Checa se requiere el uso de la fuerza, amenazas y violencia para que el delito sea una violación.

#### Posición de los 27

Alemania, Francia, Bulgaria, Paises Bajos, Chequia, Estonia, Hungria. Malta y Eslovaquia se escudaron en la deficiencia de base jurídica para negarse a incluir la violacion en la directiva. Irlanda, Letonia, Portugal y Rumania dudaron: Dinamarca se aparta de la directiva; y 13 apoyaron incluirla (Lituania, Italia, España, Austria, Luxemburgo, Belgica, Suecia, Finlandia, Polonia, Croacia, Chipre, Grecia y Eslovenia).

sentes en la negociación. Junto a ella, las otras tres políticas nacionales de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Genero del Parlamento explicaron por qué el de hoy es «un salto histórico» en las políticas de igualdad para Europa, que reconoce explicitamente que si existe violencia ejercida sobre la mujer

En un reciente acto organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, la vicepresidenta de la comisión, María Eugenia Rodríguez Palop, celebró que en 70 años de historia los 27 se vayan a dotar ahora de una norma a escala general que trata la violencia de género (tanto la virtual, que está al alza, como la presencial) como un delito «particularmente grave» que afecta a las europeas sin excepción y «con una dimension transfronteriza».

Las diferencias entre naciones son abismales. Hay que tener en cuenta como punto de partida que las hay que no computan esta violencia como un tipo penal especifico. Y esta norma fuerza esa estadistica, explicó Rodríguez Palop, lo que servirá para dimensionar el problema en el marco comunitario.

#### **Delitos digitales**

Pero, sobre todo, la norma aspira a dar un giro copernicano en la persecución del delito, detallaron Lina Galvez (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) y Rosa Estarás (del Partido Popular Europeo). En la práctica, la directiva se traducirá en un mejor acceso a la Justicia, la protección y reparación de las víctimas, así como en determinar



la sesión ayer de debate // AFP

los derechos de indemnización, de custodia y visita de los hijos y la cooperación entre los Estados para intercambiar información y protocolo. Como ejemplo, auxiliará en el asilo de una mujer agredida en un país diferente al suyo.

En el texto de la norma, la UE demanda a policías, jueces, forenses y médicos mayor especialización en el maltrato a la mujer La norma quiere mejorar la toma de denuncias y recogida de pruebas y el acceso a la sanidad. Por otra parte, la legislación criminaliza el matrimonio forzado, la mutilación genital y delitos digitales como el 'ciberflashing' (envío de imágenes

### Soraya Rodriguez

Eurodiputada de Renew, actual candidata de Izq. Española

# «La discusión fue durísima: se llegó a preguntar cuánto vale la vida de una mujer»

E. MONTAÑÉS MADRID

Soraya Rodríguez (Valladolid, 1963) dejará en breve su sillón como eurodiputada independiente dentro de Ciudadanos (saltó del PSOE) y se aliará con Guillermo del Valle y su Izquierda Española. Antes habla sobre el hito social con el que se despide la legislatura europea.

-¿Satisfecha con la directiva?

-Razonablemente. Estoy satisfecha porque es un compromiso que durante años la sociedad europea, especialmente las organizaciones de mujeres, nos pedian: que la UE contara con un instrumento jurídico para luchar contra la violencia de género y tras una negociación durisima la tenemos.

—¿Nos puede dar un ejemplo de esa dureza de las negociaciones?

-Le pondría el ejemplo de los controles telemáticos de los maltratadores. Es una medida de protección muy importante para las víctimas y la mayoría de los países no cuentan con estos sistemas. España sí, y hasta el momento, es eficaz: ninguna mujer ha sido asesinada mientras el agresor lo llevaba puesto. Nosotras estábamos luchando porque este tipo de medidas fuesen implantadas en todos los Estados de manera obligatoria. Y la resistencia del Consejo fue clara: no había presupuesto. Esto nos hizo llegar a discusiones muy duras. Preguntábamos a los representantes del Consejo-los ministros de Justicia-cuanto valía para ellos la vida de una mujer. Estamos hablando de la protección de la vida, de medidas cuya diferencia está en que siSOCIEDAD 49



de genitales por servicios de mensajería).

Esta norma obliga a modificar las legislaciones nacionales que no esten adaptadas a las nuevas medidas. La mayoria de ellas no son novedosas para marcos jurídicos como el español, si bien de los Veintisiete, seis (Bulgaria. Lituania, Letonia, Eslovaquia, Chequia y Hungría) no ratificaron el Convenio de Estambul, que es el armazón que se dio el Consejo de Europa en 2014 para prevenir la violencia contra las mujeres. Veintiún países si han dado pasos para 'adecuar' conceptos como el de la violación y en 14 códigos penales se hace mención explícita a la falta de consentimiento como pivote central del delito. Desde el Parlamento se quería que así fuera. No se ha logrado.

A la postre fue la definición exacta de violación el mayor punto de fricción entre los países. Encabezados por los grandes, Alemania y Francia, no dieron su brazo a torcer. Creen que «Europa no tiene base juridica» suficiente para incorporar la violación como eurodelito. La norma estuvo a punto de descarrilar por este motivo

Al final la violación basada en la ausencia de consentimiento se recoge en el articulo 36 bis como un 'considerando' (una recomendación), con «la intención de sensibilizar» a los países, ultiman con tono agridulce las eurodiputadas españolas.

gan vivas o no. La cuestión del dinero siempre estuvo sobre la mesa.

-Es un buen ejemplo. ¿Salió adelante la medida de las pulseras?

-Solamente en el 'considerando'. No como una obligación, sino como recomendación.

-¿Qué se jugaba la UE de no aprobar esta norma?

-Era inexplicable y vergonzoso que no se contara con un reglamento para armonizar unos mínimos en la lucha contra esta lacra. Realmen-

te nos jugábamos una parte de nuestra credibilidad. Era una deuda pendiente. Todas las negociadoras de todos los partidos lo teniamos claro.

-¿Eran cien por cien mujeres?

—Sí, lo que nos tiene que llevar a la reflexión, porque es un problema de todos. Cuando negociamos con el Consejo, la mayoría eran hombres. Quizás por eso haya sido tan difícil la negociación del Parlamento y el Consejo.

–¿Le decepciona que no se regule el sexo sin consentimiento?

Todos los Estados tienen que adecuar sus Códigos Penales al Convenio de Estambul, donde queda claro que el sexo sin consentimiento es un delito. Puesto que la UE ha ratificado el Convenio, hubiera sido logico re-

coger en esta directiva lo ya firmado. No ha sido posible. Está en el artículo 36 bis como recomendación, pero lo importante es que está dentro. Aun no siendo lo que queríamos, va a ayudar a que los gobiernos se abran a modificar sus leyes para colocar el consentimiento en el centro. Francia ya lo está proponiendo. Ese es el camino.

# La Universidad balear acoge una charla bajo un lema antisemita y en apoyo de Hamás

La UIB se desvincula pero defiende el acto como «espacio de debate y conocimiento»

MAYTE AMORÓS
PALMA DE MALLORCA

La Universidad de las Islas Baleares (UIB) acogió el pasado viernes una charla informativa dedicada a «combatir la propaganda sionista» en la que los organizadores -del movimiento Ciutadans per Palestina (Ciudadanos por Palestina) - defendieron al grupo terrorista Hamás y exhibieron una pancarta que rezaba el lema antisemita 'Desde el río hasta el mar', que reivindica el exterminio de Israel

El acto se celebró el pasado 19 de abril en la Sala Magna de la Facultad de Educación de la UIB bajo el título 'Cómo combatir la propaganda sionista: Palestina más allá de los mitos de Israel' y se centró en reflexionar sobre las «tergiversaciones del pasado y del presente que practican Israel y sus satélites mediaticos con el objetivo de descontextualizar el conflicto». Esta charla fue publicitada en la agenda cultural de la universidad publica.

Los ponentes hablaron del «mito del holocausto» -aunque posterior-mente reconocieron que habia existido- y definieron a Hamás como un grupo legitimo «de resistencia anticolonial». También repartieron pegatinas con el lema 'Del rio hasta el mar' y camisetas con el mensaje 'Arruix Sionistes' (Lejos sionistas)

«El objetivo es defender la narrativa de Palestina, que ha sido arrollada todo este tiempo; esa narrativa es que hay una guerra entre Hamás e Israel, pero no es así y queremos ir más alla de estas relaciones y desmitificar esta parte histórica», defendio Ciudadanos por Palestina, sin un portavoz concreto y sin facilitar sus nombres.

Sentados delante de la pancarta que decía 'Del río al mar. Palestina Libertad' en mitad del escenario, los ponentes legitimaron el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el que Hamás y grupos armados palestinos de la franja de Gaza iniciaron un ataque sorpresa contra Israel, donde llevaron a cabo ejecuciones sumarias y secuestraron a más de 200 personas, la mayoria civiles. Segun el Ministerio de Salud israelí, al menos 1.200 personas perdieron la vida y casi 3.500 resultaron heridas.

«Se estaban defendiendo. No ata-

caban ciudadanos civiles sino a ciudadanos soldados», defendió este movimiento, rebajando el atentado de Hamás a un ataque «contra objetivos militares».

Medio centenar de asistentes siguieron esta charla coloquio con normalidad hasta el momento en que un
periodista preguntó a los ponentes si
consideraban que Hamás era un grupo terrorista y si condenaban el ataque del 7 de octubre de 2023 contra
Israel: «Gente que va casa por casa,
violando mujeres, ejecutando bebés,
matando familias. ¿Eso no es terronsmo?», preguntó Octavio Cortes, que
grabó todo el coloquio para el digital
e-noticies

«¿Estas hablando del Ejército de Israel?», le respondieron en tono de mofa. «No, estoy hablando de Hamas», replicó Cortés, que asegura que los conferenciantes rechazaron hacer una condena expresa contra Hamás.

La tensión aumentó cuando les cuestionó por el «mito del holocausto» y les informó de que todo está grabado En este momento, uno de los organizadores intentó expulsar al periodista de la sala. «Ya estas borrando tus videos o te denunciamos a la Policía», le espetan Cortes deja de grabar pero no abandona el aula. El periodista exige a la universidad publica y al rector. Jaume Carot, que den explicaciones por el uso de sus instalaciones publicas para llevar a cabo «semejante aquelarre»

#### Petición de estudiantes

Desde la UIB no han hecho ningún comunicado publico pero han respondido a las preguntas de este diario, alegando que el acto se celebró «como otros muchos», después de que la facultad diera el viernes 19 el «visto bueno» a la petición de «unos estudiantes

La universidad lo apoyó al creer «firmemente» que el campus «debe ser un espacio de debate y de conocimiento» en el que se pueden abordar «temas relevantes más alla de las aulas, siempre que se haga desde el respeto y el rigor»

El malestar crece entre el profesorado por la actitud «equidistante» de la universidad dirigida por Carot, y también proliferan las críticas desde la comunidad judía. Su presidente, Arieh Girondí, reconoce que está haciendo las consultas pertinentes para probar si este hecho pudiera ser constitutivo de un delito. «Lo que se ha hecho es evidente: se está promocionando a grupos terroristas».

MIFRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024 ABC



Lobo muerto abandonado en Cervera de Pisuerga (Palencia)

# El Congreso da el primer paso para revisar la caza del lobo al norte del Duero

Toma en consideración una proposición de ley del PP para eliminar el blindaje del cánido

ISABEL MIRANDA MADRID

Han pasado más de dos años desde que el Gobierno de Pedro Sánchez blindo al lobo, prohibiendo su caza en toda España. Dos años en los que las quejas de los ganaderos no han cesado, ní el descontento de las comunidades con más ejemplares, ni tampoco las iniciativas juridicas y politicas para intentar revertir la situación. Ayer, por segunda vez, el PP llevó al pieno del Congreso una proposición de ley para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esto permitiria la gestion cinegética del cánido al norte del Duero. Y esta vez el PP sumó mayoría con el apoyo del PNV, Junts y Vox. Bildu y CC se abstuvieron, Fueron 180 sies, 155 noes y 7 abstenciones. El Congreso, con la toma en consideración, da el primer paso para revisar el estatus del lobo.

En septiembre de 2021, el Gobierno de Sánchez blindó al cánido en toda España, incluyendo Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria, los territorios que albergan el 98% de la población, con lo que «creó un problema donde no lo había», defendió el diputado del PP, Silverio Argüelles. La medida ha supuesto un «atropelio» a los ganaderos, con «una media de 35 ataques al día, con un ritmo de crecimiento superior al 20% por año, matando a

más de 14.000 animales en 2023». Incluso, afirmó el diputado, la producción de cabrales ha caido un 20% porque no hay leche: los rebanos deben estar en régimen extensivo y la presencia del lobo lo ha complicado. Por ello, la proposición de ley de los populares quiere volver a la situación anterior. cuando la prohibición de su caza se limitaba al sur del Duero

La proposición contó con el apoyodel PNV, cuyo diputado Joseba Andoni Agirretxea anunció que el grupo vasco presentará sus propias enmiendas al texto del PR Ei apoyo de Junts, segun Isidre Gavin i Valls, también va con condiciones: celebrar sesiones de comparecencia para oir a todos los sectores afectados y esperar a que la Comisión Europea concluya su revisión sobre el régimen de gestion de la especie, algoque está en curso desde 2023. Ángel López Maraver, de Vox, pidió por su parte que el veto a la caza del lobo se elimine en toda España.

Para defender la postura del PSOE y dar la batalla de cifras y de modelo intervino Daniel Senderos. «Tan importante es la funcion ecosistema en la que está presente el lobo, como la ganadería extensiva en el mantenimiento del medio natural y rural. Apostamos por la coexistencia», dijo. Más aun cuando nada garantiza que las «extracciones» de ejemplares sean la solucion al problema de los ataques a la ganaderia, aseguró. En contra también se pronunció Julia Boada, de Sumar, que criticó que el texto del PP no contenga «medidas concretas» más allá de sacar al lobo del Lespre y pedir a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que haga una nueva estrategia.

# Los pacientes de ELA denuncian que la ley del PSOE es «insuficiente»

El Congreso respalda la proposición pero afea que sea la tercera iniciativa en dos meses

**ELENA CALVO** MADRID

Hubo unanimidad ayer en el Congreso de los Diputados para dar luz verde al inicio de la tramitación de la proposición de ley para la Atención Integral de las personas Afectadas por Enfermedades Neurodegenerativas, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), impulsada por el PSOE y presentada junto a su socio de Gobierno, Sumar. Pero también hubo reproches por parte del resto de grupos parlamentarios, pues es la tercera propuesta que se vota en la Cámara en cuestion de dos meses. Además, como remarcó ayer la diputada del PP Sandra Fernández Herranz, los socialistas registraron este texto en la Cámara Baja el mismo dia que los populares llevaban al pleno su propuesta, que tambien logró en ese momento el voto favorable de todos los diputados. Pero los lamentos llegaron también por parte de los propios afectados, que consideran insuficiente para su enfermedad la propuesta socialista

«Es insuficiente por completo. Puede ser muy buena para el alzhéimer. pero para la ELA nos lleva hacia abajo en todo lo que solicitamos», critica Fernando Martin, presidente de Conela (Confederación Nacional de Entidades de ELA). A su juicio, al abrir la norma a otras enfermedades se olvidan las necesidades concretas de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. «Les hemos explicado las especifidades de la ELA. Nos parece bien que la ley se abra para otras enfermedades neurodegenerativas, pero no se pueden negar las especifidades de la ELA». remarca.

Su principal queja reside en que la norma obvia un plan de cuidados enfermeros que sí recogen las propuestas de Junts per Catalunya y del PP. «Esos cuidados son los que permiten vivir a los enfermos de ELA y es lo que ahora mismo se les niega», apunta. «Si

El PSOE defiende que su propuesta completa las del PP y de junts al abarcar a más enfermedades neurodegenerativas

saliese ese texto, no cambiaría nada, seguiriamos igual», critica. En representación de los afectados, Martín confia en que ahora los diputados utilicen lo mejor de cada una de las propuestas para sacar adelante una ley que tenga en cuenta las necesidades de los enfer-

Y ese espíritu fue el que se vio ayer en el Congreso a través de las intervenciones de los diputados, que dieron su voto favorable con la esperanza de que los tres proyectos se aunen en uno que recoja lo mejor de cada texto. «La idea es crear una ponencia donde a través de las enmiendas podamos coger lo mejor de cada iniciativa y crear un único texto lo más enriquecido posible y lo mas útil para los pacientes», explicaba a ABC minutos antes del debate Maríbel Garcia López, la diputada socialista que defendió la iniciativa.

La intención del PSOE al presentar esta proposición de ley, dijo García López, es que «sirva para un mayor número de pacientes», «No solo nos centramos en la ELA, que por supuesto es una parte importante, pero las medidas también van a repercutir en otras enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer, el párkinson, la esclerosis multiple, etc ». El texto contempla, entre otras cosas, la simplificación de los trámites para reconocer la discapacidad y la dependencia, el reconocimiento de las personas en situación de electrodependencia (que necesitan estar conectados a una máquina para poder vivir) como beneficiarios del bono social eléctrico, la creación de una red de residencias especializadas en personas con ELA o la formación en cuidados para los profesionales. «Nuestra ley no choca ni con la de Junts ni con la del PP, la completan», defendió la diputada socialista en declaraciones a ABC.

#### Bloqueada casi 50 veces

Sin embargo, algunas de las intervenciones más críticas salieron de los representantes del PP y de Junts, que recordaron que los partidos que forman el Gobierno bloquearon la pasada legislatura una proposicion de ley ELA de Ciudadanos al amphar el plazo de enmiendas hasta 48 veces. Tambien Vox denunció que PSOE y Sumar rechazaron hace unos meses su propuesta alegando que suponía «una disminución de los ingresos presupuestarios». El resto de formaciones tambien hablaron de «oportunismo» o «competición» por «ponerse la medalla» de ser el partido que saque adelante esta norma.

ABC MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024

# El Gobierno impone a la Iglesia un plan de indemnizaciones a las víctimas «sin garantía jurídica»

 La Conferencia
 Episcopal cree que la nueva ley solo condena a la Iglesia

J. R. NAVARRO PAREJA / J. PALOMO MADRID

El Consejo de Ministros aprobaba ayer un plan para indemnizar a las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica. Una propuesta, que aunque comentada en la reunión que mantuvieron la semana pasada el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, los obispos solo conocían en profundidad unas horas antes de hacerse publica. El plan plantea, un acto publico de reparación, el pago de indemnizaciones, aun sin sentencia judicial y unas medidas de prevención.

Unas medidas que, de acuerdo a la respuesta de la Conferencia Episcopal, el Ejecutivo parece haber tomado de forma unilateral. En un comunicado hecho publico apenas una hora después, los obispos plantean que «el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento publico y discriminatorio por parte del Estado». De igual forma, reiteran el planteamiento que han hecho en los últimos meses al recordad, que el plan «al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones».

#### Con el pie cambiado

El acuerdo del Consejo de Ministros ha vuelto a pillar a la Iglesia católica con el pie cambiado. O más bien, con varios pasos por detras en su estrategia de poner fin a la crisis de los abusos. Mientras el Gobierno aprobaba ayer su plan la Conferencia Episcopal había dejado pasar en marzo la oportunidad de presentar su modelo de respuesta

Las diferentes posiciones internas en el Episcopado impidieron que la Plenaria aprobara, en su reunión del 4 al 8 de marzo, el Plan Integral de Reparación a víctimas de abusos, «Vamos más lentos de lo que queremos», explicó el secretario general, César Garcia Magán. El testigo lo ha cogido, más bien arrebatado, Félix Bolaños que, como ministro de la Presidencia y Justicia, es el encargado de las relaciones con las confesiones religiosas. En la reunión de la semana pasada con Arguello, le presentó el plan, un proyecto que está inspirado en el informe del Defensor del Pueblo, pero que no ha respetado el proceso natural, ya que todavía no se ha presentado ante el Congreso

De la reunión con Argûello, Bolaños salió entendiendo que había iniciado un dialogo con la Iglesia catolica para que «sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia». Una versión que difiere de la planteada por la otra parte, ya que la Conferencia Episcopal explicaba aver que «ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia catolica» a la par que le manifestaba «su disposicion à colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto»

En definitiva, la misma posicion que la Iglesia ha sostenido desde que se conoció la intención del presidente Sanchez de crear un fondo estatal para los menores abusados: los obispos están dispuestos a colaborar como una institución siempre que se reconozca a todas las victimas de abusos. No ha sido el caso. El acuerdo del consejo de ministros habla de un «reconocimiento y reparación simbolica» para quienes han sufrido abusos «en el entorno de la Iglesia católica». Además, también plantea que debe acompañarse de una «reparación material suficiente para las victimas», para lo que propone la creación de «un órgano especial de carácter temporal», integrado por «especialistas, que exigiría la colaboración de la Iglesia catolica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones» incluso para aquellos «casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento de la victima».

#### **EJES DEL PLAN**

Reconocimiento y reparacion

Se plantea un acto publico de reparacion simbolica con las víctimas y sus familiares. Acompanado de una reparación material para los casos no resueltos en sentencia judicial, aunque la víctima haya fallecido.

#### Colaboración mixta

La reparación estará coordinada por un órgano mixto de nueva creación en el que participarán el Estado y la Iglesia. Habrá una comisión de seguimiento en la que participaran varios ministerios.

#### Prevención

La hoja de ruta del Gobierno
plantea medidas preventivas y
estudios de violencia sexual en la
infancia y la opción de que no
prescriban algunos casos.

Una propuesta que el Gobierno, en caso de haberse leido cualquiera de los titulares sobre el tema de los últimos meses, sabia que no podía prosperar, porque la posicion de la Iglesia ha sido firme, aun con el cambio en la presidencia de los obispos. Quizás por ello, el propio documento plantea un plan B. «En el caso de que no se produzca dicha colaboración por parte de la Iglesia católica, la alternativa seria aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de victima y las medidas reparadoras que sean adecuadas, pudiendo prever la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas».

El anuncio ha pillado por sorpresa a la Iglesia. Media hora antes de que se hiciera publica la nota de prensa de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Madrid, José Cobo habiaba de la cuestión a preguntas de los periodistas, en el contexto de la rueda de prensa de presentación de sus dos nuevos obispos auxiliares. De forma genérica hablaba de «colaborar con el Estado para afrontar todas las dimensiones de este asunto». Fuentes cercanas al arzobispado de Madrid han explicado a ABC que en «ningún momento hay que entender esas palabras como una censura a la nota de la Conferencia Episcopal», «Ha manifestado una intención general de colaborar con el Gobierno, pero siempre en la linea marcada por la Conferencia Episcopal, como así se aprobó el la ultıma Asamblea Plenaria», añadieron.

Con un conocimiento integro de la situación, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) anunció que «estudiará detalladamente el Plan del Gobierno, una vez lo haya recibido oficialmente». Aún así sostenía que los «cinco ejes que explicó ayer el ministro de la Presidencia coinciden con las acciones que los Institutos Religiosos están llevando adelante en favor de las víctimas»



El ministro Bolaños explica la hoja de ruta del Gobierno tras la celebración del Consejo de Ministros // ABC

# Luis Mateo Díez: «Nada me interesa menos que yo mismo»

- ► El escritor agradeció el Cervantes con un discurso en defensa de la literatura como forma de conocimiento y vida
- El Rey lo encumbró como «formidable creador de mundos» que «vive contando y cuenta viviendo»

BRUNO PARDO PORTO ALCALA DE HENARES

on su chaqué de «Drácula yacente», Luis Mateo Diez (Villablino, 1942) entró en el Paraninfo de Alcalá de Henares y. al subirse al atril, ya con la medalla del Cervantes colgada (la felicidad era su gesto, contenido pero evidente), se fue a la infancia, allá lejos, lejísimos, en el frio leonés de la posguerra que un niño observaba ai otro lado del cristal, mientras el maestro de turno leia en voz alta palabras antiguas, «Puedo recordar muy bien la mañana de su primera lectura, cuando en el invierno del Valle la nevada nos robaba el recreo, y el incipiente caballero [Don Quijote] venia de mucho más lejos de lo que me permitieran percibir los copos que alborotaban los ventanales de la escuela. de la llanura de un sol agostado o de los horizontes que propiciaban la impiedad del enajenamiento para los caballeros que iban a desfacer entuertos como quien sale de casa para remediar el mundo», leyó el escritor, que convirtió su discurso en un recorrido desde el ayer más lejano hasta el mañana de su imaginación. Sin prisa, con el ritmo propio de las narraciones anchas, el mismo ritmo con el que camina.

Su aventura no fue salir a recorrer el mundo, sino inventarse uno propio. Celama, las Ciudades de Sombra, las comarcas afines, los huerfanos que habitan esas geografias. Huérfanos, dijo, pero herederos de Cervantes. «La entidad de mis personajes no estaba eximida de una incierta heroicidad, tan cervantina y quijotesca, en aras de una imaginación liberadora y redentora, siendo acaso héroes del fracaso», continuó, según profundizaba en la niebla de su reino. «Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos»

Hablaba de esos sueños que rescatan al hombre de su dia a día, por ejemplo, de la rutina de un funcionario del servicio jurídico del Ayuntamiento de Madrid, trabajo que siempre compaginó con la literatura, hasta la jubilación

«Siempre dice que yo le salvé la vida, porque usaba en sus informes las ideas de mis manuales de derecho como propias», reia en el cóctel que siguió a la ceremonia Santiago Muñoz Machado director de la RAE y amigo, sobre todo. Su nueva novela, 'El amo de la pista', está dedicada a él. Otro íntimo, José María Merino, paseaba bajo el sol: «La alegna es tanta como si el premio fuera propio». No muy lejos el Rey se con-

fesaba devoto de su obra, y Luis Mateo, que tenia por alli a sus cuatro hermanos y sus dos nietos, lucia pin de
académico y medalla de premio Cervantes. «Pesa lo suyo, será un metal
menos noble que el oro». Y vuelta a
reír. Le pidieron varias fotos. Su nieta
tiró algun selfi presumiendo de abuelo. Pedro Sanchez contó que tras leer
a Benjamín Labatut ('MANIAC', 'Un
verdor terrible') le ha dado por la fisica. ¿Tiene tiempo? «El que le quito a
las series». A Obama también le encanta Labatut

#### Recorrido sentimental

No fue un recorndo biografico el que propuso Luis Mateo Diez en el Paraninfo, sino sentimental, siempre bordeando su intimidad por la orilla de la imaginación, pues en lo inventado, afirmó una y otra vez, está lo interesante, lo valioso. «La verdad es que debiera reconocer una precaria incapacidad para escribir lo que me pasa, lo que en mi existencia sucede, lo que mi biografia propone, nada me interesa menos que yo mismo», aseveró, coqueto.

Y luego, por si no habia quedado claro: «Digo esto con una radicalidad sospechosa pero no mendaz, lo digo porque de esa actitud, de esa situación, proviene, no menos sin remedio, lo que narrativamente me importa, el interés de ese cuento de la vida que pretendo con la conquista de lo ajeno».

El Rey incidió en esta idea: «La ficción se ha considerado siempre un via je. Escribir es descubrir, viajar supone mirar y conocer». Y Celama, sugirió al poco, seria la Mancha del leonés. «El prestaria con gozo su territorio para que la cabalgara un caballero. La intencionalidad de la cita quijotesca invoca la naturaleza imaginaria de la comarca». Antes, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, explicó que ese territorio mítico hunde sus raíces en la tierra natal del escritor. Tambien contó alguna de las anécdotas que se ahorró el premiado, que bromea con todo menos con la discreción: el niño empezó a leer en el desván de la casa consistorial de Villablino, en la que su padre era secretario. Allí se almacenaban grandes cajones repletos de libros



Luis Mateo Díez saluda tras recibir el Cervantes de manos del Rey // ABC ABC MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024

requisados durante la guerra y la posguerra, y allí, qué suerte, descubnó 'Corazón', de Edmundo de Amicis, un título prohibido que marcó sus fantasías. Ya en la adultez lo sacudió 'La muerte de Ivan Ilich', de Tolstoi.

#### **Espejos**

Luis Mateo habló mucho de Cervantes. sí, pero citó a Pavese («la infancia es el tiempo mitico del hombre»), a Borges («la irrealidad es la auténtica condición del arte») y a Manuel Longares («la vida de la letra»), que sonreía desde su asiento. De Irène Nemirovsky tomó esa imagen de que «toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida» Esa gente, aseguró él, amplía la mirada, amplia «el espejo de lo que nos gusta descubrir y contrastar con nuestra sensibilidad, memoria y conciencia» «En ellos constatamos ese compromiso con la vida al que deberiamos aspirar, ya que las artes nos enriquecen y hacen mejores, además del placer que proporcionan». Recordaba a aquello de Tarkovski: «La gente va al cine por el tiempo perdido, fugado o aun no obtenido». Luis Mateo, cinéfilo orgulioso, no mencionó ninguna película.

«Mis personajes no tienen tanta nobleza como los cervantinos, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica»

Fue esquivando los detalles personales, pero dio pistas: mencionó ausencias, desapariciones, aunque no dio nombres; presumió de ser «un octogenario de salud razonable»; expresó su deseó de que la reiteración de su literatura no sea repetición, sino complejidad. La escritura, aseveró, es un «aliciente de la vida», sobre todo especialmente cuando «la fertilidad de vivirla ya no ofrece otras opciones tan radicales». Alguien comentó su buena percha. El lunes él habia dicho: «Los grandes halagos llegan y no son merecidos, pero los pequeños hay que recabarlos, provocarlos, son diminutas satisfacciones (...) No voy a ser modesto, porque no es bueno tener la autoestıma baja»

Terminó lo suyo volviendo al 'Quijote', porque aquel «héroe invernal» de su infancia está en el subsuelo de todos sus personajes, que luchan por la vida y la quimera del mismo modo «Es lo que la imaginación procura para que la realidad, y sus precariedades y afrentas, no culmine la derrota, aunque sea en la experiencia de la muerte cuando el caballero de la triste figura cubra el limite de sus hazañas, desde el trance de una locura redentora a la guimera y, finalmente, a la cordura que ensalza y redime la existencia trastornada de quien salió de casa para salvar al mundo». A él, a Luis Mateo, lo salvan sus personajes. «A ellos vivo entregado. Muchas gracias por su atención»





Homenaje de la RAE a Mingote en la Semana Cervantina ANGEL DE ANTONIO

# «La línea editorial de ABC la fijaba Mingote, resumía en una viñeta lo que decía el diario»

 La RAE homenajea al genial dibujante con una muestra de sus Quijotes y un coloquio

JAIME G. MORA MADRID

La Real Academia Española celebro ayer la primera jornada de la Semana Cervantina con un homenaje a Antonio Mingote, el histórico viñetista de ABC y académico de la Docta Casa, en la que ingresó «porque las frases de cada uno de sus dibujos diarios en ABC eran literariamente impecables», segun el periodista y escritor Luis Maria Anson. «La línea editorial del periodico la fijaba Mingote: resumía en una viñeta lo que decian los editoriales, lo sintetizaba de una manera genial. Esa orientación que le daba al periódico estaba muy por encima de lo que yo intentaba hacer», recordo el que fuera director de este diario durante catorce años en un coloquio mantenido con el también académico José Manuel Sanchez Ron. «La combinación Cervantes-Mingote es irresistible», señaló el físico e historiador de la ciencia

Cervantes fue ayer la excusa para habiar de un dibujante único, y para volver a verlo, pues la Academia acoge la exposición 'Los Quijotes del Mingote', que recoge una selección de más de 80 originales de las casi 600 ilustraciones que el dibujante realizó para celebrar el IV centenario de la publicación de la primera parte del 'Quijote'. La muestra, producida por el Ins-

nor y la Fundación Antonio Mingote, se puede visitar este fin de semana y el siguiente. «Leyó y releyó la
obra, investigó la época, sus tradiciones, costumbres, la vestimenta... pretendió infundir a cada personaje la
mayor expresividad posible. Cuando
terminó su último dibujo, lloró, porque se tenía que despedir del Quijote», dijo en una intervención inicial
José Antonio Perez, presidente de la
fundación. «Mingote era un genio».

#### Autor polifacético

Sánchez Ron recordó en el diálogo que mantuvo con Anson que Mingote siempre llegaba a los plenos con antelación, y aprovechaba para leer algún libro antiguo en la biblioteca. «Tenia una gran inteligencia, un gran interés por la ciencia, no siempre frecuente entre los académicos, transitó por los caminos del arte, la historia, la literatura... Escribió mucho y bien en sus viñetas. Era un hombre polifacético, un intelectual en el más noble sentido de la palabra». Anson recordo por su parte lo que Mingote significó en la vida española: «En ese siglo XX espectacular de Picasso, Ramón y Cajal o Pio Baroja, Mingote estaba entre los 150 primeros españoles más destacados. Hicimos una encuesta en 'El Cultural' y su libro 'Hombre solo', sin texto ninguno, sahó entre los diez mejores libros españoles». Se trataba, dijo el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, de celebrar a Mingote: «En esta casa, donde fue académico, estuvo mucho tiempo y nos divirtió largamente».

# Libreros y editores sevillanos recuperan el Día del Libro con gran éxito de público

 Libreros de viejo y de nuevo, además de editoriales de la ciudad, celebraron este evento

#### ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA SEVILLA

Dos décadas después de que se celebrara en la Plaza del Salvador en el año 2003, Sevilla ha vuelto a conmemorar el Dia Internacional del Libro. En esta ocasión es la Plaza de San Francisco la que acogió a 43 participantes entre librerias de viejo, librerias de nuevo y editoriales sevillanas. Además, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se unió a a esta gran fiesta leyendo un fragmento del Quijote ante un auditorio de niños de Primana, muchos de los cuales también participaron en el acto.

El presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla (AFLS). Rafael Rodríguez, comenta que «es algo que queríamos celebrar desde que movimos la Feria del Libro a otoño, ya que deseábamos tener también un gran evento que fuera en primavera». El año pasado coincidió el Dia del Libro con el domingo de Feria, pero en esta ocasión esta fecha se celebra una semana después de la fina-

lizacion de la Feria de Abril, También los libreros están muy satisfechos por «la buena disposición del Ayuntamiento», y en especial por lo que ha aportado Jaime Macià, responsable del Libro y Eventos Literarios en el Ayuntamiento de Sevilla. El dueño de la cadena de librerías Botica de Lectores añade que está expectante por la celebración de la Feria del Libro de Sevilla en los Jardines de Munilo, evento que será entre los proximos días 24 de octubre y el 3 de noviembre. «Es una incógnita porque llevábamos celebrando la Feria en la Plaza Nueva treinta años, pero las obras que se van a hacer nos obligan a irnos a los Jardines de Murillo, que no es un sitio de paso de la ciudad como la Plaza Nueva, pero que está muy bien comunicado».

Los libreros y editoriales aplicaron en este Dia del Libro un 10% de descuento en todos los libros que se venden. Además, regalaron un clavel, flor más andaluza que la tradicional rosa que se ofrece en Barcelona por la celebración del dia de Sant Jordi.

Por su parte, el director de la Feria del Libro Antiguo y responsable de la librería Alejandría, José Manuel Quesada, se congratula también de que se celebre este Día de Libro. «Hay que agradecer al Ayuntamiento y a los



Un momento de la celebración del Dia del Libro // MARÍA GUERRA

compañeros de las librerias de nuevo, porque ellos han organizado este evento y nos han invitado». En total son nueve los libreros de viejo que participaron y aprovecharon la ocasion para dar a conocer sus fondos al publico sevillano que normalmente no suele ir a las librerías de viejo.

Quesada también quiso reivindicar que «nosotros no tenemos aun misitio, ni fecha, ni la subvención que todos los años nos concede el Ayuntamiento para organizar la Fena del Libro de este año». En ese sentido, el dueño de Alejandría dice que la delegada de Cultura, Miner-

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, leyó un pasaje del Quijote en un acto en el que también participaron numerosos escolares va Salas, les ha emplazado a una próxima reunion. «Como muy tarde tendriamos que tener la fecha de la Feria del Libro Antiguo ahora en mayo porque el 50% de los libreros que vienen a Sevilla para este evento vienen desde Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades de España, por lo que necesitan ir buscando ya alojamiento».

Otro de los participantes en este Día del Libro es el nuevo presidente del Gremio de los Libreros, Miguel Ángel Escalera. Este lleva desde hace años la librería Rayuela y aun recuerda cuando celebraron el Dia del Libro en el año 2003 en la Plaza del Salvador. «Es una alegría sacar los libros a la calle y compartir espacios con librerías y editoriales sevillanas». Además, Escalera dice que «aunque en un futuro el Día del Libro concida con la Feria de Abril, ¿por qué no vamos a poder celebrar las dos cosas en la ciudad?».



Fundación Cajasal



Fundación. VOCENTO PRESENTACIÓN DEL LIBRO «Pequeña historia de la mitología clásica»



Emilio del Río escritor y activista por las humanidades

Modera: Alejandra Navarro González de la Higuera

Jueves 25 de abril a las 19.30 horas Sala Antonio Machado - Sede Fundación Cajasol Entrada por calle Chicarreros, 1 Entrada libre hasta completar aforo (máximo 200 personas) ABC MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024



Emilio del Rio participa mañana en una nueva sesion del Aula de Cultura de ABC TANIA SERA

### Emilio del Río

Escritor v latinista

# «Los mitos se transforman, por eso Perseo es Superman»

El escritor presenta mañana 'Pequeña historia de la mitología clásica' en el Aula de ABC

#### ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA SEVILLA

Emilio del Rio (Logroño, 1963) es escritor y latinista, pero, sobre todo, un gran activista y defensor de todo lo que tiene que ver con la cultura clásica. En su abundante bibliografia destacan algunos bestsellers como 'Latin lovers', 'Calamares a la romana' o 'Locos por los clasicos'. Mañana presentará en Cajasol a las 19.30 horas su libro 'Pequeña historia de la mitologia clásica' (Espasa), en el Aula de Cultura de ABC, que patrocinan la Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

#### —¿De dónde le viene ese amor por los clásicos?

—Tuve unos cuantos buenos profesores de latín, griego, literatura y filosofia. Los profesores marcan mucho. Mi maestro fue Antonio Fontán, catedrático mio en la Complutense. Fue mi amigo y mi maestro. Es sevillano y lo cito en todos mis libros. Los maestros son muy importantes a la hora de despertar vocaciones. Albert Camus al recibir el Pre-

mio Nobel le escribe a su madre, que era de Ibiza y analfabeta. Tambien le escribió una carta a su maestro. Esa breve carta es la más hermosa que jamás se ha dedicado a un maestro. Los maestros son fundamentales y habria que darles más sueldo y autoridad.

#### –¿Por qué es tan moderna la literatura clásica?

 Primero, porque creo que está de moda. otra vez. Los clasicos, durante miles de años, dan respuestas a las preguntas que nos hacemos las mujeres y los hombres de cada generación. Desde hace 3000 años se han planteado grandes preguntas y las mejores respuestas. Marguerite Yourcenar dijo en Memorias de Adriano': «Casi todo lo mejor que los hombres han dicho, lo han dicho en gnego». Los clásicos son además muy divertidos y te lo pasas bien leyendolos. Hoy en día el estoicismo está de moda. todo lo romano fascina, los libros que tienen que ver con lo clasico están muy de moda. Los clásicos nos hacen más libres. El mundo clásico inventa la democracia y la filosofía. Somos romanos y griegos aunque no nos demos cuenta. -¿Cuál es el secreto del exito de 'Pe-

queña historia de la mitología clásica'?

-En cuatro meses lleva cuatro ediciones. La mitología es divertida y fascinante. Lo importante es la materia prima. Yo intento divertir con libros como Latin lovers' o 'Calamares a la romana' Chesterton decia que se podia ser riguroso y divertido, y esa es mi filosofia Aprender con humor es un principio clásico.

#### —¿Qué me puede decir de las ilustraciones de Julius?

-Julius es un gran ilustrador. Espasa tenia una pequeña colección con obras de Fernando Argenta, Mingote y José Antonio Marina. Las ilustraciones de Julius son geniales porque tienen mucho humor, como lo que hago yo. La imagen se acompaña con el contenido, Intentamos hacer algo que sirva para la vida. La buena literatura te tiene que divertir. He intentado con este libro que el lector se lo pase bien.

#### —¿Qué lecciones se saca del libro?

-El Minotauro que está dentro del laberinto, el mito de Polifemo, etc. Es un libro que te sirve para la vida. La mitología es como un manual de autoayu-



I nseñanza clasica

«En Inglaterra y Alemania estudian más latín que nosotros, y eso que sus lenguas no vienen del latín» da, que es uno de los grandes inventos del mundo clásico. Séneca, Cicerón y Marco Aurelio hablan de autoayuda Marian Rojas hace autoayuda de gran altura, al nivel de Cicerón, Seneca y Marco Aurelio. Los mitos te sirven para la vida. Los humanos imaginamos a los dioses y reflejamos en ellos la condicion humana. La mitologia también te sirve para comprender la historia de Occidente. Sin la mitología no entiendes la historia, la literatura y la pintura de los ultimos 3.000 años.

#### —¿Han sustituido hoy en día los superhéroes de la Marvel y DC a los grandes heroes grecolatinos?

-- Hay algo fascinante en todo esto. Desde hace 3 000 años nos contamos las historias de Atenea, Zeus, Apolo, etc. Algunos cuadros de Velázquez no se entienden sin la mitologia. Hércules esta en el escudo de Andalucía. Lo más sagrado para cualquier colectivo son sus simbolos. Los mitos se transforman, van cambiando. Perseo es Superman Andrómeda es Lois Lane. Hulk es Hércules. La pelicula 'Oppenhaimer' esta basada en su biografia, 'El Prometeo amencano, que también remite a la mitologia. Vivimos rodeados de mitología. Los dias de la semana, los planetas y las estrellas remiten a la mitología. Esta nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Además, la mitología es muy divertida.

#### –¿Por qué le llaman el 'latinista tuitero'?

-Eso viene por la sección que tengo en Radio Nacional con Pepa Fernández. Es los domingos a las 11 Hablamos de la tín y es una de las secciones más escuchadas. Pepa me llama 'Latinista tuitero' porque estoy en las redes. El latin es lo más antiguo, pero es tambien un símbolo de la modernidad Eso es un oxímoron. No hay nada mas moderno que el mundo clasico. Ante la invasión de Ucrania debemos leer a Demóstenes. Tucidides y Cicerón. Para defender la democracia hoy en dia hay que leer a Cicerón.

#### -¿Nuestro sistema educativo ha dejado de lado el latin y el griego?

-Esto es impresionante En los grandes paises de Europa se cultiva el latín y el griego. En Belgica estudian cuatro años de latin. En los otros grandes países de Europa estudian más latín y griego que nosotros, que tenemos un gran déficit. Estudiar algo más de latin y gnego haria mejorar a España. En Inglaterra y Alemania estudian más latín que nosotros, y eso que sus lenguas no vienen del latin. Gracias a eso se venden más Locos por los clásicos y Pequeña historia de la mitologia. El latín y el griego están de moda y forman ciudadanos libres. El sistema educativo forma a ciudadanos libres

#### —Su pódcast 'Locos por los clásicos' de RNE ha recibido el Premio Ondas a la Trayectoria en la Industria del Pódcast en España y Latinoamérica

-Llevamos cien pódcasts explicando a los autores clasicos. Si puedes explicar a Cicerón con Van Morrison, Michael Bublé y Celine Dion, quiere decir que son muy modernos. Los clásicos y la mitología nos hacen más felices. La mitología es placer y conocimiento.

# La extracción de semen postmortem de Tabarro permitirá a Santiago Domecq sacarle crías

 El ganadero pidió cortar los testículos del toro en el patio del desolladero de la Maestranza

JESUS BAYORT SEVIELA

Las técnicas mas avanzadas en reproducción asistida de ganado bovino permitirán al ganadero jerezano Santiago Domecq, flamante triunfador de la Feria de Abril de Sevilla, inseminar vacas con el semen del celebre Tabarro y lograr de un modo artificial que ese gran toro tenga descendencia en su vacada y fije algunos de sus principales caracteres en nuevas ramas de la ganadería. Se trata de una solución urgente, novedosa y costosa a la que cada vez más criadores de bravo recurren tras la lidia de algunos toros que, como en este caso, no llegan a ser indultados pese a la petición del publico. A Tabarro, lamentablemente, no se le concedió ni una vuelta al ruedo

El joven veterinario Manuel Ruiz 'Manili', hijo del 'Tigre de Cantillana', se ha especializado en reproducción asistida de ganado bravo y fue el encargado de realizar la preservación seminal 'postmortem' del glorioso toro Tabarro en el patio del desolladero de la Maestranza para posteriormente extraer la reserva de espermatozoides que ha cristalizado en varias pajuelas que, cuando el ganadero estime, serviran para inseminar algunas de las mejores madres de su ganaderia

nadema. Segun explica Manili (hijo) a este periodico, todo este proceso fue por petición de los ganaderos y con la autorización del delegado gubernativo y de los veterinarios de servicio de la Plaza de Toros Sevilla Stempre acude a las plazas acompañado de una nevera con los materiales necesarios para este proceso y, el pasado martes de prefena, fue Santiago Domecq -segun cuenta el vetennano- quien le pidió que bajara rapidamente al desolladero para convertir a Tabarro de un modo sintético en nuevo y efimero semental de su ganadería. puesto que una vez agotadas estas pajuelas ya almacenadas terminará el re-

Su labor empieza en cuanto los carniceros desangran al toro, momento

Trincherilla de David de Miranda à Tabarro / Rabi, Doblado

en el que corta
los testiculos y
los introduce
en una nevera
a baja temperatura. «Al dia si
guiente diseccioné el epididimo, de
donde finalmente extraje la reserva de espermatozoides, cuyo semen es-

taba muy concentrado. Tras analizar su calidad después de unas diluciones, puse la concentración oportuna en cada pajuela y, una vez pasado el periodo de estabilización de los espermas con el diluyente, se congeló». Segun explica, cada vez son más los ganaderos que tienen en sus fincas tanques de almacenamiento para custodiar este mate-

rial genético «de valor incalculable».

Manuel Ruiz 'Manili' experimentaba con estas técnicas desde que estudiaba la carrera de Veterinaria con la pequeña punta de vacas que posee su padre a la salida de Cantillana, «Mi casa ha sido siempre mi gran laboratorio de experimentos, tanto con las vacas bravas como con las cabestras de mi padre que me han servido para investigar y desarrollarme». Explica que esta Feria de Abril no sólo cortó los testiculos de Tabarro, sino que dos dias antes Fermín Bohórquez le pidio hacer lo propio con el toro Noticia, al que Juan Pedro García 'Calento' le cortó una oreja, y que Santiago Domeco también le pidió sus servicios con Dormidito, lidiado en sexto lugar por Leo Valadez.



- I - per tu oferte - oferplan absorbet - III - de f



### MENÚ COMPLETO PARA DOS EN EL ALJARAFE

**33,50€** 36%

¿Todavia no has probado las famosas lagrimitas de este bar ubicado en Castilleja de la Cuesta? El ge entre su amplia carta serranitas carbonara, ibéricas, con miel y mostaza... El menu incluye además una burger por persona, bebidas y postre



Bar La Espuela Castilleja de la Cuesta (Sevilla)



#### SEVILLA

#### ARCOS CINEMAS 12 3D UCC

Ronda de Tamarguillo - Avda, Andalucia, Ter 954 254 468.

theb www.crnecrudad.com

Abigait 18.30 20.30 22.30 Cazafantasmas: Imperio helado, 18.15. Civil War 18.00 20 00 22 00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18.15 20.15 Emma y el raguar negro, 18.00 Freelance 22.00 Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 18.00 -20.15 22.15 Horror Park, 22.15 Imaginary. 20.30 22.30. Kung Fu Panda 4, 18.30 La familia Benetón, IS.15 20 15 22 30 La primera profecta 18.00 20 (5 22 30 Matusalén 20 00 22.15 Menudas piezas. 18.15 20 t5 22.15 Monkey Man. 20 15 22 30 Spy x Family Código, Blanco V.O.S.E. 18.00 20.00

#### AVENIDA 5 CINES V.O. UCC Marques de Parados, 15. Tel. 954 293 025.

Web progratted adad com-

Dune: Parte dos V.O.S.E. 1700 El sasto 1700 - 18.35 La guimera VO.S.E. 17.00 19.00 21.15. Pajaros. 21.40. Pequeñas cartas indiscretas VO S.E. 19.20 Puan V.O.S E. 19 15 Rosalte VO.5.E. 1700 21 15 Sangre en los labins, 1710 19.50 21.30

#### CFRVANTES LCC

Amor de Dios, 13. Tel 954 915 681 Web www.cinecludad.com

Los niños de Winton, 18 00.

#### CINESUR NERVION PLAZA 3D Luis de Morates, s/n. Tel. 902 221 622

Web стремителя

Abigail, 12 to - 15:50 - 14:05 20 t5 - 22:25 Abigail V.O.S.E. 21.20 Civil War 12.00 16 00 18 10 19 00 20 20 21 15 22 30 Civil War V.O.S.E. 12 25 17 15 19:30 21 4 Dragonkeeper Guardiana de dragones. 16 00 18 00 20.00 Dune: Parte dos. 18 30 21.20 El consentimiento, 12.05 (5.50) 18.00. El consentimiento V.O.S.E. 2015 22.30 El salto 22.30 Emma y el jaguar negro. 16:00 Cazafantasman Imperiohelado. 16 45 - 19 15 Godzilla y Kong El nuevo imperio, 12 00 16 30 18 50 21.15

Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 12.25 1700 1915. Kung Fu Panda 4, 16.00 18.00 20.00 La familia Beneton, 26.10 18.05. La primera profecía. 22.20. La quimera. 12.00 - 17.00. La quimera. VO.S.E. 19.35 22.05. Menudas piezas, 16.00 20.30. Monkey Man. 21.30 Los niños de Winton 12:10 16:00 16:10 20:20 22:30 Pajaron 18.10 20 15. Rosalie 12.15 15.50 18.00 Rosalte V.O.S.E. 21.30 Sangre en loslabios. 22 00 Sangre en los labios V.O.S.E. 22 15 Spy x Family Codigo: Blanco, 16.50 Spy x Family Codigo: Blanco VO.S.E. 19 15 Pequeñas cartas indiscretas, 16.25 - 21.35

#### CINEZONA 3D

Glorteta Palacio de Congresas. Tel: 902 221 622

Web. www reservaentrizas.com

Abigail 18.10 20.20 22.30 Cazafantasmas: Imperio belado, 1740 1945 22 05 Civil War 1745 20:00 22:10 Dragonkee per Guardiana de dragones, 18-00 20-15 22 20 Freelance, 22:15 Godzilla y Kong El nuevo imperio. 1750 2005 22.20 Kung Fo Panda 4, 18 20 La familia Beneton, 18.15 20 to La primera profecia. 1740 20 00 22.05 Menudas piezas. 1745 20.05 22 to Monkey Man. 20.05 22.25 Spy x Family Codigo Blanco V.O.S.E. 1740 19 50 22.05

#### ODEON MULTICINES PLAZA DE ARMAS

Plaza de la Legion, A. Tel. 902 313 231 Web odeonmunicines.com

Abigail, 1710 1920 21 20 Civil War, 1700 19 10 21 30 Dune Parte dos. 21 00 Godzilia y Kong El nuevo imperio. 21 20 Dragonkeeper Guardiana de dragones. 1700 1900 La familia Beneton, 1700 Menudas piezas, 19 00 2) 00 Spy x Family Codigo: Blanco, 1700 Spy x Family Codigo: Blanco V.O.S.E. 19 10

#### YELMO CINES PREMIL M. LAGOR CC Lugoh Auda, de Paimas Aitas, L Tel: 90rz 220/922

AT HE ST. FEBRUAR PER S. ST.

Abigail 15 40 17 55 20 20 22 35 Cazafantasmas, Imperio helado, 30 05 22 30 Civil War 15 45 18 05 20 25 22 45 Dragonkeeper Guardiana de dragones

16 55 17 35 19 05 20 40 Dune Parte dos 18.15 21.35 Emma y el jaguar pegro. 16.00 Godzalia y Kong El nuevo imperio. 16.50 19 30 22 05. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 15.40. Imaginary. 22.50. Kung Fu Panda 4, 15.40 1745, La familia Beneton, 18:00 La primera profecia, 17:15 19 50 22.25. Los niños de Winton, 21 10 Metrodas piezas, 15.40 1745 2010 22 20 Monkey Man. 21.40 Spy x Family Código Blanco ("of 19.20)

#### ALCALÁ DE GUADAÍRA

#### CINES LOS ALCORES

Ctru A92 Sevilla-Malaga, km. 8.8 Urb Cerro Cabeza Hermosa, Tel. 954 161 01c. Web cinesurcom

Abugail 18 15 20 15 22 15 Cazafantasmas: Imperio helado. 19 30 21 50 Civil War, 18 10 20 20 22 30 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18.05 20 i / 22.20 Dune: Parte dos. 21 30 Godzilla y Kong El nuevo imperio, 18.30 21.00. Kung Fu Panda 4. 16.00 La familia Benetón. 18:00 La primera profecta, 20:00 22:15. Menudas pietas, 18.30 20.30 22.30 Monkey Man. 20.00 22.00 Spy x Pamily Código: Blanco, 1945

#### **BORMUJOS**

#### AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS

Republica Argentina s/n. Tel. 954 789 059 Web www.atandalies.es

Abigall 17.JS 19.45 21.55 Cazafantasmas: Imperio helado, 17.25 19 40 21 55 Civil War. 17.35 19.45 21.55. Dragonkeeper Guardiana de dragones, 1725 - 1825 - 1925 20 25 Dune Parte dos. 18 00 - 21 00 El consenumiento, 19 45. El consentimiento VO.S.E. 21 55. Emma y el saguar negro 17.35 Godzilla y Kong El nuevo imperio 17.25 19.40 2) SS Imaginary, 21.25, Rung Fu Panda 4. Iº 45 19 35 La familia Benetón, 1745 1935. La primera profecia. 17.25 19.40 21.55 Menudas piezas, 17.55 19 55 21 55 Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelya, 17.25 19.25 21.25 Monkey Man. 21 25 Spy x Family Codigo Blanco, 1745

50y x Family Código: Blanco V.O.S.E. 19.50 21.55 Un dia cualquiera, 21.25

#### CAMAS

#### CINESA CAMAS 3D

Poeta Muñoz San Roman s/n. Tel. 902 221 622

13 cb tenengrineso.es

Abigail 17.15 18.45 - 19.50 22.25 Cazafantasmas: Imperio helado, 15.55 18 40 22 10 Civil War 16.30 19 15 20 30 21.30 - 22.00: Dragonkeeper Guardiana de dragones, 15 45 18,00 - 20 15, Dune Parte dos. 15 55 2) 20. Godzilla y Kong El mievo imperio 16 15 19:00 21 45 Hispanoamé rica, canto de vida y esperanza. 20 50 Imaginary: 22 30 Kung Fu Panda 4, 18 10 La familia Benetón 16 10 18:30 La primera profecia, 16 00 19 25 22 15 Los niños de Winton, 15 SO 16 SO Menudas piezas, IS45 18.05 20.25 - 22.45 Monkey Man. 16.00 21 25 Spy a Family Codigo Blanco, 1700 - 19 35

#### DOS HERMANAS

#### CINEAPOLIS WAY

Anda de Ingeniero lase Lais Prais, 1 With a tea embagouses

Ahigad 16 30 (8.25) 20 20 (22 (4.20) Cazalantasmas, Imperio belado 16 00 Civil Wat 16 15 18 15 20 15 22 15 Dragonkeeper Guardiana de dragones. 16 00 18 00 19.55 Godzilla y Kong, El nuevo imperio. 18 10 20.20 22.30 Kung Fu Panda 4, 16:00 18:00 La familia Benetón, 16 00 - 17 55. La primera profecia. 20 00 22 00 Los niños de Winton, 21 50 Menudas piezas, (6.00 - (9.45 - 2).45 Monkey Man. 22.00 Spy x Family Codigo Branco, 18 00 20 06

#### CINEAPOLIS DOS HERMANAS 3D Fapada, 1 Tel. 955 675 074

Web www.cineapolis.es

Abigail 18.25 20.20 22.10 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18 00-19 50 Kung Fu Panda 4, 18 00 La familia Benetón. 18 00 La primera profecía. 20 00 22 10 Menudas piezas, 20 00 22 00 Monkey Man 2140

#### ÉCHA

#### ARTESIETE ECIJA

Genil s/n. Tet 955 876 118 Web www.artesiete.es

Abagail, 1700 1915 2045 2130 Civil War 1700 1900 21:00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 17.00 1740 18.50 19.30 Emma y el jaguar negro. 1700 Godziila y Kong El nuevo imperio. 20 40 La familia Benetón, 18 50 21 00 La primera profecía. 21.20. Menudas piezas. 17.30 19.30 21.30

#### **MAIRENA DEL** ALJARAFE

#### METROMAR CINEMAS 123D LCC Auda de los Descubrimientos s/n.

Tel. 954 (83) 064

Web www.cineciudad.com

Abigail 18.10 2015 22.20 Cazafatitasmas. Imperio helado, 18.00. Civil War. 17.00 19 45 22.00. Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18 30 20 30 Dune: Parte dos. 17.30 Emma y el jaguar negro. 18.00 Godziila y Kong: El nuevo imperio. 1745 20 15 21 45 Imaginary, 22 30 Kung Fu Panda 4, 1745 La familia Benefon, 18.30 -20:00 22:30 La primera profecia, 17:10 22 00. Los niños de Winton, 19.30 | 21 30 Matusalen, 22.30 Menudas piezau, 18.30 20 30 22:30 Monkey Man, 20:00 - 22 15 Pequeñas cartas indiscretas, 20-30 Rosalie, 20 20 | 22,30 Spy x Family Codigo Blanco V.O.S.E. 18 00 20 00

#### UTRERA

#### AL ÁNDALUS UTRERA C.C. Los Molinos Tel. 954 270 141

Web винистроизея

Abigail 18.25 20.20 22.10 Civil Was 18.15 2015 22.15. Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18.00 19.55 21.40 Godzilin y Kong: El nuevo imperio, 1950 22 00 Kung Fu Panda 4, 18 00 La famoia Benetón 18 15 20 15 La primera profecia. 18 10 20 20 | 32 30 Menudan piezas, 18 L5 | 30 L5 | 22 IS Monkey Man, 22 00



# Donde otros ven un sillón tú ves tu nuevo rincón favorito

Y donde otros ven una casa, tú ves un hogar. Por eso, tenemos muchos pisos que te están buscando, para que llenes de historias todas sus esquinas.

El portal de tu hogar







ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

### DON EUSEBIO SUÁREZ RAMOS

Falleció en Sevilla el dia 23 de abril de 2024, a los sesenta y un años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. L.P. A.

Sus hermanas, sobrinos, cuñados y demás familiares y afectos.

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, dia 24, a las diez y cuarenta horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla, y su posterior traslado al cementerio de la citada ciudad, por cuyos actos de caridad cristiana les quedaran agradecidos.

El duelo recibe en la sala n.º 3 del tanatorio de la SE 30 (Grupo Albia) de Sevilla.

- 12



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma de la señota

### DOÑA MARÍA ANGUSTIAS JIMÉNEZ-TUSET MARTÍN

esposa que fue del señor

#### Don Francisco Terrón Alfonso

Falleció en Sevilla el día 23 de abril de 2024, a los sesenta y nueve años de edad, despues de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

RLPA

Su esposo, hijos, nietos y demas familiares y afectos.

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa corpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miercoles, dia 24, a las diecisiete horas, en la Iglesia del colegio San Hermenegildo, de Dos Hermanas (Sevilla) por cuyos actos de caridad cristiana les quedaran agradecidos.

El duelo recibe en la sala n.º 1 del tanatorio de Dos Hermanas (Sevilla)

/1/



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

### DON RAFAEL MORALES LOZANO

esposo que fue de la señora

#### Doña Aurelia de Seras Ledesma

Falleció en Sevilla el día 14 de abril de 2024, a los setenta y ocho años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Su esposa; hijos, Rafael, Pedro y Aurelia; hijos politicos. Cristina y Joaquin; hermano, Federico, nietos y demás familiares y afectos.

RUEGAN una oración por su alma y asistan a la misa de Requiem que por su eterno descanso tendrá lugar mañana jueves, dua 25, a las veinte y treinta horas, en la parroquia de San Sebastián, de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos,

(1)



«Quendo y viviendo tal como le gustaba. »

### JAVIER CARMONA FERNÁNDEZ

Falleció en Sevilla el día 21 de abril de 2024, a los cincuenta y nueve años de edad

D. E. F

Sus hermanos, Casti y Antonio: hermanos políticos Alfredo y Loll sobrinos. Daisy, Estefania. Melissa y Miguel Angel, sobrinos nietos, India, Jasmine Fernando, Claudia. Adam, María y demás familiares y amigos.

AGRADECEN todo el cariño recibido y os invitan a su carlñosa despedida hoy miercoles, dia 24, a las diez y veinte horas, en la capilla del tanatorio de la SE 30, de Sevilla, y su posterior incineración en el cementerio San Fernando de la citada ciudad. 'Qué tal., Gracias por asistir... Os quiero'.

Velatorio, sala n.º 15 del tanatorio de la SE 30 (Grupo Memora) de Sevilla (Tif. 954915700). Para notas de condolencia www.memora.es



abc@esquelasendiarios.com

www.esquelasendiarios.com



- centros residenciales
- unidades de estancias diurnas
- actuación integral y personalizada
- actividades abiertas y participativas
- apoyo a familias cuidadoras
- formación, empleo y voluntariado

T.554550764

www.geron.es



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma de la señora

### DOÑA MARÍA ASUNCIÓN RUIZ ABAD

esposa que fue del señor

#### Don Pablo Escalza Sarrionandia-Ibarra

Falleció en Sevilla el día 23 de abril de 2024, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

RLR

Su esposo; hijos, Pablo, Juan, Alberto y Javier; mietos, nueras y demás familiares y afectos,

RUEGAN una oración por su alma y asistan al responso que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, dia 24, a las diecisiete y cuarenta y cinco horas, en la capilla del tanatorio Nervion, de Sevilla, y a su posterior traslado al crematorio de Coria del Río, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ETERNO DESCANSO DEL SEÑOR

# DON MANUEL MESA GARCÍA

esposo que fue de la señora

### Doña María Luisa Vila Vilar

FALLECIÓ EN SEVILLA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2024, A LOS OCHENTA Y OCHO AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. L. P. A.

Su esposa; hijos, Antonio, Manuel, Marien, Luis, Lola y Nacho; hijos politicos, María Tena Aguilar, Concha Gaviño Nadal, Juan Pablo Candau Romero, Mailo Zayas Zafra, Julio Merchante Sánchez y Maria Blanco Perez; nietos, nietas, bisnieta y demas familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma al Santísimo Cristo del Amor y asistan a la misa funeral que por su eterno descanso se celebrará mañana jueves, día 25, a las veinte y treinta horas, en la parroquia del Santísimo Redentor (Redentoristas) sita en la calle Espinosa y Carcel n.º 23, de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

(3)

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

## DOÑA MARÍA VICTORIA PORRAS CASTAÑO

viuda que fue del señor

#### **Don Manuel Cano Laredo**

FALLECIÓ EN SEVILLA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024, A LOS OCHENTA AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

D. E. P.

Su hija, María Victoria, hijo político, Tomás; nieto, Tomás; hermano, Antonio, hermana política, Pilar y demás familiares y amigos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa funeral que tendrá lugar mañana jueves, dia 25, a las veinte y treinta horas, en la parroquia de los Sagrados Corazones (Padres Blancos) de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedaran agradecidos.

T

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

# DOÑA CONCEPCIÓN REBOLLO FERNÁNDEZ

esposa que fue del seño:

### Don Juan Román Ruiz de Astorza

FALLECIÓ EN SEVILLA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2024, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. I. P. A.

Su esposo, hijos, padres, hermanos y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa que por su eterno descanso se celebrara el proximo viernes, dia 26, a las diecinueve horas, en la parroquia del Corpus Christi (avenida de la Palmera n.º 39) de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

(2)

# ELIGE EL MEJOR SERVICIO Y PROFESIONALIDAD.



ELIGE FUNERARIA MÉMORA SEVILLA.

Tanatorio SE-30 C. Huerta de la Fontanilla, 1 954 915 700 | www.memora.es





**PRIMER ANIVERSARIO** 

## DON JORGE DALMAU HUGUET

DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023

a los noventa y un años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su esposa, María Concepción González-Gallarza Morales; sus hijos, Nuria, Marta, Ana, Jorge, Juan, Regina y Eduardo (†) y yernos, Juan Iribarren, Javier López, Antonio Cifrián (†) y Juan de la Pisa; sus nietos, Ignacio, Regina, Alvaro, Miguel, Guillermo, Patricia, Silvia, Daniel, Carlos, Ana, Sophie, Nicolás, Juan, Daniel, Blanca y Eduardo; biznietas, Noa, Inés y Carolina; sus hermanos, Alberto, Javier, Juan Ignacio y esposas, Pilina, Isabel y Bela y demás familiares y amigos

RUEGAN una oración por su alma.

La misa de aniversario se celebrará el dia 27 de abril, a las diecinueve horas, en la Parroquia Maria Virgen Madre. Avenida Machupichu nº 50, de Madrid

(2)



JESUS SEVILLANO SEVILLA

🖥 ste domingo, a partir de las nueve de la noche, el estadio Benito Villamarin vivirá un nuevo derbi de máxima rivalidad entre el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club, el correspondiente a la segunda vuelta de la temporada 23-24, una campaña que, si nos ceñimos a las trayectorias ligueras de ambos equipos, ha constatado la estabilidad de los béticos en la zona europea de la clasificación y el miedo por el que ha pasado el conjunto sevillista con el peligro del descenso de categoria hasta el fichaje de Quique Sánchez Flores para el banquillo, aunque no es menos cierto que al choque camita llegan los nervionenses con los puntos de diferencia suficientes para considerar que su permanencia es virtual.

Ambos equipos comenzaron la temporada 23-24 en Europa, el Betis disputando la fase de grupos de la Liga Europa y el Sevilla la de la Liga de Campeones, a la que acudió directamente como campeón de la Liga Europa de la pasada campaña 22-23. Los sevillistas quedaron eliminados como ultimos de grupo ante equipos como el Lens, el PSV Eindhoven y el Arsenal, mientras que los verdiblancos fueron terceros con el Rangers, el Sparta de Praga y el Aris de Limassol y pasaron a la Conference League, que disputaban por primera vez. En la tercera competición continental, a las primeras de cambio, los de Pellegrini quedaron eliminados ante el Dinamo

# El Betis busca plaza europea... y el Sevilla, impedirlo

Los dos equipos afrontan el segundo duelo local de la temporada con objetivos muy diferentes a raíz de sus respectivas trayectorias ligueras

de Zagreb, tras perder 1-2 en el choque de ida en Heliopolis y empatar (1-1) en la capital croata.

La trayectoria de los dos equipos en LaLiga ha estado marcada por la diferencia de objetivos. El Betis, arriba por cuarta temporada consecutiva y, en esta campaña en concreto, sin bajar de la decima posicion de la clasificación, y el Sevilla ha navegado en la zona baja por segunda campaña seguida, donde ha peleado durante bastante tiempo para evitar perder la categoría. Pellegrini ha logrado hacer del Betis un equipo competitivo que

mira a la cara a la zona noble de la tabla, aunque es verdad que aun no ha dado el salto a la Champions, y lo ha consolidado en los puestos europeos, mientras que en el Sevilla ha vuelto a haber dos cambios de entrenador, como en el curso pasado. Comenzó la temporada José Luis Mendilibar, renovado a reganadientes tras hacer que el Sevilla ganara su septima copa de la Europa League, pero como en La-Liga el equipo volvia a apuntar al descenso se decidió al cambio en el banquillo. Víctor Orta eligió a Diego Alonso, exjugador de algunos equipos de la Primera división española pero con nula experiencia en los banquillos en Europa y con total desconocimiento de lo que es el club de Nervión y lo que se estaba jugando, y, después de no ganar ningun partido, también fue cesado. Con Quique Flores llegó por fin el oxigeno y el numero de triunfos suficientes para comenzar a respirar, pasar página y empezar a pensar en la próxima temporada.

#### Rachas negativas

En el arranque de la temporada tuvo el Sevilla una consecución de partidos muy negativa que lo llevó incluso a los puestos de descenso. Un cero de nueve contra el Valencia (1-2), el Alaves (4-3) y el Girona (1-2) en las tres primeras jornadas del campeonato provocaron que el equipo entonces entrenado por José Luis Mendilibar fuera tercero por la cola. El choque de la cuarta jornada, ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, fue aplazado (se disputó a final de año) por las inclemencias meteorologicas y la amenaza de DANA prevista para el dia de septiembre en el que se debió jugar el partido. Como el resto de la cuarta fecha si se disputó, el equipo de Nervión afrontó, con un encuentro menos, el choque de la guinta jornada frente a Las Palmas en el Sanchez-Pizjuán en la última posición de la clasificación. Pero a partir de ahí enlazó tres partidos sin perder, con victorias ante el cuadro grancanario (1-0) y el Almeria (5-1) y un empate enmedio en Pamplona frente al Osasuna (0-0) que llevaron a los sevillistas a la duodeci-

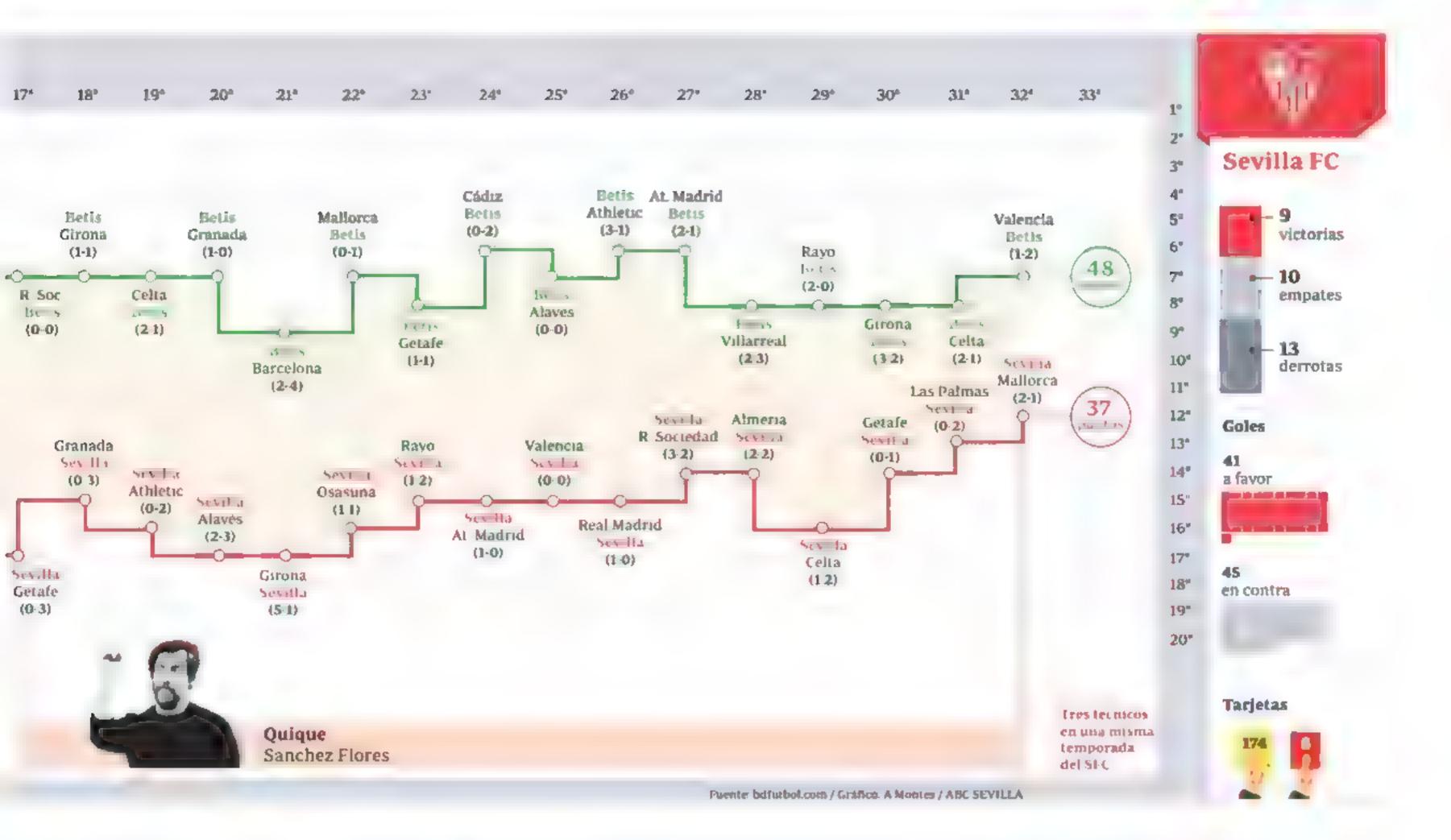

ma posición en la tabla clasificatoria, a la postre el mejor puesto en el que ha estado el equipo blanquirrojo hasta ahora en la temporada. Con Diego Alonso, el Sevilla no llegó a conseguir ningún triunfo en LaLiga y tras caer por 0-3 frente al Getafe en el Sánchez-Pizjuán, fue destituido. Quique cogio al Sevilla al borde del descenso en la 18º jornada, pero debutó con un 0-3 en Los Carmenes de Granada, y a partir de ahí comenzó la escalada, más de puntos que de posiciones que en estos momentos hacen que el Sevilla afronte el derbi de una manera más holgada en la clasificación.

El Betis, por su parte, tuvo una racha de cinco partidos seguidos sin ganar en el final de la primera vuelta del campeonato, cuatro empates (0-0 en Almería, 1-1 en casa contra el Madrid, 0-0 en San Sebastián y 1-1 en Heliópolis frente al Girona) y una derrota, contra el Celta (2-1) en Vigo en el primer partido del año natural de 2024. Pese a ello, no se cayó de la séptima plaza de la tabla, aunque se fue a la novena dos jornadas después tras caer derrotado por 2 a 4 frente al Barcelona en el Benito Villamarin, el día en el que Isco marcó un doblete para empatar momentaneamente el partido a dos La peor racha verdiblanca esta temporada ha sido la que ha superado en las dos últimas jornadas, con las victorias ante el Celta (2-1) y el Valencia (1-2). Cuatro derrotas consecutivas. nunca antes vistas con Pellegrini en el banquillo bético, ante el Atlético de Madrid (2-1), el Villarreal (2-3), el Rayo Vallecano (2-0) y el Girona (3-2)

# El Betis llega once puntos por encima del Sevilla

Se trata de una de las diferencias más abultadas del siglo XXI en favor de los béticos

M. ROCHA

En este tipo de partidos, de poco sirve llegar como favorito. Da igual lo que hayas hecho antes de aparecer en la cita, estos duelos son un mundo independiente, separado del resto de la competición. Aun así, si hubiese que elegir a uno que llega mejor, los datos dicen que ese es el Betis. A pesar de no pasar por su mejor momento de la etapa de Pellegrini, los verdiblancos llegan a la cita del domingo con una ventaja de once puntos sobre el Sevilla. El equipo de Hehópolis cuenta con 48 puntos, que lo colocan en el séptimo lugar de la tabla clasificatoria de LaLiga EA Sports. un puesto que da acceso a la Conference League, la tercera competición continental. Por su parte, el Sevilla suma 37 puntos tras la victoria del pasado lunes ante el Mallorca, su tercera consecutiva esta campaña. Los hombres de Quique han hecho los deberes del año salvando prácticamente al equipo a falta seis encuentros por disputar. Todos estos datos avalan al equipo verdiblanco pero la historia está de parte de los sevillistas en estos partidos.

La vez que el Betis llegó a un derbi con mayor ventaja de puntos sobre el Sevilla fue en la temporada 1996-97, año en el que los rojiblancos bajaron a Segunda division mientras que los verdiblancos quedaron cuartos en la tabla. En aquel derbi, el de la vuelta, el Betis le sacaba al Sevilla 39 puntos. Sin embargo, el resultado final del encuentro disputado en el Estadio Manuel Ruiz de Lopera fue de empate a tres. Jarni adelantó a los béticos con un tempranero gol en el minuto 8, que fue contrarrestado por Prosinecki desde los once metros en el minuto 26. En el 46, de nuevo Jarni adelantaba a los hombres de Serra Ferrer y así con ese 2-1 se mantuvo el marcador hasta que llegó el frenético final del encuentro. Entre el minuto 86 y el 89 se anotaron tres goles,

En la temporada 1996-97, los verdiblancos llegaron al derbi en su campo con 39 puntos más que el Sevilla; el partido terminó 3-3 uno para el Betis (Cañas) y dos para el Sevilla (Salva y Galván) poniendo así el empate a tres en el electrónico final. La segunda vez en la que el Betis se presentó en el derbi con más ventaja en el puntaje fue en el derbi de noviembre de 2022. Los verdiblancos llegaban también a la cita ocupando el cuarto lugar de la tabla clasificatoria con un total de 24 puntos, mientras que los nervionenses eran el 17º equipo, empatado a once puntos con Celta (18°) y Cádiz (19°). En esta ocasión, a pesar de la diferencia abismal entre ambos conjuntos (13 puntos), tampoco pudo el Betis llevarse El Gran Derbi y el resultado final fue de empate à uno.

#### La 2013-2014 del Sevilla

Por parte del Sevilla, la vez que se presentó con mayor diferencia de puntos con su rival en la ciudad fue en la temporada 2013-2014. Los sevillistas llegaron al encuentro con 56 puntos, 34 por encima del Beus, que sumaban 22. En su visita el Benito Villamarín, los hombres de Unai Emery se hicieron con la victoria por 0-2 gracias a los dos tantos de Kévin Gameiro. Ese año, el equipo de la Avenida de la Palmera acabó descendiendo y el conjunto dirigido por el técnico de Hondarribia finalizó el año en la quinta posición. Otra de las veces en las que el Sevilla se presentó en el clásico sevillano con una diferencia de puntos muy abultada fue en la temporada 2006-07. En el derbi de vuelta, hubo una diferencia de 18 puntos. El choque finalizó 0-0 en el Villamarín.



Isco juega con un balon durante el calentamiento previo al Valencia-Betis del sabado en Mestalla // EP

# El Betis mima a Isco para que juegue el domingo sin problemas

 Pactó con Pellegrini no acabar el partido en Valencia por unas molestias musculares

JESÚS SEVILLANO SEVILLA

En cuatro dias el estadio Benito Villamarin será el testigo del segundo derbi entre el Real Betis y el Sevilla F C., que el primer equipo heliopolitano comenzará a preparar de forma mas concienzuda desde mañana, después de la jornada de descanso de hoy miércoles que Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico han decidido darle a la plantilla para descargar piernas y también despejar la cabeza de cara a afrontar de la mejor forma posible, tanto física como mentalmente, los dias que se avecinan que siempre son especiales al tratarse del enfrentamiento entre los dos primeros equipos sevillanos.

Será mañana un día clave para Isco. El futbolista de Arroyo de la Miel volvió a ejercitarse ayer al margen del resto de sus compañeros, como ocurriera en la sesión del lunes por esas molestias musculares que el mismo jugador reveló al término del partido del sabado en Mestalla, que no pudo terminar. Tal y como explicó Isco a las cámaras de Movistar+, el '22' bético y Pellegrini pactaron el cambio por unas molestias musculares que Isco sufrió durante la semana previa al choque a orillas del rio Turia y nada

más ser sustituido por Fekir a la hora del encuentro se le aplicó una bolsa de hielo en el muslo en el banquillo.

La participación de Isco en el derbi no corre peligro porque de cara a los dos primeros entrenamientos de la semana entre el jugador, los tecnicos y el equipo médico del primer equipo hehopolitano se decidió que el futbolista malagueño no participara de la dinámica de trabajo con el resto del grupo. recibiendo en ambas jornadas tratamiento por parte de los fisios y también realizando trabajos a baja carga en el gimnasio de la ciudad deportiva Luís del Sol. Así que el Betis está cuidando y mimando a su jugador estrella para que pueda ser de la partida en el enfrentamiento cainita de la capital hispalense sin excesivos problemas.

Isco ya se perdió un tramo importante de la temporada. El pasado 4 de febrero, en el Betis-Getafe que se disputó en el estadio Benito Villamarín y

Escanee el código QR para acceder directamente a





que finalizó con empate a uno en el marcador, el atacante malagueño sufrió una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda, tras el parte médico ofrecido por el club bético. No reapareció hasta los 36 minutos que disputó en Vallecas ante el Rayo Vallecano, el 17 de marzo. En medio, la eliminatoria de la Conference League en la que el Betis cayó eliminado ante el Dinamo de Zagreb. Así que parece logico a todas luces que el cuerpo técnico heliopolitano mime al futbolista que está siendo diferencial en la presente temporada, para que no tenga recaidas en una fase final del campeonato en la que el equipo se está jugando su billete a las competiciones europeas de la próxima temporada.

#### Cardoso, Bellerín y Roca

En el mismo caso de ejercitarse a menor ritmo que el resto de sus compañeros está el internacional americano Johnny Cardoso, que ayer tampoco participó con el grupo en el inicio de la sesión. Pero igualmente se trata de reparto de cargas de trabajo y, tras el descanso de hoy, Pellegrini y su equipo de trabajo esperan que manana jueves pueda participar con normalidad. Como Bellerín, al que ya se le ve correr sobre el césped de la ciudad deportiva heliopolitana.

Marc Roca, que ya volvió a la lista de convocados para el partido contra el Valencia, se entrenó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros después de que el lunes no lo hiciera con permiso de Pellegrini. SERÁ INTERVENIDO

### Gudelj se pierde el derbi por una lesión en el menisco

NACHO PÉREZ SEVILLA

El Sevilla FC informó el martes sobre la lesión de Nemanja Gudelj. El futbolista serbio tuvo que ser sustituido en la segunda mitad del duelo ante el Mallorca del pasado lunes por una dolencia física. Con este percance, y a tenor de lo señalado por el club, parece poco probable que Gudelj vaya a volver a jugar durante lo que resta de la 23-24.

El parte médico del Sevilla rezaba lo siguiente: «Los servicios mêdicos del Sevilla FC informan de que una vez realizadas las pertinentes pruebas médicas, se ha conocido que Nemanja Gudelj sufre una rotura en el cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha. lesión que el jugador serbio sufrió durante el partido de anoche ante el RCD Mallorca y que le obligó a ser sustituido. Se trata de la rodilla contraria a la que le fue intervenida a comienzos de año. El pronóstico definitivo dependerá del tipo de intervención a la que sea sometido»

Tal y como recalca el club, Gudelj, de 32 años, y que renovó este mismo curso su contrato con el Sevilla FC hasta junio de 2026, ya sufrió una lesión relevante en su rodilla esta temporada, aunque en aquella ocasión se trató de la izquierda. En la primera jornada liguera del año el internacional serbio lamentó una rotura del menisco externo y tuvo que ser operado tras lo cual se recuperó y volvió a poder jugar hasta que ahora se ha topado con otro importante contratiempo que además le puede impedir formar parte de la convocatoria de su seleccion para la Eurocopa del próximo verano. Dubril Sow fue intervenido recientemente de su lesión y sí que está confirmado que se perderá la cita de selecciones

En la campaña 23-24 Gudelj ha disputado un total de 29 partidos oficiales entre todas las competiciones en los que ha conseguido anotar tres goles.



Gudelj, en el partido del lunes // 🔛





#### **CANDELA VAZQUEZ SEVILLA**

as fiestas de la primavera han sentado de maravilla al Sevilla de Quique Sanchez Flores que, por primera vez en toda la temporada, ha encadenado tres victorias consecutivas, por tanto, se trata de la mejor racha de puntos del cuadro hispalense. Y es que desde que el técnico madrileño llegó al banquillo sevillista ha cosechado 24 puntos en 16 jornadas, un número que contrasta con los 13 puntos que el cuadro blanquirrojo obtuvo en los primeros 16 partidos con Mendilibar y Diego Alonso. Una estadística que le ha valido al Sevilla para cumplir con el objetivo de la salvacion a seis jornadas del final de liga. Con esta tranquilidad, los hombres de Quique se presentarán el próximo domingo en el Villamarín para enfrentarse al eterno rival. Ahora, la meta personal de Quique es la de convencer para revalidar su puesto una temporada más. Hasta ahora, el plan A del madrileño ha sido salvar los muebles, un objetivo que ha cumplido sosteniéndose en cinco claves básicas, pero eficaces

### Pragmatismo

La filosofia de Quique es la del pragmatismo, no solo en el Sevilla. El técnico madrileño siempre ha optado por la via de lo práctico, de lo que funciona, sin experimentos ni florituras. Después de hacer el diagnóstico, Quique definió un sistema de juego defensivo, un bloque sólido basado en una férrea defensa y aprovechar los contragolpes. Un juego muy poco atractivo para el aficionado, pero que a la hora de sumar puntos ha funcionado. A la hora de definir el once, el técnico no ha hecho grandes variaciones, tiene un nucleo duro que solo modifica por causas de fuerza mayor y es más dado a optar por jugadores que se ponen el mono de trabajo, más que por otras cualidades.

## **Portería**

El regreso de Nyland a la porteria sevillista ha sido imprescindible para acumular puntos en estos últimos meses.

# Las bases del éxito de Quique

El Sevilla deja atrás los puestos de descenso gracias **a la veteranía y** practicidad de su entrenador, el cual ha conseguido 24 puntos en 16 jornadas

Desde que se recuperó de su lesión, ha disputado once duelos en liga, seis victorias, tres empates y dos derrotas. El noruego ha conseguido mantener su porteria a cero hasta en cuatro ocasiones y, de hecho, se encuentra entre los cuatro porteros menos goleados de La-Liga EA Sports. Su presencia bajo palos ha infundido confianza en la defensa sevillista e incluso sus saques han propiciado alguna jugada que otra de peligro. A dia de hoy se puede decir que el portero noruego es el mejor fichaje de verano del Sevilla y está pendiente de renovar, al menos, una temporada mas.

claves

# Pareja de delanteros

Para nadie es un secreto que la irrupción de Isaac Romero ha elevado el nivel del ataque sevillista. Con la lesión de Lukebakto, el ostracismo de Rafa Mir. y la medio retirada de Mariano, el Sevilla FC necesitaba como el comer aire fresco en la punta. El lebrijano lleva cuatro goles y cuatro asistencias en trece partidos ligueros. Su química con En-Nesyri ha beneficiado el marroqui, el cual se ve más libre para volar por el área rival y hacer lo que mejor se le da. Desde que Quique almea a ambos juntos en el ataque, el internacional con Marruecos ha logrado marcar hasta en siete ocasiones.

### Defensa de tres centrales

El Sevilla ha recuperado la solidez defensiva con el sistema de tres centrales. Diego Alonso ya lo probó en su momento y Quique Sanchez Flores lo ha mantenido fijo en prácticamente todos los encuentros. Badé, Ramos y Kike Salas son los hombres fijos en el esquema, que sólo ha variado por las lesiones o sanciones que se han ido sucediendo. Un sistema 5-3-2, más rocoso que vistoso, que ha tapado el agujero con el que el cuadro blanquirrojo arrancó la temporada. No en vano, el equipo acumula a más de la mitad de sus efectivos en dos líneas muy juntas desde la frontal de su área.

# Apuesta por la cantera

Quique ha mostrado en más de una ocasión su predilección por los jugadores de la casa. Ha alabado publicamente tanto a Isaac como a Kike Salas, asegurando que son estandartes de lo que debe ser un jugador del Sevilla. El técnico ha puesto a jugar hasta a seis jugadores criados en la carretera de Utrera, aunque dos de ellos son ya los veteranos Jesús Navas y Sergio Ramos. No obstante, Quique ha tirado de Kike Salas e Isaac como titulares siempre que ha podido y ha hecho jugar a Manu Bueno y a Juanlu. Curiosamente, en LaLiga 2023-2024, nunca hubo más de tres canteranos en un mismo partido hasta su estreno en el Nuevo Los Cármenes, en el que la plusmarca se estableció en cuatro.



### Cinco días sin perder ni esperarlo

Duele mucho cuando se cae derrotado, de manera independiente a como se llegue al partido

🖪 l santuario de Olympia, en el → Peloponeso griego, alberga el liama olimpica, que cada cuatro años viaja, en las antorchas transportadas por miles de relevistas, al lugar del mundo en el que se celebran los Juegos Olimpicos. A 3.473 kilometros de distancia, en Sevilla, otra llama, la de los derbis, es transportada dos veces al año a los santuarios de Heliopolis y de Nervion. Si en el curso de la historia se albergó en las peñas, en los bares, en el trabajo, en los hogares. abora tiene su ubicación más viral. en los medios de comunicación, en las redes sociales y, en especial, en las cadenas televisivas de los dos clubs sevillanos, donde a diario se nutre de ese combustible barato y ecologico que es el optimismo para que no aminore su luz.

Es común a ambas televisiones, huerfanas de neutralidad, que durante la temporada se aproveche la cercania de una nueva jornada, europea o domestica, para abastecer la programación con imágenes de enfrentamientos pasados con el rival que toque en suerte. Prehistoricas, antiguas, modernas, contemporáneas. Lo maravilloso es que, de no equivocarse uno de dial, los propios nunca pierden, siempre salen invictos. Ni en los partidos completos ni en los resumenes goleadores de las temporadas, porque los tantos rivales nunca existieron; para eso el del VAR que monta las imágenes está en nómina, al igual que otros.

Pero sí se pierde, y tanto. En estas mismas páginas lo podrán comprobar a través de estadisticas, de entrevistas, de espinas clavadas en lo más hondo. No hay aficionado al futbol sevillano que salga en una radiografia menos asaetado que San Sebastián, líder en el santoral del Deporte Y duele mucho cuando se cae derrotado, de manera independiente a como se llegue al partido, si necesitado o sobrado, con bonus de puntos o estos suturando las heridas

Al derbi del próximo domingo al final de la Palmera llegan Betis y Sevilla en buen momento. Una bendición estos cinco dias que restan y en los que se juega a diario, allá donde se esté, sin caer nunca derrotados. Y sin que se espere serlo.



Instante en el que finalizó, con el resultado de 1-1, el derbi de la primera vuelta de esta temporada // MANUEL GOMEZ

# Segunda parte de El derbi siempre vuelve'

 ABC publica un nuevo podcast sobre el próximo Betis-Sevilla en el Benito Villamarín

ABC SEVILLA

Ya está aquí el segundo derbi sevillano de la temporada 23-24. Cuando apenas quedan seis jornadas para la finalización del campeonato en Primera división. El domingo (21 horas), en el estadio Benito Villamarin, Betis-Sevilla. Llegan los equipos sevillanos en buen momento, tal y como se ha podido comprobar con los resultados más recientes. El equipo entrenado por Manuel Pellegrini ha recuperado buenas sensaciones en la lucha por estar la proxima temporada en competición europea después de sumar seis de seis en puntos en las dos últimas jornadas del campeonato al ganar de manera consecutiva al Celta (2-1) y Valencia (1-2). Por su parte, el equipo entrenado por Quique Sánchez Flores ha firmado triunfos en las tres ultimas jornadas en los partidos ante el Getafe (0-1), Las Palmas (0-2) y Mallorca (2-1).

Regresa el partido de los partidos para el futbol sevillano, el derbi que, tarde o temprano, siempre vuelve. Hace unos meses, con motivo del encuentro Sevilla-Betis de la primera vuelta del campeonato, ABC de Sevilla publicó un podcast dedicado al derbi: 'El derbi siempre vuelve'. Con los recuerdos y opiniones, por ejemplo, de seguidores de ambas entidades. También de exfutbolistas que, en su día, tuvieron la oportunidad de vivir en el cesped lo que significa el derbi. Meses después del empate (1-1) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán regresa una nueva edición de un partido esperado

Ahora, en la semana del segundo derbi de la temporada en la capital hispalense. ABC de Sevilla edita otro podcast que cuenta en esta ocasión con voces del mundo del deporte y la cultura. Por ejemplo, los pilotos sevillanos José Antonio Rueda y David Muñoz, de Los Palacios y Brenes respectivamente, que participan en la categoría de Moto 3. Se da la circunstancia de que el segundo derbi sevillano de

mo fin de semana de una de las jornadas más significativas para los seguidores del motociclismo; el Gran Premio de España en el circuito de Jerez-Ángel Nieto.

También se ofrece una visión del derbi sevillano desde la gimnasia artistica. Concretamente a través de

la temporada 23-24 coincide en el mis-

También se ofrece una visión del derbi sevillano desde la gimnasia artistica. Concretamente a través de Ana Pérez, sevillana de 26 años, cinco veces campeona de España, con participación en los Juegos Olímpicos de 2016 y en la actualidad pendiente de Paris 2024. No es la única aportación en clave olimpica que se puede localizar en la nueva edición del podcast de ABC sobre el derbi futbolistico sevillano. También ofrecen sus impresiones sobre lo que significan los partidos entre los equipos de la capital hispalense Javier García y Jaime Canalejos, que tienen plaza para competir en Remo en los Juegos Olímpicos que comenzarán a finales del próximo mes de julio. Ambos viven con expectación el tiempo que falta para la edición de París 2024 sin perder de vista la actualidad del mundo del futbol

Igualmente, en el nuevo capitulo de 'El derbi siempre vuelve' hay aportación desde el mundo del rugby Con Mariola Rus, nombre propio en la historia de este deporte que esta vinculado, por ejemplo, al equipo del Corteva Cocos. Y en clave de cine y televisión, mientras se encuentran en promoción de varios proyectos y tiempo de rodaje, Antonio Dechent y Paco Tous ofrecen su opinión y particular visión de los partidos entre los equipos sevillanos.

Semana muy especial en la capital hispalense. Con la narración de Juan Arbide y la edición de Inma Guisado, un nuevo capitulo del podcast en ABC de Sevilla: 'El derbi siempre vuelve'.





# El derbi, la fuente inagotable que aúna lo antiguo y lo nuevo

Alberto del Campo ahonda en su nuevo libro en el lado más insospechado del futbolista

SERGIO A. ÁVILA SEVILLA

Con el derbi en el horizonte y la presencia de Héctor Bellerin, así como de dos exjugadores del Sevilla y el Betis, Coke Andujar y Roberto Ríos, ayer se presentó el libro 'Antropologia del fútbol: la cara oculta del jugador', con el que Alberto del Campo, doctor en Antropología, profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide y colaborador de ABC de Sevilla, ha tratado de ahondar más allá de la epidermis del futbolista. Lo ha hecho a través de cientos de horas de convivencia y conversación con los protagonistas y gente de su entorno buscando los elementos que convierten a muchos de ellos, en contraste con otros que pasan desapercibidos, en auténticos referentes para el aficionado.

La obra, en palabras del autor, acerca a «jugadores singulares y a otra gente del mundo del futbol, particularmente entrenadores, conociendo sus vidas, sus opiniones, sus alegrías, su lucha, sus fracasos, sus venganzas y sus miserias, tanto en el césped como fuera de él». En este sentido, para Del Campo, «descubrir las claves por las que algunos jugadores dejan huella en el futbol supone adentrarse en el mundo de las emociones futbolísticas, en por qué algunos se convierten en héroes y otros, en villanos».

Que haya futbolistas que permanezcan en la memoria colectiva no depende solo de su personalidad o su carisma, sino de algo «más complejo», a juicio del autor. Y pone un ejemplo del ámbito local Del Campo. «Aquí puede venir Chimy Ávila, correr y pegarse con todos los defensas y eso a la gente le gusta, pero no comunica emociones. Sin embargo, Isco, el último futbolista que en Sevilla se ha elevado a los altares, tiene algunos elementos que gustan en Andalucía. Por eso digo que el contexto es fundamental. Un futbolista carismático triunfa en algunos clubes y en otros, no», apunta. «El fútbol es de las pocas profesiones en las que basta un solo gol para dejar una huella imborrable», enfatiza. Y apunta precisamente a Coke, que rindió a gran nivel en el Sevilla pero legó especialmente dos fotografias para la historia. «Todo el mundo lo recuerda por los dos goles que metió en Basilea. Ese año sólo metió uno en Liga.



Hector Bellerín, Alberto del Campo y Roberto Rios // MANUEL GÓMEZ

Eso que resulta incomprensible es lo que emociona a la gente», sentencia Del Campo. En el fútbol, un chispazo de talento que trascienda en el tiempo puede ser mucho más recordado que una carrera larga y consistente, «Estar en el momento adecuado en el lugar adecuado y hacer algo prodigioso te alumbra mucho más que años y años de trabajo. Porque tiene que ver con el arte, con el juego, con destellos que generan una emoción catártica. Eso pasa en la música también. El carisma no solo se consigue con trabajo», insiste el autor «Pablo Alfaro se convirtió en un héroe del sevillismo porque estuvo en el lugar adecuado e hizo lo que en ese momento los sevillistas esperaban: plantarse como capitán frente al Real Madrid de los galácticos y todo el establishment futbolístico. Y eso hizo que los sevillistas se emocionaran ya para siempre», recuer-

Inevitablemente, la conversación conduce al derbi. Niega Del Campo que antropológicamente ya esté todo contado del partido de los partidos en Sevilla. Es una fuente inagotable

como «inagotables son grandes temas como el amor, la muerte o el poder», tercia. «Siempre hay nuevos ingredientes. En éste, está el de isco,

### Borja Iglesias y un debate estancado en lo superficial

Uno de los capitulos del libro está dedicado a Boria Iglesias, cuya actividad en las redes sociales siempre genera debate. «Jugadores como Bellerín, Aitor Ruibal y Borja Iglesias sienten que. si muestran otras inquietudes o se salen del tiesto. reciben muchas críticas Lo esencial del asunto es cuestionarse si alguien puede ser buen futbolista, pero también amable y sensible, además de competitivo y voraz en el área. Este debate se queda, sin embargo, en lo superficial», lamenta Del Campo.

que salió mal del Sevilla y está siendo un auténtico coloso. Eso genera muchisima expectación. Esta vez, los puntos los necesita más el Betis para lograr el objetivo europeo. En el beticismo existe la conciencia de que el Sevilla se les ha escapado vivo en los últimos tiempos. Y que se ha ido con un miedo escénico a Nervión que se tendría que desterrar. Ha habido cientos de Betis-Sevilla y sin embargo cada uno parece que es nuevo. Esa conjunción de lo antiguo y lo nuevo es lo que genera esa expectativa. Por un lado hay una secuencia de cosas que han pasado ya, de agravios y desagravios; y por otro, siempre parece que en el siguiente derbi va a haber un desenlace que no sera en realidad más que otro episodio», reflexiona el autor

#### El nivel futbolístico

Diferenciados por once puntos, en lo que parecen más distanciados los eternos rivales es a nivel de juego. Está de acuerdo Del Campo. «En términos estrictamente futbolísticos. el deseguilibrio es enorme a favor del Betis por momento de forma, destrezas, capacidades individuales y colectivas... Y en cuanto al genio creativo de Isco y Ayoze, sencillamente no hay nadie siguiera parecido. Y luego hay otro elemento: algunos futbolistas del Sevilla han vivido tiempos mucho mejores a nivel individual y colectivo», advierte el autor. que repara en el rol de Sergio Ramos. «Es admirable. Ahí se ven los cracks. Como alguien con todo lo que ha vivido, mantiene la cabeza fria, tira del carro y sube a meter goles siendo un lider para su club en momentos en el que muchos se escaquearian».

Siempre hay favorito a priori, como siempre cabe la posibilidad de que suceda algo inesperado. «Puede pasar cualquier cosa y además es un tópico cierto. Sí veo al Betis más armado en esta ocasión mentalmente y con más ambición que en otras Pero el Sevilla, aun estando peor, puede dar la campanada, pero veo menos miedo en el Betis. Hay menos respeto y se va a ir más por la victona. No se tiene miedo escénico y esto puede ser determinante porque el Betis está en un mejor momento y el Sevilla sabe que la única alegría que puede dar a su afición es ganarle al Betis o empatarle», señala el autor.

En cualquier caso, todos los debates previos cesarán cuando el partido comience en el Benito Villamarín. A partir de ese momento se conocerá si algo de todo lo escrito y/o dicho en los dias previos fue premonitorio o no: «Hay tantas variables en el juego que, como en una especie de concierto de jazz, cada momento es único, irrepetible. La gente va al derbi porque el fútbol tiene algo que no tienen muchas de las cosas de nuestra vida: es extraordinariamente incierto. Frente a la monotonía de nuestras vidas, en el futbol siempre hay una gran incertidumbre. Nunca se sabe lo que puede ocurrir», cierra Del Campo.

Futbol

# La juez bloquea la cuenta clave de la empresa de Piqué

 Se trata de asegurar los fondos saudíes que Kosmos recibe aún por la Supercopa

ISABEL VEGA MADRID

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha bloqueado la cuenta bancaria donde la empresa de Gerard Piqué, Kosmos Football S.L., sigue ingresando a dia de hoy fondos de la sociedad estatal saudí que firmó el contrato con la Federación Española de Futbol, bajo presidencia de Luis Rubiales, para la celebración de la Supercopaen aquel pais. En las adendas de ese acuerdo, el exjugador del FC Barcelona constaba como «agente externo» con una prima de éxito fijada en cuatro millones de euros por edición del torneo, condicion que se firmó por separado y se mantuvo oculta hasta que estalló el escándalo. Todo el contrato, recuerda la instructora, está bajo sospecha y forma parte de la investigación. Está en duda «su licitud»



Gerard Piqué, en una imagen de archivo // GABRIEL LUENGAS

En un auto al que tuvo acceso ABC. la magistrada acuerda el bloqueo a instancias de la Fiscalia Anticorrupción para evitar que esos fondos acaben via jando a otras cuentas del grupo empresarial del futbolista, una vez ha contrastado ya pluralidad de movimientos entre sus sociedades, el grueso de las cuales tienen banco en Andorra

De hecho, una de las ultimas diligencias que habia adoptado sobre esta rama de la investigación, centrada en delitos de corrupción entre particulares y ad ministración desleal, fue enviar una comisión rogatoria para reclamar un listado completo de cuentas y de movi-

mientos de fondos entre ellas. Rastreaba. en ese caso, posibles comisiones paga das a Rubiales u otros directivos de la Federación a cambio de haber obtenido esa discreta posición de «agente externo». Ahora, ante los indicios de un delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, se bloquea cautelarmente esa cuenta para que la sociedad sadi, SELA Sports, pueda seguir «realizando los ingresos que correspondan, como se ha venido haciendo hasta el momento», pero Kosmos Football, que está imputada como persona jundica en la causa, no pueda «disponer» de esas cantidades

El objetivo ultimo, como explica la resolución, es «garantizar las eventuales responsabilidades civiles» fruto de la causa, lo que considera la instructora «necesario e imprescindible» en la investigación. Pero, además, se trata de obrar en concordancia con las medidas cautelares de bloqueo de cuentas acordadas sobre otros investigados. El mismo auto recuerda que ya el pasado 19 de marzo se adoptaban medidas de este tipo. Consta en el sumario de la causa, al que tuvo acceso ABC, que la juez ha requerido información a más de una docena de bancos por cerca de un cen-

tenar de cuentas bancarias a nombre de Gerard Piqué y sus sociedades, y otras 36 de Rubiales.

Y mientras se bioquean cuentas, se desbloquean cuantias en otras a instancias de distintos investigados. Es lo que ha ocurndo este mes con las cantidades que el empresario Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, reclamaba liberar para el «funcionamiento cornente» de su negocio, igual que otros imputados han obtenido el plácet del juzgado para poder afrontar gastos ordinarios como el pago de seguros.

Además, la juez ha tomado otra decision, esta vez a instancias del hombre fuerte de Rubiales en la Federación, Tomás Gonzalez Cueto, abrir una pieza separada para volcar ahí los contenidos de su telefono movil que nada tengan que ver con la investigación y puedan afectar a sus clientes, dado que es abogado y está obligado por el secreto profesional

En otro auto al que tuvo acceso ABC, la magistrada acepta volcar así a puerta cerrada esas comunicaciones que puedan verse afectadas «ya que existen informes en el procedimiento que acreditan que el investigado es abogado de profesión, por lo que resulta posible que en su telefono obren comunicaciones con sus clientes que son del todo ajenas al presente procedimiento» y «en aras a preservar su intimidad» la Guardia Civil habrá de acometer «el expurgo oportuno»





Casper Ruud posa para la entrevista // АЛТОК MARTIN

# «Está bien quitarse de encima la reputación de no ganar»

### Casper Ruud

Tenista, número 6 del mundo

Campeón del Godó, habla con ABC sobre la losa de once finales y el salto de confianza que le da este título

LAURA MARTA MADRID

Acaba de ganar el Conde de Godó, su primer título ATP 500 después de varios intentos en plazas incluso de mayor rango, como las finales de Roland Garros 2022 y 2023 y la de US Open 2022. Está contento, aunque nórdico como es, Casper Ruud (Oslo, 25 años) guarda bien la compostura, dispuesto y profesional para actuar ante las cámaras para el torneo, para saludar a todo el mundo, para firmar una pelota, para atender a ABC desde la sala de prensa hasta la terraza vip, donde lo esperan una decena de entrevistas de televisión. Exalumno de la academia de Nadal, el noruego se toma el Mutua Madrid Open como el torneo de la consagración, porque habian sido diez títulos ATP 250 y otras once finales perdidas. Con 29 triunfos y 7 derrotas, es tercero del año. Es, con permiso de Nadal y Alcaraz, el chico del momento

-¿Ha cambiado algo en su cabeza después de la victoria? ¿Ya se convence de que puede ganar lo que sea?

-Si, bueno, tampoco me ha cambiado tanto. Siento que sigo siendo el mismo chaval que era el domingo antes de la final, y el que era el sábado, pero ganar un titulo como este, en un torneo complicado y muy especial, es un gran hito en mi carrera, sin duda. Y creo que me va a servir para pasar al siguiente nivel. Conseguir alcanzar otra final de Masters 1.000 de nuevo. y el sueño, por supuesto, de jugar otra final de Grand Slam. Y puedo pensar, bueno, he ganado en Barcelona, asi que soy capaz de, al menos, tener la oportunidad de ganar en esos torneos -Siguió la tradición de lanzarse a la piscina, donde Nadal, por ejemplo, se lanzó doce veces. ¿Cómo estaba el agua? ¿Muy fría?

-No, no, estaba muy buena y agradable. Fue genial lanzarme a la piscina. -¿Fue un salto de alivio o de recompensa?

—Fue más una recompensa. No es como que no hubiera ganado nunca un torneo antes, pero no a este nivel. Fue el primero, así que lo asumo como la recompensa al trabajo duro. Y despues de varias finales difíciles que perdi antes, ganar al fin este titulo fue una sensacion genial

-Sus finales de Grand Slams fueron contra Nadal y Djokovic en Roland Garros y Alcaraz en US Open, un poco de mala suerte también es, ¿no?

-Sí, es verdad. Fueron torneos complicadisimos. Todas las competiciones son difíciles en la final, especialmente en Grand Slams. Vas a jugar con el otro mejor jugador del torneo. Para mí ellos jugaron mejor que yo, fueron superiores, y no pude ganarles. Pero quizá tenga otra oportunidad en el futuro y quién sabe. Barcelona es un gran torneo y esto me dará confianza.

—¿La etiqueta de no ganar un gran título pudo lastrarle a veces?

-Si y no. Todavía tengo 25 años. Siento que tengo por delante al menos diez años más de carrera por delante. Y si no ocurria nunca pues no ocurria nunca, pero sé que estoy intentando lo má-



Final de Parts ante Nadal

«Da respeto y es divertido escuchar todos los años que ha ganado. Deseo que juegue este año y se escuche el número 14» ximo posible. Estoy contento de haber ganado Barcelona y quitarme esta reputación de mis hombros.

—¿El clic que faitaba era una cuestión de confianza, de agresividad?

No lo sé. Creo que un poco de ambas. En los últimos meses he intentado practicar para jugar más agresivo, golpeando la pelota más fuerte, más rápida, para que me diera más oportunidades en mi juego. El año pasado jugué muy defensivo, sin saber castigar y empujar suficiente a mis rivales. Este año he empezado mucho mejor, tanto respecto al tenis como a resultados, con la final en Acapulco (perdió con De Miñaur), Montecarlo (Tsitsipas) y el título en Barcelona. Me alegro de que esté dando sus frutos. Y que sigan. -¿Tener esa imagen de niño bueno del circuito es positiva o puede pesar para sacar la agresividad?

No, no. Creo que sólo me ha traído cosas positivas

-¿Dónde está la mayor dificultad en el tenis; alcanzar las expectativas o ser regular en estos torneos?

Diría que las dos cosas. Sí, eso sí, pero además, en el tenis hay una dificultad grande en el hecho de que no tengas suficiente tiempo para recuperar y descansar Jugué la final de Barcelona el domingo y viajé ayer aquí [por el lunes] y hoy [por ayer] tengo que ir al club a entrenar, a atender ciertos actos... Es bastante duro, sí. Pero también hay muchas cosas muy buenas en el tenis. Pero sí, eso es el mayor reto: hacer el equipaje cada semana, entrar y salir de los hoteles de un dia al otro, este tipo de cosas

-¿Cree que la gente entiende la exigencia del tenis?

-Probablemente no, salvo que seas un gran aficionado y entiendas lo que significa viajar a una ciudad distinta cada semana, la cantidad de trabajo que haces, lo largos que se hacen los dias a veces. La dificultad del deporte de élite en general. Hay muchos otros deportes que tienen lo mismo. No voy a decir que el tenis sea el más duro porque no es justo comparar.

—Supongo que lo de este domingo en el Conde de Godó es la parte buena.

-Sí, es exigente muchas veces, pero también muchas otras te recompensa. Me encanta el tenis. No es un gran problema. Algunas semanas son más duras que otras, pero es que hay tantisimos trabajos que son mucho más duros que el tenis... Es un deporte exigente, pero no podemos quejarnos.

-¿Recuerda la final de Roland Garros contra Nadal, cuando el presentador iba diciendo campeón en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010...?

-Sí, sí, lo recuerdo. En ese momento sientes un gran respeto, por supuesto, por Rafa, por lo que ha hecho. Y por un momento también fue un poco divertido, porque empiezas a escuchar cada año que ha ganado, uno detrás de otro. Me acuerdo muy muy bien de aquello. Y este año, cuando vuelva a jugar en Roland Garros, será un año más que lo diga porque tendrá que incluir el año 2022, el número 14. Y estoy deseando escucharlo si Rafa puede jugar este año.

#### **SORTEOS DE AVER**

76948 Serie: 028
TRIPLEX DE LA ONCE (Mar 23)

TRIPLEX DE LA ONCE (Mar. 23 S.1. 835 S.2. 902 S.3: 120 MI DÍA DE LA ONCE (Mar. 23)

Fecha 06 ABR 1959 N'suerte 05

9 14 21 43 44 45 Complementario: 38 Reintegro 0

EUROMILLONES (Mar 23) 6 9 11 32 49 Estrellas 2-10 Mulon BTT94176

SÚPER ONCE (Mar. 23)
Sorteo I:

05-11-17-18-21-24-26-29-33-34-41-42-46-63-64-65-75-77-79-85 Sorteo 2:

02-03-05-09-16-18-19-21-28-32-33-35-37-52-59-63-64-77-80-82 Sorteo 3:

05-15-18-22-29-30-32-35-37-43-49-50-54-57-59-66-71-79-81-85

# EMERGENCIA CORONAVIRUS DO 811 888 Manos Unidas

#### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Sábado 20: 97618 Serie: 033 Domingo 21: 97521 Serie: 032 Lunes 22: 49866 LaPaga: 013

TRIPLEX DE LA ONCE

 Sábado 20:
 587 / 275 / 512

 Domingo 21
 736 / 684 / 878

 Lunes 22:
 \$18 / 209 / 865

BONOLOTO

Sabado 20: 01-08-21-34 36-41 C11 R 8 Domingo 21. 13-19-24-30-40-47 C.23 R.5 Lunes 22: 16-23-25-28-36-37 C.45 R 7

LOTERÍA PRIMITIVA

Sabado 20: 10-12-28-40-43-44-C.20 R.2 Lunes 22: 04-14-22-29-35-42-C-40 R.1

GORDO DE LA PRIMITIVA
Domingo 21. 08-27-35-45-50 C:6

EUROMILLONES

Martes 16: 22-29-31-39-46 E. 3-7 Viernes 19: 10-20-40-44-46 E. 1-3

LOTERÍA NACIONAL

Sabado 20 de abril Primer premio: 91210 Segundo premio: 31907 Reintegros: 0, 3 y 9

LOTERIA NACIONAL

Jueves 18 de abril Primer premio: 65500 Segundo premio: 68928 Reintegros: 0, 2 y 5 Crucigrama blanco Por Óscar

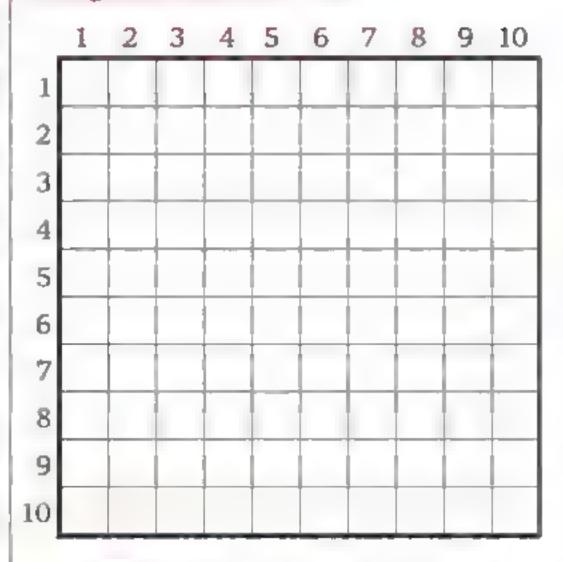

nifestando queja o disgusto por algo. 2 Al reves instrumento musical de cuerdas generalmente metálicas dispuestas dentro de una caja de resonancia, que son golpeadas por macillos accionados desde un teclado. Ultima comida del dia. 3: Lo que mueve a reir Sientas placer o alegria a causa de algo. 4: Sufijo que designa un radical químico. Concepto equivocado o juicio falso. 5: Simbolo del galio. Coged con la mano. Lengua provenzal. 6: Al reves, sujétate, contente, reprimete.

### Contiene 10 cuadros en negro

Cincuenta. 7: Cabeza de ganado. Que tiene mucha lana. 8: Ruedo de la plaza de toros. Hombre desalinado, sucio y descuidado. 9: Dónale, gratificale. Fraile 10 Hicieses ligero o menos pesado.

VERTICALES.- 1: Bien criada de buenas costumbres. 2: Que se refiere o se circunscribe solamente a una parte o un aspecto de algo. 3: Plano, liso, libre de estorbos. Al reves, mujer que no ha recibido lesión o daño. 4: Adjetivo posesivo, femenino. Al revés, símbolo del sodio. Al reves, secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios 5. Al reves, simbolo del plutonio. Al reves, ponga liso algo. Punto cardinal 6: Decimonovena letra del abecedano español Dentera, sensación desagra dable Simbolo de francio 7 Ciñera o sujetara con un cordon. 8: Que carece de agua u otro liquido. Tienes dificultad para decidirte por una cosa o por otra. 9: Primer mes del año. Al revés, tiempo que ha vivido una persona. 10: Al revés, santo. Conjunto de fragmentos identicos de ácido desoxirribonucleico obtenidos a partir de una misma secuencia original, plural.

#### Jeroglifico



Desagradable cuando deseas tranquidad

#### Ajedrez

Negras juegan y ganan



Speelman - Peng Xiaopin (Erevan, 1996)

#### Crucigrama Por Cova-3

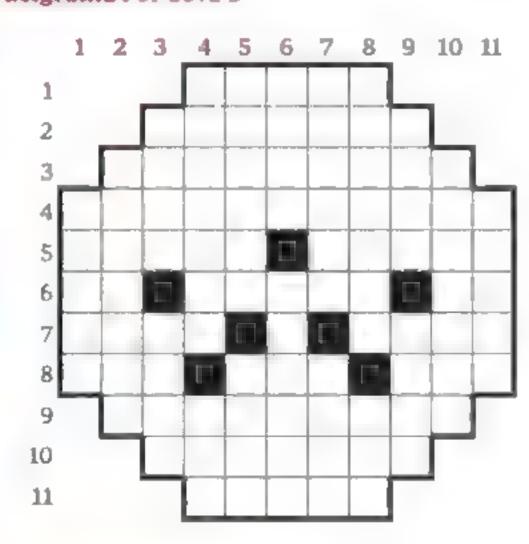

HORIZONTALES: 1: Celebraciones eucarísticas. 2: Objetos que se utilizan en muchos deportes, como el fútbol 3: Las bajamos para que no entre la luz, las subimos para que entre la luz 4 Distinguimos 5 Las cinco vocales desorde nadas. Nombre ruso de mujer de origen germánico. 6: Neodimio. Tuviese un gran sentimiento de afecto hacia alguien Al revés, seguido de Derek, nombre artistico de actriz estadounidense de nombre Mary Cathleen Collins. 7: Al revés, signo del zodiaco, plural. Existiré 8: De esta manera. Trabaja la tierra. Bebida elaborada a partir de la caña de azúcar. 9: Oportunidades. 10: Asno silvestre, indigena del Asia y del África, plural. 11: Al revés, acción y efecto de acosar

VERTICALES: 1: Compacto, apretado, espeso. 2: Que reza mucho. 3: Muestra de afecto. Al revés, descanse, no trabaje 4: Perteneciente o relativo a la guerra, la milicia o los militares. Parte final del aparato digestivo. 5: Al revés, mezcla de cereales, frutos secos, semillas y frutas frescas, que suele acompañarse con leche o yogur. Agarraderos, asideros. 6: Al revés, corrientes de agua. Prenda de invierno. 7: Piña, plural. Al reves, lo hace la rana. 8: Sufren decadencia fisica. Nombre de mujer de origen hebreo que significa delicia. 9: Perteneciente a un grupo étnico que vive en Laponia. Existes. 10: Que hacen ruido. 11: Conocen

#### Sudoku Por Cruz&Grama

|     | 6 | 9 | 4 | 2 |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1 |   |   |   | 3 | 4 | 7 |   |
| 1   |   |   | 6 | 8 |   |   |   | 2 |
|     | 1 |   |   |   |   |   |   | ĺ |
| 4   | 2 |   |   | 6 |   |   |   | 9 |
| 4 5 |   | 6 | 3 |   | 9 |   |   |   |
|     |   |   |   |   | 2 |   |   | 5 |
|     |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 |
| 6   |   |   |   | 5 |   |   | 1 |   |

#### Soluciones de hoy



W/OCE/BION

}eroglifico Vocerio Ajedrez 1. Zuga - II Zuga 1. Zuga - II Zuga 2. Sub - II Zuga 2. Sub - II Zuga 3. Sub - II Zuga 4. Sub - II Zuga 5. Sub - II Zuga 6. Sub - II Zuga 6. Sub - II Zuga 6. Sub - II Zuga 7. Sub - II Zuga 7. Sub - II Zuga 8. Sub - II Zuga 8

(E) , representa cuadro en negro)

VERTICALES I Densa 2 Piadoso. 3 Beso. etco 4 Marcial Ano. 5 niseuM Asas 6 sonR Abrigo 7 Ananas aore 8 Sentles Noa 9 Sam Eres 10 Sonoros, 11 Saben

Crucigrama
ROSIZONTALES, 1 Misas
Z. Balones, 3 Persianas 4
Discernimos, 5, EAOIU Alma 6
Nd. Amase ob 7 soet. Sere 8
Nd. Amase ob 7 soet. Sere 8
Nd. Amase ob 7 soet. Sere 8
Onagros 11 osoc. A

VERTICALES L Morigerada. A Unisteral 3 Raso. asell 4 Mis. asell 5 Mis. asell 5 Mis. asell 6 R 4 Grima 4. Ft 7 Acordonala 8 Seco. a Dudas 9 Enero 4 dade. 10 nas. 7 Clones.

HORIZONTALES I Murmurasen 2 onait · Cena 3 Risa · Coces 4 No · Error · 5 Ga · Asid · Oc 6 etanimoD · L 7 Res · Lanudo 8 Arena · Adan 9 Dale · Frade 10 Aligerases

Crucigrama bianco

# La familia Lequio subasta un costoso broche de la Reina Victoria Eugenia

Sandra Torlonia. madre de Alessandro, heredó la joya

A.B. BUENDÍA MADRD

Las monarquías y los títulos nobiliarios hacen extraños compañeros de viaje. O por lo menos inesperados. Solo así se puede explicar este vínculo curioso que aparece ahora entre el conde Alessandro Lequio y la Familia Real española, con una valiosa joya de por medio que ahora se subasta al mejor postor.

La historia comienza en abril de 1969, cuando la Reina Victoria Eugenia de Battenbertg muere a los 81 años por una disfunción hepática irreversible ante la consternación de hijos y nietos, todos reunidos en la residencia Vielle Fontaine de Lausana (Suiza). Su fastuoso joyero guardaba una colección de piezas exclusivas de enorme valor y el testamento dividió su destino: unas fueron a parar a la Familia Real española y otras a los Lequio, quienes ahora han decidido ponerlas a subasta.

La casa Christie's ha sacado a subasta un broche realizado con dos esmeraldas que perteneció a la Reina Victoria Eugenia, Ena en el círculo íntimo, y que posteriormente terminó en las manos de la madre del mismisimo Alessandro Leguio, el ex de Ana Obregón y popularisimo colaborador televisivo. En

Arriba, Alessandro Lequio junto a su madre, Sandra Torionia, que murió en 2014. Derecha, el broche // BB.

él habría recaído la última propiedad de la joya.

El viaje del broche fue curioso, pues la exclusiva pieza fue heredada por la Infanta Beatriz, Princesa de Civitella-Cesi, y tras su muerte, en 2002, fue a parar a su hija mayor, Alessandra Torlonia y Borbón, conocida como Sandra Torlonia. Sí, la madre de Alessandro Leguio.

Este broche es una pieza formada por dos esmeraldas colombianas y rodeadas de diamantes de talla antigua. Posteriormente, a principios del siglo XX, se le añadió un pasador. Y precisamente fue la madre de Alessandro Leguio quien la exhibió por última vez. Lo

lució nada más y nada menos que en la boda del colaborador de televisión y su mujer, María Palacios, en noviembre de 2008. Entonces se le perdió la pista. Hasta ahora. Este broche formaba parte del joyero de la Reina Victoria Eugenia y tenía dos pendientes de esmeraldas a juego. Pero de momento solo se podrá pujar por el broche, por lo que se desconoce qué pasó con los pendientes. Igual aparecen por otra casa de subasta en tiempos venideros.

La subasta está abierta y ya se puede hacer puja por ella. Diferentes expertos estiman que podría alcanzar un precio sobre los 200,000 euros. Incluso el Rey Felipe VI podría entrar en la puja para recuperar esta joya real que perteneció a quien un día fuera su bisabuela y que pasó a formar parte de la colección de la hermana de su abuelo. ¿Lo tendrá en cuenta para regalárselo a la Reina Letizia con motivo de su vigésimo aniversario de bodas, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre?

En el joyero real ya se guardan las conocidas joyas que Letizia ha utilizado solo en las ocasiones más especiales, piezas únicas que la mujer de Alfonso XIII legó a la Familia Real en esa división que hizo, aunque dejando otras muchas a

> sus propios herederos. Como el broche que ahora sale a subasta.

En poder la actual Corona española se encuentra una histórica colección formada por una tiara, broches o incluso valiosos collares y pulseras que en un futuro formarán parte de la herencia de la Princesa Leonor.

Es una colección de joyas formada por ocho piezas que, según voluntad de la propietaria original, pretendia que se fueran pasando de generación en generación dentro de la realeza. Por eso la madre del emérito las bautizó con el curioso nombre de 'joyas de pasar'. Lo que ahora hay a disposición es una 'joya de subasta'.

### Luis de Inglaterra cumple seis años

El Principe Luis de Gales celebró ayer su sexto cumpleaños. Un evento que, más allá de las celebraciones típicas de la infancia, resuena con una significación especial este año para la Familia Real británica. El benjamín de los hijos del Príncipe Guillermo y Kate Middleton ha visto su día especial envuelto en circunstancias excepcionales debido a la salud de su



madre, la Princesa de Gales. A pesar de su corta edad, ha desarrollado una personalidad que lo distingue dentro de la Familia Real. Su espontaneidad y las simpáticas travesuras en eventos públicos lo han convertido en un favorito tanto de la prensa como del público. Fue especialmente notorio durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, donde sus expresiones y gestos capturaron la atención de todos, opacando incluso la solemnidad del

### Retenidos dos reporteros que cubrían el juicio de Daniel Sancho

La isla de Koh Phangan se ha convertido en el escenario de una controversia que trasciende el juicio de Daniel Sancho, Dos periodistas españoles, Esther Yáñez y Pedro Luis Molina, del programa En boca de todos', han sido retenidos por la Policía

local. «Íbamos a hacer un directo cuando unos polis de inmigración nos abordaron pidiendo nuestra documentación y alegando que las visas de trabajo no eran válidas pese a haber sido emitidas por la Embajada tailandesa en Madrid», ha explicado Yáñez al periodista Joaquín Campos.

70 TELEVISIÓN



#### PARRIELADA MIXTA

JESÚS LILLO

### Ver de oídas

La proliferación de cámaras no garantiza la visión absoluta

stán poniendo en una plataforma digital una serie documental que, como tantas otras producciones recientes de este género, insiste en aplicar efectos especiales a las secuencias de un mundo natural que se presenta ya retocado y subrayado con rotuladores fluorescentes -como las primeras espadas láser de 'La guerra de las galaxias'- para que el público con menos entendederas, que parece ir en aumento, coja enseguida el argumento y no se haga lios. En este sentido, y antes de ir al grano, cabe destacar la deficiente traducción de una locución original, tontorrona y aligerada por los juegos de palabras, que llega al espectador a través de unos intérpretes que demuestran con su trabajo un mejor dominio del idioma inglés que del español.

La escena cumbre del primer episodio está protagonizada por un jaguar que le echa el ojo a un caimán, profesional del sobresalto y la quietud que trata de pasar inadvertido en su charca. El félido da para un buen abrigo, y el reptil para un par de botas, pero como la serie no se ocupa del negocio de la peleteria lo que vemos y no vemos en la pantalla es la supuesta pelea entre dos depredadores -resuelta en apenas unos segundos de confusión, incertidumbre y absoluta opacidad, por la

vegetación- que tras una breve elipsis de salpicaduras y chapuzones se salda con la victoria del jaguar, que sale majestuoso del agua con el caimán entre las fauces. Eso es lo que cuenta y muestra la serie por necesidades del guion, subrayado con rotulador, aunque resulta legitimo sospechar que al pobre caimán los responsables del documental lo dejaron bastante tocado, si no hundido, para que el jaguar pudiera hincarle el diente sin mayores contratiempos, también dentales. La verdad nunca la sabremos porque el follaje lo tapaba todo.

«De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido», dice Joan Laporta, de Encurtidos Negreira. Desde el pasado domingo, Laporta anda buscando vídeos con los que dar la vuelta a la tortilla arbitral del último partido disputado por el Barcelona, encuentro que tras una escena de acción invisibilizada por lo vegetal se saldó con la victoria del jaguar sobre el caimán. Mira que hay cámaras, y vemos de oídas.



El Rey de la Noche de 'Juego de tronos' // нво мах

# Derroche millonario y sin ideas: el legado de 'Juego de tronos'

HBO intentó, sin éxito, expandir el universo literario de Martin, pero solo salieron adelante dos series derivadas

LUCÍA CABANELAS MADRID

HBO tuvo la visión de convertir en serie las novelas de George R. R. Martin y la osadía de replicar su crudeza en imágenes casi igual de violentas. Pero estiró el éxito de Juego de tronos' aún cuando el escritor se bajó del barco. Sin su brújula, 'Juego de tronos' perdió el rumbo, la poca claridad narrativa engulló las tramas y todo intento de continuación sin el sello del autor murió tan rápido como Ned Stark.

De todos los 'spin-off' previstos por la plataforma, solo uno ha visto la luz. La casa del dragón', basada en lo escrito en 'Fuego y sangre', replicó el éxito de la serie matriz no desvinculándose de la saga literaria sino exprimiéndola. A punto está de estrenar su segunda temporada. Seguirá su estela 'El caballero de los Siete Reinos': el caballero errante', adaptación del relato homónimo de Martin y otra de las series derivadas que sigue en marcha para descubrir los secretos del linaje más rentable de la franquicia, los Targaryen, con Peter Claffey como Dunk y el joven Dexter Sol Ansell como su escudero Egg.

Allá donde los dragones triunfan, naufragó 'Blood Moon', el ambicioso primer 'spin-off' de Juego de tronos'. Protagonizado por Naomi Watts, iba a desvelar todos los misterios sobre los Caminantes Blancos, hasta que sus responsables se percataron de que, más allá de diez líneas, Martin no había escrito nunca su historia. Fracasó entonces el proyecto, cancelado después de grabar un episodio piloto que costó 30 millones de dólares. «Requería mucha invención», justificó el presidente de HBO, Casey Bloys. «Era una tarea dificil», zanió Martin. El mismo destino sufrió la semana pasada la serie sobre Jon Nieve, más que amortizado en las ocho temporadas de 'Juego de tronos'. «No hemos encontrado la historia adecuada», confirmó Kit Harrington, quien dio vida al bastardo.

### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA

\*\* INTERESANTE \* REGULAR \* MALA

### '24 horas para vivir'

EE.UU.-Sudáfrica-China. 2017. Thriller-Ciencia ficción. 93 min. Dir.: Brian Smrz. Con Ethan Hawke, Xu Qing, Paul Anderson, Rutger Hauer, Liam Cunningham.

#### 22.00 Paramount \*\*

Vuelta de tuerca al thriller de asesino profesional vengativo: Ethan Hawke muere en su última misión y la corporación que lo contrató lo resucita, dándole un día de sobrevida para completar el encargo en Sudáfrica. Sucedáneo de éxitos como



'John Wick', el guion no logra -fantasía más, arbitrariedad menos- trascender su atractiva premisa (pariente cercana de 'Crank. Veneno en la sangre') quedándose en el cansino espectáculo de acción y tiros, amén de los recurrentes 'flashbacks' a la familia y de una tibia crítica social. Al menos se puede ver a Rutger Hauer en uno de sus penúltimos papeles dando réplica al protagonista.

### 'Vendo cara la piel'

Italia. 1968. Oeste. 90 min. Dir.: Ettore Maria Fizzarotti. Con Mike Marshall, Michèle Girardon. Valerio Bartoleschi.

Un tipo regresa a casa para acabar con los asesinos de su familia, que se negaba a vender sus tierras. Espagueti de segundo hervor cuyo protagonista se llama Shane, pero nada tiene que ver con el personaje de la magistral 'Raíces profundas' salvo por su amistad con un niño.

### 'El valle de la venganza'

EE.UU. 1951. Oeste. 82 min. Dir.: Richard Thorpe. Con Burt Lancaster, Robert Walker, Joanne Dru, Sally Forrest.

El primer wéstern de Lancaster es una historia de hermanastros lastrada por una trama de bebé no deseado que dista bastante de los tópicos del género. Mandan los arreos de ganado y los imponentes paisajes, que resultan lo mejor del filme. Juego de palabras mediante, el director hará películas menos torpes, como 'El prisionero de Zenda'.

### 'La venganza de Bridget' 0.30 La Sexta \*

Canadá-R.U. 2019. Drama. 87 min. Dir.: Paul Shapiro. Con Aubrey Peeples, Morgan Taylor Campbell, Sarah Dugdale.

Nueva recreación del asesinato real de una animadora a manos de una compañera, suceso
ya llevado a la pantalla en el telefilme 'Muerte de una animadora', con Tori Spelling. Más allá
del intento de 'modernización'
al utilizar cámara al hombro y
de cambiar el punto de vista de
la historia, la mayor gracia del
remake es ver aparecer a la propia Martin en un papel homenaje como agente federal.

#### PARRILLA DEPORTIVA

11.00 Tenis. Mutua Madrid Open. En directo. Teledeporte

18.00 Fútbol. Liga F: FC Levante Las Planas-FC Barcelona. En directo. DAZN

18.50 Fútbol. Ligue 1 Uber Eats: FC Lorient-PSG. En directo. Jornada 29. Eurosport 2

20.55 Fútbol. Ligue 1 Uber Eats: Olympique de Marseille-OGC Nice. En directo. Jornada 29. Eurosport 2 20.58 Futbol. Premier League: Manchester United FC-Sheffield United FC. En directo. DAZN

21.00 Baloncesto. Euroliga: Barça-Olympiacos. En directo. M+ Vamos

21.00 Fútbol. Premier League: Everton FC-Liverpool FC. En directo. Desde el Goodison Park. DAZN

21.15 Tenis. Mutua Madrid Open. En directo. Resumen. Teledeporte

#### LA 1

rial

erna

8.00 La hora de La 1. Presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros, Presentado por Jaime Cantizano. 14.00 Informativo territo-

14.10 Ahora o nunca. Presentado por Mònica López. 15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol. 16.30 Salon de té La Mod-

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars 19.30 El cazador, Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aqui la Tierra. Presentado por Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Presenta-

do por Marta Carazo. 21.55 4 estrellas. «Un beso y un adiós».

22.50 MasterChef 1.55 Comerse el mundo. (Rep.) «Isla Mauricio», Presentado por Javier Peña. 2.50 La noche en 24 horas. Presentado por Xabier

5.20 Noticias 24 horas 6.00 Telediario matinal. Presentado por Sirún Demir-Jian y Alex Barreiro.

#### LA 2

10.55 La vida secreta del demonio de Tasmania. (Rep.) «Los diablillos».

11.45 Culturas 2. Invitado: Pablo Rivero, actor y escritor. 12.15 Mañanas de cine. «Vendo cara la piel». Italia. 1968 Dir Ettore M. Fizzarotti. Int: Mike Marshall. Michele Girardon

13.40 La 2 express 13.45 Rincones de Australia. Incluye «Mallee, viaje por carretera» y «Cloncurry».

14.45 Diario de un nómada. Carreteras extremas, Incluye «La carretera del Océano Atlantico» y «La carretera sangrienta».

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales, incluye «El gibón. El simio cantarin» y «Los secretos naturales de la zona ecuatorial».

18.05 La 2 express 18.15 La carrera de la vida. «Guerreros de la naturaleza».

20.15 Premis Sant Jordi 21.30 Cifras y letras 22.00 Documaster. «Los secretos sexuales de Hitler».

18.40 Los Durrell

23.30 En portada. «Selección F: de clandestinas a campeonas».

0.15 Afganistán, la tierra herida. «Reino».

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernåndez.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes, Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 15.35 El tiempo. Presentado

por Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original 18.00 Y ahora Sonsoles. Pre-

sentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra, Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo. Presentado

21.45 El hormiguero 3.0. Invitado: Vicente Vallés, periodista. Presentado por Pablo Motos.

por Roberto Brasero.

22.45 El 1%. Presentado por Arturo Valls.

0.15 El círculo de los famosos. Presentado por Juanra Bonet.

#### CUATRO

8.15 Planeta Calleja. «Edurne Pasaban y Juanito Oiarzabal». Presentado por Jesus Calleja.

9.30 Alerta Cobra. Emisión de los capítulos «Sin conciencia» y «Las 12 menos 5».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Pre-

14.50 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

sentado por Alba Lago.

15.10 El tiempo

15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo y Veronica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo

21.05 First Dates. (Rep.) 21.45 First Dates, Presentado por Carlos Sobera.

22.50 Otro enfoque. «Polarizados». Presentado por Jon Sistiaga.

0.15 Fuera de cobertura. (Rep.) «Camareros explotados. El exodo de españoles a Irlanda». Presentado por Alejandra Andrade.

#### TELECINCO

8.55 La mirada critica. Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquin Prat. Con la colaboración de Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco, Presentado por

Lucia Taboada.

15.40 El tiempo

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR, Presentado por Ana Rosa Quintana,

20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Aramendi.

2L00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacon.

21.45 El tiempo

21.50 Supervivientes: Tierra de nadie. Presentado por Carlos Sobera.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

2.25 Supervivientes, Resumen diario. Presentado por Laura Madrueño.

#### TRECE

11.00 Santa misa. Palabra de vida

11.40 Adoración eucarística 12.00 Regina Coeli

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Álvaro de Juana.

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Raquel Caldas.

14.45 El tiempo en Trece 14.50 Sesión doble. «Bait». Canadá, EE.UU. 2000. Dir: Antoine Fugua, Int. Jamie Foxx. David Morse.

17.00 Sesión doble, «Goodnight for Justice: La medida de un hombre», Canadá. 2012. Dir. Kristoffer Tabori. Int. Luke Perry, Cameron Bright.

18.30 Abierto redacción. Presentado por Antonio Jiménez, José Luis Pérez y Nazaret Garcia Jara.

18.45 Western, «El valle de la venganza», EE.UU, 1951, Dir. Richard Thorpe, Int. Burt Lancaster, Robert Walker.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Perez.

21.05 Trece al dia. Presentado por José Luis Pérez. 21.55 El tiempo en Trece

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio liménez.

0.30 El Partidazo de Cope

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Otro enfoque'

Cuatro | 22.50 |

Fortes.

Jon Sistiaga regresa a la televisión en abierto con un espacio de reportajes en profundidad.



### 'El hormiguero'

Antena 3 | 21.45 |

Vicente Vallés visita hoy el plató de Pablo Motos para comentar la actualidad después de su informativo.



LO MÁS VISTO del lunes 22 de abril

> Noticias 1 Antena 3, 15.00. 2.225.000 espectadores 22,2% de cuota



#### LA SEXTA

9.00 Aruser@s 11.00 Al rojo vivo

14.30 La Sexta noticias 1° edición. Presentado por Helena Resano.

15.10 jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando. Presentado por Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde, Presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.

20.00 La Sexta noticias 2º edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blazquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo 21.25 La Sexta deportes. Presentado por Carlota Reig y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio. Presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 Un nuevo amanecer. Emisión de los capítulos «Yo estaba en mi casa con mi hija», «Yo controlo» y «Yo estoy de las normas hasta el chirri».

0.30 Cine, «La venganza de Bridget».

8.35 Copa de España de Rallycross. «Miranda de Ebro». 9.20 LEN Champions League. «An Brescia-CNA

TELEDEPORTE

Barceloneta». Cuartos de final. 10.35 Liga Nacional FEDDF

de baloncesto en silla de

ruedas. 10.45 Hola golf. Magacin deportivo dedicado al mundo del golf.

**ELOO** Mutua Madrid Open. Emisión del torneo de tenis que tiene lugar en la Caja Mágica de Madrid y que forma parte del circuito masculino de la ATP así como del femenino, la WTA. En ambos casos, los tenistas juegan sobre una superficie de tierra batida.

19.25 Liga Femenina Endesa. «Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza». Cuartos de final: partido de ida.

21.15 Mutua Madrid Open. Resumen de la jornada.

1.30 Liga Femenina Endesa. «Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza». Cuartos de final: partido de ida.

3.00 World Aquatics Diving World Cup

#### MOVISTAR PLUS-

9.11 Prehistoria: últimos secretos. Incluye «Prehistoria: últimos secretos» y «Prehistoria: últimos secretos».

10.52 La historia del Mossad. Incluye «La lucha por la supervivencia», «Bajo una amenaza permanente» y «La era del terror islamista».

13.38 La Resistencia 15.03 Muros. «Por mis hijos».

16.00 Cine. «Volver». España. 2006. Dir. Pedro Almodovar. Int: Penélope Cruz, Carmen Maura.

17.57 Todo sobre Almodóvar 19.02 Bardem, las metamorfosis

20.00 Ilustres ignorantes. «El Metro». 20.30 infoDeportePlus+

La cuenta atrás». 22.00 Cine. «Forever Young», Francia, 2022, Dir. Luc Bricault, Ida Techer, Int. Mathilde Seigner, Bernard

Le Cog.

21.00 Informe Plus+, «Paris.

23.30 La Resistencia 0.55 Lola Indigo: GRX 1.45 Amaia, una vuelta al sol 2.38 Superpower. Sean Penn en Ucrania

#### CANAL SUR

8.00 Despierta Andalucía 9.55 Hoy en día. Presentado por Toni Moreno.

12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por Teodoro León Gross.

14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1. Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero. 15.25 i.a tarde. Aqui y ahora, Presentado por Juan y Medio y Eva Ruiz.

18.00 Andalucía directo. Presentado por Modesto Barragán y Paz Santana.

19.45 Cómetelo. «Cazuela de fideos con bacalao y habas». Presentado por Enrique Sanchez.

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel Sánchez.

21.00 Informativos locales 21.45 Atrapame si puedes. Presentado por Manolo Sarria.

22.45 Gente maravillosa. Presentado por Toña Moreno. Hoy: Maria León y Antonio Cortés y Jesús Castro y Juan José Bailesta.

2.25 Hijos de Andalucia.

«Matilde Coral». 3.50 Canal Sur música

#### 'Gente maravillosa' Canal Sur | 22.45 h. |

Nueva entrega del programa de entretenimiento y denuncia social que presenta Toñi Moreno. En esta ocasión, contaremos con la actriz María León, que protagonizarà una cámara oculta en la que defenderá a un hombre sin hogar humillado por una mujer sin escrupulos. Esta cámara cuenta con la colaboración del colectivo Hogar Sí. Maria mantendrá una conversación muy personal con Toñi Moreno en la que reconocerá que cada día se parece más a su madre, Carmina Barrios, con la que había varias veces al día, y contará la peculiar forma que tienen de despedirse al telefono.



MIÉRCOLES 24.04.2024

# Verbolario



Anciano, m. Joven duradero.

### TIERRA TRÁGAME

# Pippa Bacca: su único pecado fue creer en la humanidad

La artista italiana intentó viajar de Milán a Jerusalén haciendo autoestop vestida de novia. Por la paz. Acabó violada y bajo tierra

JAVIER VILLUENDAS



n marzo de 2008, la artista italiana Pippa Bacca realizó una 'performance'. El plan era viajar vestida de novia desde Milán a jerusalén haciendo autoestop a través de los Balcanes, Bulgaria, Siria, Jordania o el Líbano, lugares que habían sufrido guerras recientes. Su objetivo era impulsar la paz y el amor. Pero acabó violada, robada, estrangulada y enterrada por Turquía. Fin de la 'performance', que escribió Rosa Belmonte.

En 2018, en el décimo aniversario, Nathalie Léger publicó 'El vestido blanco', un librito que ahora sale en España en Sexto Piso, donde aborda esta historia y mucho más en un intento de poner luz a la confusión. «A falta de poder comprenderlos, tenemos que tomarnos en serio los actos más descabellados». Pippa era sobrina de Piero Manzoni, quien en 1960 vendió su respiración a 250 liras el litro y quien puso en una lata sus heces para venderlas con el título 'Mierda de artista'. Murió con 30 años.

En una ocasión, Bacca, de nombre real Giuseppina Pasqualino, quiso ser una sirena y se calzó una cola de pez hecha de tela verde y se zambulló en la fuente enfrente de la estación de tren de Padua. El chico al que amaba iba a esperarla allí cuando descubrió a la 'performer' en la fuente semidesnuda, haciendo contorsiones delante de los perplejos transeúntes. La duda es si era una declaración de amor o una obra de arte. O las dos. «Me equivocaría si dijera que fue la bondad lo que me atrajo de su historia. Lo que me interesaba era que con su viaje quiso reparar algo desmesurado y no lo consiguió», escribe Léger. De hecho, fue su más brutal impugnación.

Archivo de la televisión italiana: «Asesinada por un canalla. La artista milanesa deseaba llevar un mensaje de amor a los países azotados por la guerra. La han encontrado muerta y desnuda en una fosa. Violada. Estrangulada. Durante ese original periplo con el que quería ensalzar el amor y la paz». En cada parada, Pippa se reunía con comadronas locales a las que lavaba los pies y les preguntaba por sus labores, sobre la dificultad de traer niños al mundo.

El asesino la desplumó, además, y usó su cámara de vídeo para grabar la boda de su sobrina. Fue tan bobo que

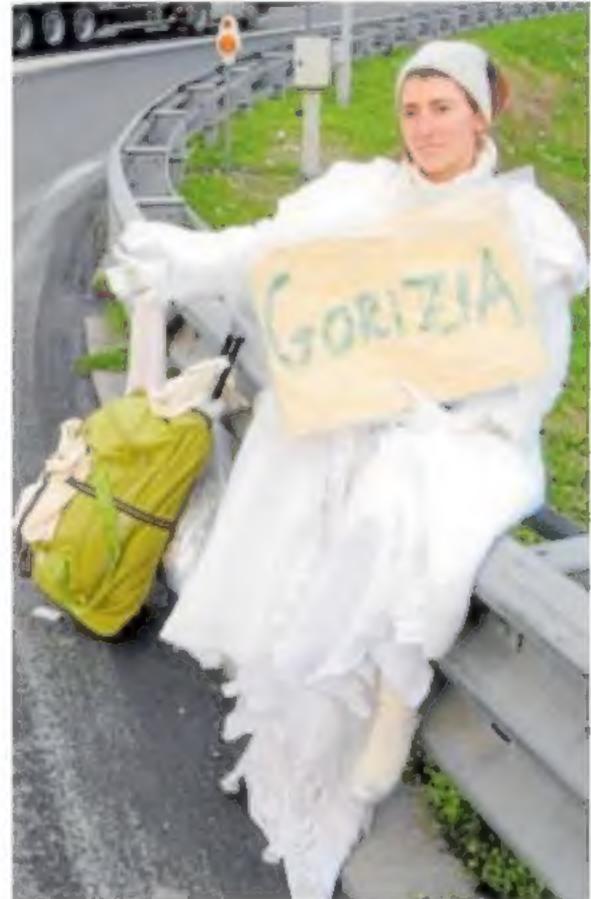

Pippa Bacca, sentada en una autopista de Italia // EFE

puso la tarjeta SIM de ella en su móvil. Y tras diez días desaparecida, todo se supo. «La violó, la mató, escondió su cuerpo enterrándolo de mala manera entre arbustos ralos y robles polvorientos. Acto seguido, volvió a casa donde le esperaban su mujer y sus hijos. Durante varios días, colocó a su alrededor las pertenencias de Pippa. Jugueteó con el móvil de la mujer a la que acababa de poner bajo tierra, se gastó su dinero y se divirtió jugando a ser cineasta». En aquella boda, el asesino graba todos los bailes. «Y, de repente, se hace la negrura. La cámara se inclina. Gira el objetivo hacia sí. Aparece su rostro, Se ríe. Es feliz».

Cuando repatriaron el cuerpo, 2.000 personas asistieron al funeral. El secretario de Estado de Cultura prometió una gran exposición sobre la obra de Pippa. Un sinfin de mensajes pedían que se le diera el premio Nobel de la Paz. Y el

En las ciudades donde paraba lavaba los pies a comadronas locales alcalde de Milán anunció un monumento en su memoria. Tenía 33 años. La escritora Alda Merini dijo: «Sentí el deseo de aquella mujer de desposarse con la maldad. Fue un acto de locura suprema. Eso sí, una locura noble y hermosa que, creo, es la

misma que tienen los santos». La 'Poeta de la desgracia' le dedicó, además, un poema, que acaba así: «No sé qué decirte. No creo en la bondad de las personas, ya he sufrido mucho. Pero es como si viera mi alma vestida de novia huyendo del mundo para no gritar».



COMO SUIZOS

ROSA BELMONTE

### Conciencia

No hay ingenuidad posible en Bildu, sino creerse su propia mentira existencial

🖪 l actor Jorge Calvo tenía un → espectáculo de cabaret titu-✓ lado 'El difícil equilibrio', donde recitaba, entre otros, a Sonia y Selena. Muy campanudo, como José María Rodero interpretando el 'Calígula' de Camus, empezaba: «Yo quiero bailar toda la noche. Toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila». Nunca me canso de ver a Óscar Puente en la Ser recitando una columna de Bustos que empezaba así: «Cuando Óscar Puente se levantó para ocupar la tribuna de oradores todo el mundo se sorprendió de que supiera caminar erguido». Y siguió leyendo que representaba «ese engorilamiento progresivo de la política española que está a cuatro plenos de retroceder del pinganillo al hacha de sílex». Y también lo hacía como Rodero, y eso que Rodero era de Valdepeñas y él de Valladolid. Puente argumentaba, no entendiendo el mundo que le rodea y al que contribuye, que él lo único que hizo ese día (cuando Sánchez lo mandó a contestar a Feiióo en la moción de censura) fue poner un espejo a la derecha. Un espejo que no lo refleja a él, como a los vampiros. No se ve reflejado porque si no habría recitado una columna mala, mal escrita, vulgar, que hay muchas con él de protagonista. Y no una brillante. Un tipo de Bildu, como señalaba también Bustos en su columna de ayer, hizo que nos pusiéramos de parte de Koldo, pese no estar de su parte. Un senador de Bildu que le soltó: «Ha dicho que tiene la concencia [sic] muy tranquila. ¿Podría decirnos entonces quién puede no tenerla?». A huevo: «Igual ustedes, ¿no?». Que habrá sido portero de discoteca, pero eso no le impide ver que el color verde es verde. Y supongo que no se trata de ingenuidad por parte del de Bildu, sino de creerse su propia mentira existencial.

Siguen siendo las comisiones de investigación espectáculos como un karaoke, sitios donde es muy fácil hacer el ridículo. De Rufián planteando la «doceava pregunta» a Esperanza Aguirre («de-ci-mo-se-gunda», apuntó ella con retintín), a este señor de Bildu reflejándose en el espejo de una conciencia que ni tiene ni sabe pronunciar. Yo quiero bailar.\*